# LA PROVINCIA

www.laprovincia.es

DIARIO DE LAS PALMAS

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100%

Sarah Montesdeoca: «Tramos de mejorar la salud de Las Canteras» El FBI investiga un intento de asesinato de Donald Trump

000000

Las Islas alcanzan el mayor número de jóvenes con empleo en 10 años

A0945 52

Un asesor fiscal de Telde estafa durante años a sus clientes

PACINA 51

# La Iglesia arropa a Canarias ante la insolidaridad del Estado

El obispo Mazuelos lamenta el «abandono» de Europa y del Gobierno de Sánchez ante la emergencia migratoria • «No es justo, no podemos más», avisa el presidente Clavijo

El obispo de Canarias, José Mazuelos, aprovechó ayer la fiesta patronal de Lanzarote para arropar al Gobierno canario en su política migratoria frente al «abandono» de Europa y del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El prelado agradeció que el papa Francisco «acompañe» a Canarias. «No es justo, no podemos más», dijo el presidente Fernando Clavijo al referirse a la ofensiva jurídica del Estado.

PÁGINA 14 y 18

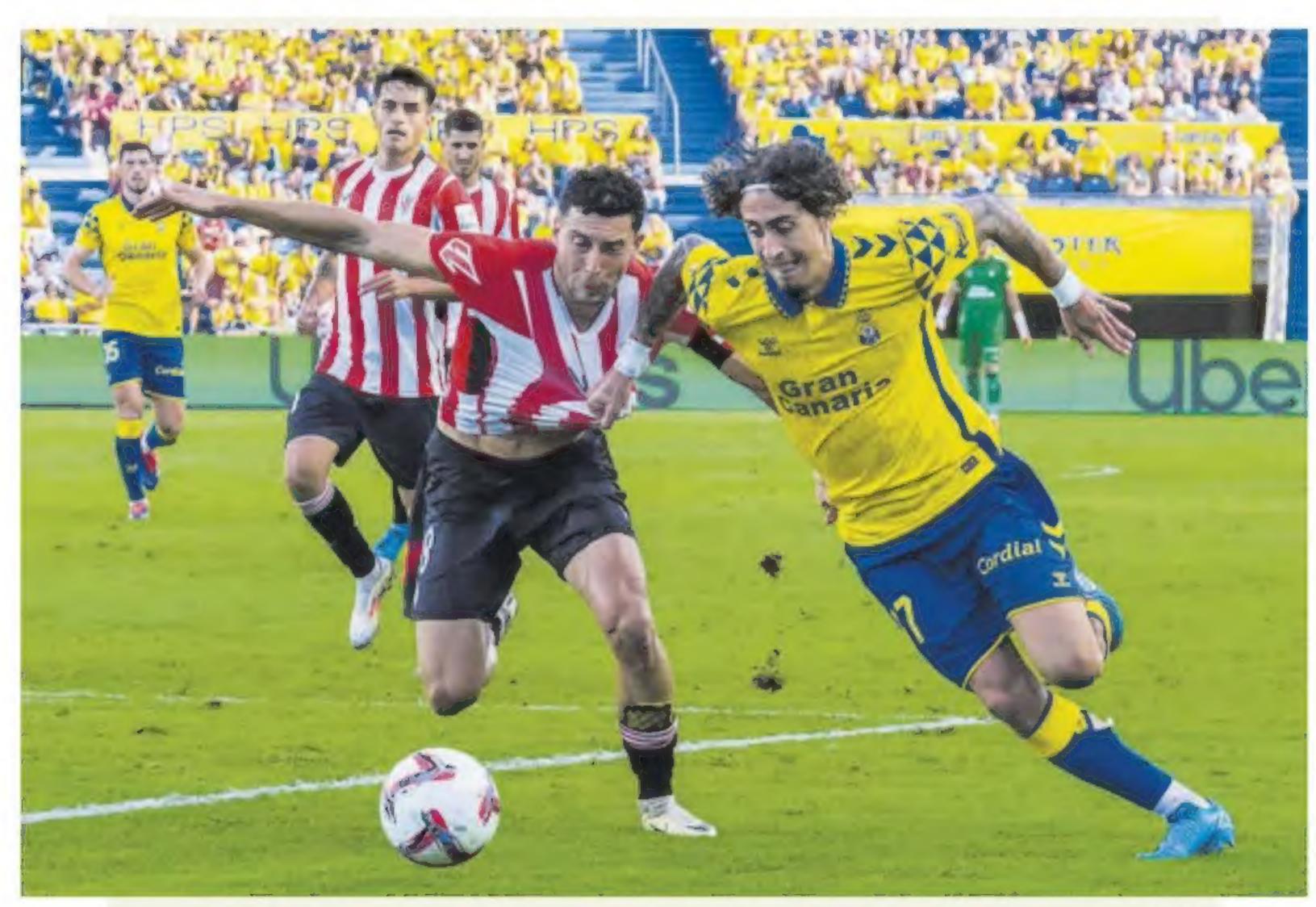

ANDRES CRUZ

Los leones se comen (2-3) a una UD sin garra

Diecinueve jornadas consecutivas anota la UD sin conocer la victoria pese a que acarició el empate con el Athétic en el estado Gran Canaria

para terminar 2-3. La peor primera parte que se ha visto en la temporada amarilla, admitió Carrión. Los golazos de Sandro y Álex Muñoz no fueron suficientes por la floja defensa. En la foto, el debutante Fabio Silva pugna con De Marco.

PÁCINAS 28 a 37

# Retiro lo escrito

# Pisoteando



Alfonso González Jerez

I Gobierno de Canarias tam- poco tiene derecho a exigir que en el protocolo de acogida de migrantes menores no acompañados figure una somera ficha de los acogidos antes de proceder a su reparto e instalación en los centros de acogida que la administración autonómica ha habilitado durante el último año. En realidad la modificación del protocolo solo persigue que se cumpla la normativa vigente, es decir, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la hora de entregar a cada niño a las autoridades canarias deben haber sido identificados nombre y lugar de procedencia - y con una asignación individualizada. El Gobierno central, en cuanto el protocolo se publicó en el Boletin Oficial de Canarias, ha proferido que recurrirá al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía para anular el protocolo y volver a la situación que se arrastra hasta ahora, es decir, entregar a la acogida del Ejecutivo regional a los niños con un albarán, casi automáticamente, lavándose las manos, los pies y la cara de cemento armado que se gastan. "Con este paso Canarias pone en riesgo los derechos de los niños y niñas en situación de desamparo" han lloriqueado desde el Ministerio de Juventud.

No colaborar sistematicamente en el mantenimiento financiero de la red de acogida de migrantes menores creada ex novo por el Gobierno de Canarias no es poner en riesgo los derechos de niños y niñas. Permitir que se bordeen los 6.000 menores en las islas, abarrotando los recursos habitacionales, en una situación de provisionalidad psicológica que afecta cotidianamente la situación emocional de los pibes no es poner en riesgo sus derechos ni aumentar su situación de desamparo. Estar mano sobre mano desde el pasado otoño, en los ministerios y en los grupos parlamentarios, hasta bien entrada la primavera de este año no es poner en riesgo los derechos de los menores migrantes. No acudir al Fron-

tex para evitar que se ahoguen en el mar, porque muchos se han ahogado y se seguirán ahogando en la ruta atlântica, no es poner en riesgo sus derechos y dejarios a su perra suerte. Tardar semanas y semanas para elaborar una simple propuesta de redistribución entre las comunidades autónomas, como está haciendo ante una situación de emergencia la muy pachorruda Stra Rego, no pone en riesgo ni los derechos, no el bienestar, ni el futuro de los menores.

Y luego està el fulminante encuadramiento de los fiscales. Mira que cualquier infeliz puede tardar meses, años incluso en interesar a un fiscal en una acción supuestamente delictiva, pero aquí se cuadran de inmediato y comienzan a salivar que es un primor. También los fiscales salen a romperse el pecho para proteger a los menores migrantes no acompañados. Cuando el sórdido y vergonzoso episodio -duró meses del hacinamiento de migrantes en el muelle de Arguineguin. En algunos dias llegaron a concentrarse en 400 metros cuadrados de asfalto hasta 2.600 personas. Distintas ONG y el

Defensor del Pueblo denunciaron este atropello. Decenas de africanos sobrepasaron el máximo legal de 72 horas bajo custodia policial marcado por la ley. Algunos senegaleses permanecieron en Arguineguin hasta 24 días, con la misma ropa y con un bocadillo al día - a veces se agregaba un zumo pequeño - como toda comida diaria. Pues bien, ante la denuncia de este pequeño infierno, la fiscal de Extranjeria, Teseida García, no vio delito alguno y pidió el sobreseimiento. Porque hay mayores y menores, hay fiscales y fiscalas, voluntad para que se respete la ley y voluntad de prosperar en el escalafón.

A mí, estas circunstancias, no me importa repetirme. Es más, creo que hay que repetirse hasta que queda claro. El Gobierno español está utilizando todos los instrumentos en su mano para impedir una solución a esta crisis que no prospere sino bajo la bandera de su protagonismo. No tolera ni reivindicaciones ni propuestas del Gobierno canario. O Sánchez se apunta el tanto o es la catástrofe. Si es posible distinguir entre ambas cosas.

# Newsletter

# Los decibelios del Santiago Bernabéu



Gemma Martinez

gual que cada vez hay más manifestaciones contra el turismo, las habrá contra el ruido. Lo dice bien Gay Mercader, promotor con más de 3.000 conciertos a sus espaldas y responsable de que los Rolling Stones, Bob Dylan o Bruce Springsteen actuasen en España por primera vez. Esta cruzada antidecibelios tiene un ejemplo claro en los vecinos del Santiago Bernabéu, que han forzado al Real Madrid a aplazar conciertos, algunos con todo vendido.

El club toma esta decisión en medio del silencio de las administraciones madrileñas, al menos en público. Lo hace por la presión de los vecinos y de los promotores musicales. Los primeros han presentado una querella por un presunto delito medioambiental contra el Real Madrid tras documentar que los conciertos del nuevo Bernabéu incumplen los límites sonoros. Los segundos se quejan de las medidas escudo contra el ruido que ahora exige el club, como la limitación de la potencia máxima y las bandas de frecuencia, que no rebajan el impacto acústico y enervan al público de los conciertos por el mal sonido.

Cuesta creer que el Real Madrid, que lo primero que tiene que hacer es cumplir la ley, pueda compaginar los deseos de unos y otros y que no vaya a dispararse más una tensión que también se vive en ciudades como Barcelona, en la zona del Fòrum.

El Real Madrid ha de determinar si existen soluciones técnicas para que el Bernabéu organice grandes conciertos que encajen en la normativa acústica, algo que parece dificil. Si no es posible, deberá conformarse con otras músicas -como la clásica- y eventos que, aunque sean menos rentables que las grandes bandas, le permitan lograr ingresos y aplacar a los vecinos. Estos, caricaturizados por parte de la prensa madrileña como ricos votantes del PP, tienen derecho al descanso. Aunque también cabría esperar de ellos un poco de tolerancia para encontrar alguna ventana temporal y horaria en la que si pueda haber conciertos. La música es vida.

# LA PROVINCIA

Director:

Antonio Cacereño thañez acadeographymea.et - Wajcade

**EDITORIAL PRENSA CANARIA** 

Akaide Bamika Bethercourt, B. 16003 Las Palmas de Gran Canuria, 1934 (576-0820 En. C.C., 7130968 www than a see a seem to the delication to the see

Subdirector:

Fernando Canellana

Redactores jefe: Soraya Déniz, Javier Durán y Dunia E. Torres

Jefes de Sección: Misraim Rodriguez, Manuel Ojeda, Nora Navarro y Jacobo Corujeira

Directora Comercial: Vanessa Merino Jefe de Contabilidad: José thria

Redacción y administración: Hno.: 928 479 400, Fax: 928 479 401 April de Correos, 180, laprovincia diepues

Publication publicidad laprovincia giepiles

Tinos.: 928 479 412 / 400 Fax: 928 479 413 Suscripciones:

suscriptor di aprovincia es Thro.: 928 479 496

CLUBILA PROVINCIA

Directors layer Duran. León y Custillo, 39 - 928 479 400

C Efficient Proves Caracta, S.A. Las Palison de Gran Caracta.







MEDALLA DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA







ESTA EMPRESA - HA ACOUNTO ALA TRUBE ENCLOSES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EDFINANCIADAS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS REGIONES CILTRAPERIFERICAS PARA EL TRANSPORTE DE MERLAM LAS EN CANARIAS

THE MANEUR OF HRUID STREET,

# HUMOR PADYLLA



# **EL RETROVISOR**

FERNANDO MULTITUD

# Canarias, la defensa natural

La exposición «Canarias: La Defensa Natural se ofrece en en el Palacio Militar de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. La inauguración de la muestra se realizóen un acto presidido por el teniente general Julio Salom, Jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, acompañado por Margarita García, Subdirectora General de Publi-

caciones y Patrimonio Cultural y por el general de brigada Ricardo Esteban, Jefe de la Brigada "Canarias" XVI. Cananas: La Defensa Natural, ofrece un recorrido por algunos de los enclaves naturales más destacados del archipiélago, muchos gestionados y protegidos por las Fuerzas Armadas. Merece la pena. Hasta el 12 de octubre, hay tiempo.

# Crisis habitacional

# Schamann y Alcaravaneras encabezan el aumento del precio de la vivienda

Los valores disparados en barrios de la ciudad baja como Guanarteme, el Puerto o Triana llevan a muchos compradores a interesarse por zonas más asequibles

### Adzubenam Villullas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Comprar una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria cada vez es más caro. Schamann y Alcaravaneras son los dos barrios donde el metro cuadrado se ha encarecido más en el último año, un 19.3% y un 17,5% respectivamente, segun datos disponibles en el portal inmobiliario Idealista. En el conjunto de la ciudad, el alza en agosto fue del 8,3% con respecto al mismo mes de hace un año, hasta alcanzar los 2.340 euros por metro cuadrado, máximo histórico de una serie que se remonta a comienzos de 2008, cuando la burbuja del ladrillo apenas comenzaba a resquebrajarse.

Con estos datos sobre la mesa. un piso de 80 metros cuadrados en Las Palmas de Gran Canaria costaria ahora de media 187.200 euros; mientras que el precio de uno de 120 metros cuadrados -tamaño medio de los pisos en España- ascendería a 280.800 euros. Hace un año el metro estaba a 2.161 euros, por lo que esos mismos pisos habría costado 172.880 y 259.320 euros, respectivamente. El mercado de la compra venta de viviendas lleva escalando precios desde que finalizara la pandemia, aunque ha sido en los últimos meses cuando se han producido las mayores subidas, al mismo tiempo que los alquileres siguen disparados.

Schamann, pese a ser el barrio donde más se ha encarecido el metro cuadrado (19,3%), sigue siendo una zona bastante por debajo de la media de la ciudad. Actualmente, el metro cuadrado ronda los 1.464 euros. Precisamente, unos precios más económicos y asequibles que en otras zonas de la ciudad es uno de los motivos que ha propiciado este incremento, «En otros barrios se han disparado los precios y hay gente que está optando por comprar en zonas de menor poder adquisitivo pero que siguen estando dentro de la ciudado, señala Aythami Rivero, agente de la inmobiliaria Ziegel.

El segundo barrio en el que los precios han crecido más en el último año ha sido Alcaravaneras, un 17,5%. En este caso, el metro cuadrado asciende a 2.893 euros, muy por encima de la media de la capital. Aún así, está por debajo del precio de mercado del contiguo distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, donde han escalado hasta los 3.510 euros por metro cuadrado. De extrapolar estos datos, un piso de 80 metros cuadrados costaria 231.400 euros en el primer caso, y 280.800 en el segundo.

«Es una zona interesante, porque está al lado del Puerto pero sin estarlo y es opción para muchos», apunta Rivero.

Y es que el Puerto es, con diferencia, la zona más cara de Las Palmas de Gran Canaria para comprar una vivienda. Así lo ha sido desde hace años, entre otros motivos por el atractivo de la playa de Las Canteras y la cantidad de servicios aglutinados en la zona -atractivos que llaman a compradores extranjeros con un alto poder adquisitivo en busca de una residencia en la ciudad cerca del mar-, pero lo cierto es que los precios siguen sin tocar techo. Han aumentado un 11,5% en un año. Por zonas, Santa Catalina está a la cabeza del distrito, con el metro a 3.905 euros por metro cuadrado, seguida de Guanarteme, a 3.528 euros.

Al del Puerto le sigue el distrito Centro. En este caso, el metro entre Alcaravaneras y Bravo Murillo asciende a 2.694 euros, un 10,4% más que hace un año. En los barrios históricos de Triana y Vegueta también están por encima de la media de la capital grancanaria, con el metro cuadrado a 2.469 euros, aunque en este caso siguen sin haber tocado el techo que alcanzaron en 2010.

Paradójicamente, el de Ciudad Alta -que incluye Schamann- es el distrito donde, en su conjunto, los precios han subido menos en el último año, un 4,1%, hasta alcanzar los 1.887 euros, todavía por debajo de los 2.093 de los inicios de la crisis inmobiliaria. En esta zona, Siete Palmas es el barrio que tira los precios al alza, con el metro cuadrado por encima de los 2.600 euros, frente a los 1.500 de La Patema y Los Tarahales.

Por debajo de la media de la ciudad también están Tafira, Santa Catalina mantiene el metro cuadrado más caro de la capital, más de 3.900 euros

> En Tamaraceite y barrios aledaños los precios han crecido un 15,7%, por encima de la media

con el metro cuadrado a 1.960 euros (un 10,7% más que hace un año); Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con el metro a 1.475 euros (un 8%), todavía por debajo de las cifras de 2010. En este último caso, en el casco de

Tamaraceite y barrios anexos está batiendo récords, con subidas importantes, del 15,7%, dado que es una zona de moda y en expansión de la capital.

Por el contrario, el Cono Sur y los Riscos siguen siendo la zona más barata de la capital grancanania. Aquí el precio del metro cuadrado se mantiene a 1.175 euros, 
prácticamente la misma cifra que 
hace un año, y casi 150 euros menos que el máximo que alcanzó al 
final de la burbuja inmobiliaria. 
En esta zona, repleta de edificios 
antiguos sin ascensor o calles con 
nula accesibilidad, hay pisos por 
solo 50.000 euros en barrios como Casablanca o El Lasso.

«La subida de los precios está siendo una locura», resalta Aythami Rivero, «hay muchísimas demanda y poca oferta». Incluso, resalta que en la agencia están publicando anuncios «y a las pocas horas les damos de baja, por la gran cantidad de llamadas y con propuestas para dar entrada sin ni siquiera verlo». Un alza encadenado que hace que los compradores decidan decantarse por barrios que hasta hace poco no eran tan demandados, pero que están bien posicionados. ¿La solución? «Hay que facilitar más las licencias», para poder tener más obra nueva.

19,3%

# Schamann

Los precios de las casas en venta han crecido en Schamann en el último año un 19,3%, por lo que es el barrio que más se ha encarecido en el último año. Aún así, sigue siendo asequible.

17,5%

# Alcaravaneras

El segundo barrio donde más han crecido los precios es Alcaravaneras, un 17,5%. Su cercanía a Las Canteras y que haya sido hasta ahora más asequible lo hacen muy atractivo. 8,3%

# La capital

Los precios de las casas a la venta en el conjunto de la capital han crecido un 8,3%. El metro cuadrado está ya a 2.340 euros, por encima de lo que se alcanzó cuando estalló la burbuja.

0,1%

# Cono Sur

Los precios de la vivienda en el Cono Sur capitalino y los Riscos se han mantenido prácticamente intactos en el último año. Sigue siendo la zona más asequible de toda la ciudad.



Solar en venta en una calle del barrio capitalino de Scharmann, una de las zonas donde más se está encareciendo el suelo. | ANORES CRUZ

# **Fiestas**

# De verbena en la vuelta a clase

Las fiestas de Los Dolores continúan en Schamann con una fiesta de la espuma, un baile del sombrero, actuaciones infantiles y talleres para los más pequeños

Benyara Machinea

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las fiestas de Los Dolores de Schamann atrajeron ayer a cientos de niños que alargaron por unas horas el verano y se olvidaron del estrès de la vuelta a clase y a la rutina para disfrutar de una mañana de espuma y bailoteo. El Parque de Don Benito acogió una jornada pensada para los más pequeños de la casa en la que pudieron disfrutar desde primera hora de una fiesta de la espuma infantil, un baile del sombrero amenizado por el Grupo Pickup y una verbena del solajero con la actuación de la orquesta Armonía Show. Por la tarde, continuaron la fiesta con hinchables, pintacaras y actuaciones en el centro comercial La Ballena.

Natalia Santana es una vecina del barrio y maestra que aprovechó las actividades infantiles para 
intentar que sus hijos «entren con 
más ánimos y con más ganas al colegio». Ella, por su profesión, conoce de primera mano que «eso 
de venir de las vacaciones a ellos 
les cuesta un poquito», así que 
agradece que en este tipo de celebraciones «siempre intenten meter tanto espectáculos como actuaciones y talleres para los niños, 
e incluso para los mayores, que 
también tienen su propia fiesta»,

La profesora espera con ganas los actos más «salseros» de Los Dolores, el día de las alfombras y el momento de la procesión de la Virgen y patrona del pueblo, «maraviliosa y tan guapa como es». «Venimos siempre, nos parece maravilloso todo el espectáculo que montan y la verdad es que estamos muy contentos, cada vez se superan más», aseguró la vecina, que aprovechaba un momento del mediodía para comer algo con su familia en los puestos de



Un grupo de vecinos bailando ayer en la verbena del solajero con la actuación de Armonía Show. In. M.

comida y en las mesas que situaron en los alrededores del parque. Junto a la pista de baile improvisada, los asistentes también pudieron comprar piezas de artesanía y libros infantiles en un par de puestos.

Otra residente del barrio, Estefanía Santana, agradece que exista
esta semana en mitad de septiembre para «entretener a los niños
por la tarde» y sobrellevar mejor la
vuelta a clase. Ella tiene un hijo
que está empezando sus primeros
días de colegio y este tipo de actividades «lo distrae de los nervios
de adaptarse a un centro nuevo».
«Esto al final es muy divertido para los más pequeños y también para los adultos porque yo también
me lo paso bien», añade.

Lo único que le trastocó un poco los planes, explica, fue una peLas familias agradecen que este tipo de actividades alivien el regreso a la rutina de septiembre

Los actos continúan esta tarde con una merienda para los mayores y una selección de boleros queña modificación de los horarios el día anterior, ya que se adelantaron una hora las actividades infantiles previstas para compaginarlas con la misa de las 12 del mediodía. «La verdad es que a las fiestas no les falta nada, pero también me gustaria tener una noche de humor, con espectáculos de humoristas, que es algo que echo de menos todos los años para dejar a los niños en casa y venir a pasarlo bien en otras horas», indicó.

Los actos continuarán este lunes con una jornada de talleres infantiles a partir de las 17.00 horas, una merienda para los mayores del municipio con la actuación de Mariachi Peleón a las 18.00 horas y una noche de homenajes a las 20.00. Una hora más tarde, los vecinos del barrio y alrededores podrán disfrutar del espectáculo de boleros Con Alma Mexicana, de Fabiola Trujillo.

# Cultura

# 'Patrimonio Vivo' se va de ruta por Schamann, San Juan, La Isleta y San Cristóbal

Las visitas guiadas con expertos saldrán entre septiembre y noviembre por enclaves históricos

### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las rutas guiadas de Patrimonio vivo invitan a la ciudadanía a conocer el legado histórico y arquitectónico de la ciudad. Schamann, la Bateria de San Juan, La Isleta y el barrio marinero de San Cristóbal son las nuevas paradas de los recorridos que organiza el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

La ruta El Schamann de Galdos y Rubió Tudurí recorrerá la iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores, la plaza de Don Benito y el Paseo de San Antonio el próximo 27 de septiembre a partir de las 18.00 horas. Durante dos horas, el cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, guiará a los asistentes para conocer el patrimonio vinculado a importantes figuras, como el escritor Benito Pérez Galdós o el arquitecto Nicolau Maria Rubió i Tudurí. La inscripción, a través de la web de lpacultura.com, se abre hoy.

Este mes también se podrá visitar el complejo defensivo de la Batería de San Juan. Será el sábado 28, a las 11.00 horas, y el arqueólogo Artemi Alejandro Medina explicará los detalles de este emplazamiento singular que atestigua distintos hechos históricos que tuvieron lugar entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Esta ruta se repetirá los sábados 26 de octubre y 30 de noviembre.

# Riqueza arquitectónica

El 25 octubre, a partir de las 17.00 horas, llega Fiestas de La Naval, tras los pasos de Gregory Peck, una nueva ruta con tres paradas en el Mercado del Puerto, la iglesia de La Luz y el Castillo de La Luz. Todas las curiosidades y la riqueza arquitectónica de estos lugares emblemáticos las dará a conocer un referente de la historia de la ciudad, Juan José Laforet.

Finalmente, Patrimonio Vivo se sumergirá, el 29 de noviembre a las 17.00 horas, en la historia y el encanto del barrio marinero de San Cristóbal. La ruta se celebrará bajo el título El barrio marinero de San Cristóbal y la hija del Mestre (1928) con el cronista Laforet al frente de este paseo que transportará a los origenes de este pintores co rincón costero.

# Concentración de caniches toy

El Parque de la Ballena vivió este sábado una concentración de caniches toy. El evento congregó a un grupo de amantes de esta popular raza, que disfrutaron de una jornada en la que los perros fueron los verdaderos protagonistas. El encuentro no solo sirvió para admirar la belleza y diversidad de estos perros, sino también para que los dueños compartieran experiencias y consejos sobre su cuidado. Peggy, Mozart, Luque, Gofio, Ginger, Tirma o Bella fueron algunos de los perros que saltaron, jugaron y posaron. Los participantes no dudaron en expresar una demanda dara: más espacios al aire libre para las mascotas en la ciudad. | LP/DLP



# Ciudad de mar

Adzubenam Villullas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Como nueva codirectora del programa de investigación centrado en Las Canteras, ¿Qué objetivos tiene este?

Se trata de una renovación del convenio anterior. Comenzó justo en la pandemia. Los coordinadores del momento, que eran Antonio Falcón, que por desgracia falleció, y Emma Pérez Chacón, se lo plantearon en ese entonces. El objetivo principal es generar una transferencia real de conocimiento entre la universidad y las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que esa investigación que nosotros hacemos sirva para tomar decisiones. Por otro lado, tenemos un apartado que se llama 'investiga Las Canteras', que pretende que estudiantes investiguen de cara a sus proyectos fin de grado, fin de máster, tesis doctorales. También hacemos labores de concienciación sobre problemas medioambientales.

### Empezaron con la pandemia, hace cuatro años. ¿Qué campos son los que se han investigado hasta este momento?

Muchisimos. La pandemia era una oportunidad maravillosa para poder estudiar diferentes aspectos de la playa al no haber nadie en elia. En este convenio participan más de 30 personas, con grupos de investigación en ámbitos variados que estudian diferentes aspectos de Las Canteras. Mi grupo, por ejemplo, el de química, lo que hace es determinar algunos contaminantes de tipo antropogénico que llegan a la playa. En este caso, contaminantes que vienen de los protectores solares. Hay companeras de biología dedicándose a determinar distintos tipos de bacterias y microorganismos. La gente de geografía está estudiando cómo evoluciona el transporte de sedimentos. Se están mirando también capacidad de carga de la playa. La gente de economía también está haciendo estudios de este tipo. De ingeniería, cómo podrian moverse los vertidos, también de ingeniería informática. Dependiendo de las necesidades que tenga el Ayuntamiento, coordinándonos con Andrés Caballero, que es el jefe de la unidad técnica de Ciudad de Mar.

### ¿Qué investigaciones tienen en estos momentos en marcha?

Hay una continuidad. En el caso de química, empezamos determinando algunos contaminantes en el agua, luego pasamos a sedimentos y algas. Ahora vamos a centrarnos en La Cicer y en Playa Chica, donde vamos a ver no solo qué contaminantes están disueltos, sino cuáles están absorbidos en el material que está suspendido en la columna de agua, algo que es importante porque esas partículas cuando se sedimenten son las que van a servir de alimento para los animales filtradores y lo van a incorporar en su organismo. Eso nos va a permitir ver cómo eventualmente podrian llegar La ULPGC y el Ayuntamiento de la capital ha renovado el convenio de colaboración para impulsar investigaciones relativas a la playa de Las Canteras. La doctora en Ciencias del Mar Sarah Montesdeoca será la nueva cocoordinadora. En esta entrevista relata las líneas a seguir para preservar este espacio natural.

# Sarah Montesdeoca

DOCTORA EN CIENCIAS DEL MAR

# «Tratamos de ver la salud de Las Canteras y cómo mejorarla»

a los humanos. Por otro lado, la gente de biología también se va a centrar en puntos concretos para ver la evaluación de diferentes microorganismos. Hay otro grupo analizando microplasticos y colillas, con estudios a escala piloto donde se ven los efectos en charcos o la zona intermareal.

¿Por qué es importante la concensación sobre el cuidado y los problemas que tiene la playa de las Canteras y la bahía?

Es un ecosistema muy frágil, que se ve afectado por el cambio climático, por las edificaciones, por todas las actividades antropogénicas que estamos haciendo. Es un área con muchísimo impacto. Por eso en una actividad como el Fotosub, que atrae a gente que le gusta la naturaleza, intentamos hacer hincapié para que nos ayuden a conservarla. Este año los alumnos de Ciencias del Mar van a dar charlas divulgativas.

Se había mucho de Las Canteras como la joya de la corona. ¿Cuál es el estado de la playa y de la bahía?

Es una playa que está muy bien conservada, muy bien atendida;

La playa es un ecosistema muy frágil que se ve afectado por el clima, las edificaciones»

K En Las Canteras hay contaminantes, como en cualquier playa, pero en un número muy pequeño»

Vamos a sugerir crear puntos con dispensadores de crema solar respetuosa con el medioambiente»

está en el top. Desde el punto de vista químico, existen contaminantes, pero es que existen en cualquier playa a la que vayas, están hasta en mar abierto. Los hemos encontrado hasta en ballenas. Lo que pasa es que son concentraciones muy pequeñas que no son alarmantes, de parte por trillón. No significa que si venimos a la playa y nos bañamos nos vayamos a contaminar, es una playa limpia. El riesgo es que está entrando en la cadena trófica, no es que sea un peligro alarmante, pero si que tenemos que controlario porque tenemos que saber qué sucede, si se quedan en el agua, si se sedimentan, cómo afectan a esos peces o a esas algas que los ingieren y luego si llega a la cadena trófica. Por desgracia los contaminantes antropogénicos, como residuos farmacéuticos o productos de cuidado personal, están en todos los ambientes marinos.

## ¿Qué amenazas tiene la playa y el medio natural?

Las mismas que todas las playas. La presión antropogênica, la contaminación, el cambio climático. En este sentido, es verdad que el Ayuntamiento, bajo nuestro punto de vista, lo está haciendo bien. Por ejemplo, los cambios que se hicieron este año en San Juan. Lo que tenemos que seguir es aportar información para saber dónde están los riesgos y ayudar en este caso, con este conocimiento científico al Ayuntamiento.

# ¿Qué decisiones se podrían tomar?

En mi ámbito de la química es muy dificil. Lo que pretendemos es que los contaminantes se reemplacen. Por ejemplo, en Hawaii o las islas de Palau algunos contaminantes que estamos encontrando allí ya están prohibidos, porque afectan a los arrecifes. De aquí a un par de años serán prohibidos en la Unión Europea, entonces los fabricantes de cremas sorales reemplazarán estos componentes por otros más biodegradables.

### En este caso, sus investigaciones no influyen sobre la decisión de una administración pequeña, como el Ayuntamiento, si no en una más grande.

Claro. ¿Qué podría hacer el Ayuntamiento? Hay sitios de Europa donde hay puntos con dispensador solar, la gente llega, 
aprieta y te echa un chorrito de 
crema. Evitamos plásticos y además podemos aseguramos de que 
los protectores que se usen sean 
más respetuosos con el medioambiente. Es una sugerencia que le 
haremos al Ayuntamiento, que inviertan en ponerlos.

# ¿Lo que hacen son medidas preventivas?

Exacto, se trata de anticipamos de alguna manera o de establecer el estado de la situación. Hablo en el caso de química, pero funciona un poco igual para los compañeros de geografía o de biología. Tratamos de ver cómo está la salud de la playa, cuáles son los aspectos que se pueden mejorar e intentar adelantarnos a los posibles problemas que puedan haber y proponer soluciones.

### ¿Cuál es su papel como cocoordinadora?

Hemos querido darle relevo a Emma, aunque seguirá estando. Nos encargamos de coordinar un poco las tareas, los plazos. Al final de cada anualidad tenemos que entregarle al Ayuntamiento una memoria de todas las actividades que hemos hecho y las conclusiones que hemos obtenido.

### Muchas veces se dice que la Universidad solo llega al mundo académico y científico. ¿Cómo pueden llegar más allá?

Ese es uno de nuestros objetivos. Existen foros como la Microárea, donde participan varios cientificos. También acudimos a eventos como la Feria Internacional del Mar, a la que van colegios y muchas familias; también la noche de los investigadores. Concienciar a los niños es lo más importante, porque son el futuro y todo lo que le transmitamos a elios luego lo lievan a sus casas, se lo cuentan a sus padres. Al final, intentamos que la gente sepa con un lenguaje lo más asequible posible, qué hacemos y para qué.



La doctora en Ciencias del Mar, Sarah Montesdeoca, en su despacho en la ULPGC. Justi catalos guerra

# **Comerse Las Canteras**



Terraza y fachada del restaurante La Quilla, situado en Playa Chica, en Las Canteras. J JUNIO CARLOS CASTRO

### Elena Montesdeoca Herrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El sonido de los niños jugando, las conversaciones de las personas que pasean por la avenida de la playa de Las Canteras y el silbido de la brisa del mar se cuelan poco a poco en el interior del restaurante La Quilla, ubicado en Playa Chica, una localización estratégica en la ciudad. Una terraza desde la que se aprecia la emblemática barra que delimita la playa y un fresco olor a mar ambientan los almuerzos y cenas en el restaurante.

«Yo llegué a Gran Canaria en el año 2006», explica Armando Bonaudi, el dueño de La Ouilla, Nació en Turin, una ciudad al norte de Italia que es reconocida, además de por su estupenda arquitectura, por su cocina refinada. Sin embargo, le «gusta mucho» la gastronomía española, concretamente «la mediterrânea». Desde que aterrizó en la Isla, su pasión ha sido la hostelería. Asegura que «nunca ha sido un trabajo fácil» y que le dedica día a día «mucho esfuerzo y entusiasmo». «Antes de abrir este restaurante, tuve otro que se llamaba +39, estaba al lado de la heladería Peña La Vieja», añora.

Aunque la gastronomia italiana le corre por la sangre, reconoce que en la ciudad ya «existen muchos restaurantes italianos», por lo que decidió «ponerse a prueba e innovar». Ahora, su negocio simboliza la unión familiar. Su mujer y su pequeña hija conforman un «equipo de trabajo perfecto».

La Quilla abrió en el año 2016 y, desde entonces, el restaurante ha sido galardonado cinco veces consecutivas con el premio a la mejor paella. Empezó como un pequeño proyecto y, actualmente, es uno de los más visitados de la avenida. «Tenemos mucha va-

Cinco premios a la mejor paella y una infinita carta de productos frescos y platos caseros destacan al restaurante La Quilla, situado en Playa Chica. Con una amplia terraza junto al mar y un interior al que no le falta ningún detalle, la experiencia de los comensales empieza desde que cruzan la puerta de entrada.

# Una paella con cinco premios

El restaurante La Quilla oferta las mejores paellas de la Isla & Los platos caseros elaborados con productos frecos contentan a los clientes



Marien Sarmiento, camarera del restaurante, toma nota de una reserva.

niedad de platos en nuestra carta, pero la paella y los arroces son nuestro punto fuerte», resalta. Para contentar a todos los clientes el chef oferta «dos tipos». «Tenemos la paella de marisco, que es la que pide casi todo el mundo, y luego la de solomillo, que va dirigida a las personas a las que no les gusta el pescado», argumenta.

Marisco, calamares, ensaladas y carnes completan una carta que está cuidada al milimetro. «Los calamares son saharianos, y los productos siempre que se puede son locales y, sobre todo, frescos», acentúa. Las frutas y las verduras se las compra a un chico que «tiene una fruteria muy cerca de aquí». «Siempre intento que los

platos se elaboren con productos de calidad y que obtengan todo el sabor posible. Esto es lo que hace especial nuestro trabajo», reitera.

# Varias opciones

Aunque el arroz sea la opción más demandada por los clientes, otros muchos prefieren pedir un «pescadito fresco» o una «buena carne». «Queremos que la carta se adapte a todos los gustos posibles, para que siempre puedan elegir un plato que les apetezca», remarca. «Incluso tenemos pasta», continua, «para los clientes a los que les guste la gastronomía de mi pais». La pasta girasoles y la pasta corazones encabezan la sección de la carta. Ambas, con un nombre único, también cuentan con un detalle especial. La explosión de sabor a marisco y la salsa con una textura «muy suave» mezclan la tradición italiana con la española.

La gran bodega que tiene el restaurante se extiende más allá de la barra del local. Botellas y botellas de vino decoran una de las paredes del interior del establecimiento. «Aquí trabajamos mucho con el vino de Las Tirajanas, que es uno de nuestros favoritos», insiste. «Si hablamos de los blancos», retoma, «son todos o de Lanzarote o de Gran Canaria». Los cócteles y el Aperol Spritz, bebida originaria del país de la bota, «no pueden faltar».

La exquisitez de los productos caseros se alarga hasta el final del menú. En la sección de postres, la medalla de oro se la lleva el polvito uruguayo, «Nos han dicho que es uno de los más ricos que han probado», celebra Bonaudi. El mousse de chocolate y el fian también están «demasiado buenos» y es una «muy buena forma» de acabar con un buen sabor de boca la experiencia en el restaurante.

La extensa carta de los vinos blancos está elaborada entre dos islas: Gran Canaria y Lanzarote

Bonaudi: «Soy italiano y me apasiona mucho la gastronomía española pero, sobre todo, la de origen mediterráneo»

Sin embargo, el dueño no se ha preocupado únicamente de la presentación de sus platos o del origen de los productos. La decoración del lugar habla por si sola. Desde que cruzas la puerta de la entrada una lluvia de objetos maritimos se apodera de la atención de los clientes.

«La estética del restaurante es muy especial para mí, porque a través de ella intento plasmar mí pasión por el mar y los barcos», confiesa. Desde que era pequeño, Bonaudi fue un gran amante de la vela y de todo lo relacionado con el océano, «Intento que cuando entren al local, se sientan cómodos y como en casa», resalta.

Las paredes del establecimiento ilustran las ventanas del camarote de un barco. Las vistas son, claramente, un mar azul. A lo largo de la estantería situada frente a las mesas del comedor, se aprecia algo parecido a una pequeña exposición. Dibujos, fotos y maquetas de barcos e incluso escritos atavían el mueble. Pero, sin duda, el objeto más preciado por el dueño es el cartel que nombra al restaurante ganador del concurso de paellas.

Justo al lado de la barra repleta de copas y botellas de licores, una fotografia de la playa de Las Canteras adorna un tramo de una pared. «Esta foto la hice yo con mi móvil y como me gustó tanto, decidí que iba a serigrafiar una parte del restaurante con ella», afirma.

«Al final, yo creo que no había una mejor forma para decorar las paredes de un restaurante que esté ubicado en la misma playa», concluye. Ahora, el mar lo puedes observar desde la terraza, pero también desde el interior de La Quilla, que para los días de lluvia, viento o incluso calima, no es una mala opción.

**PUBLIRREPORTAJE** 

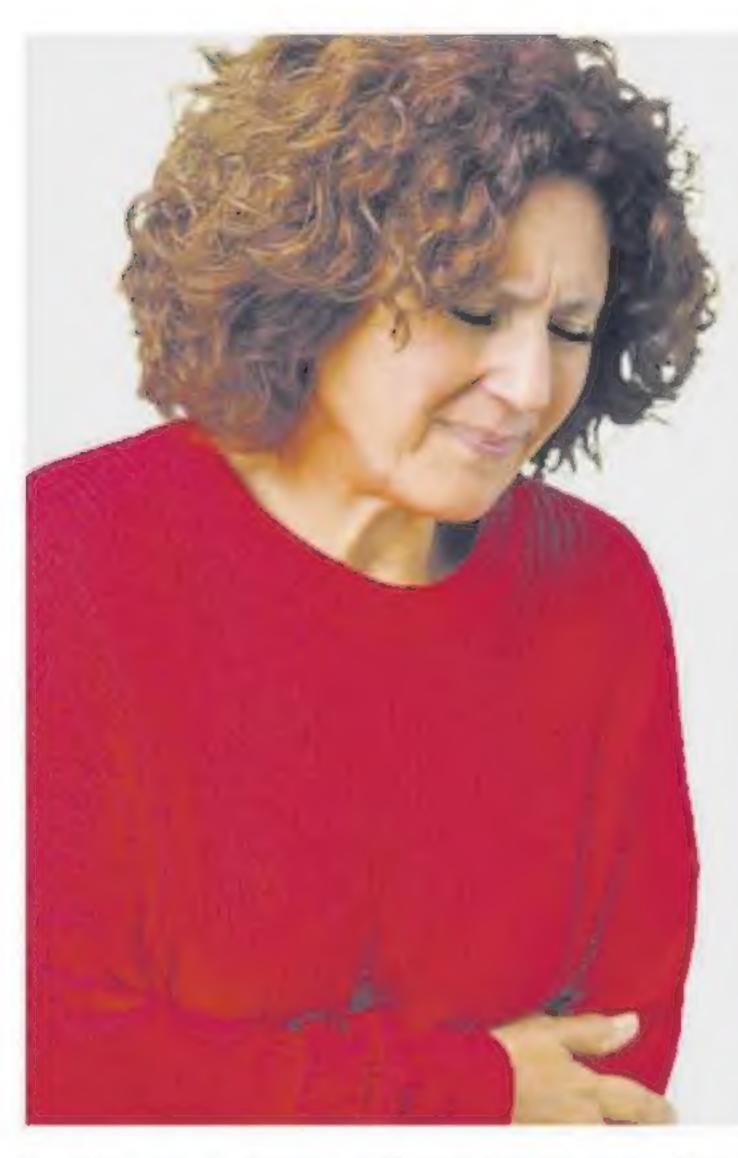

# ¿Molestias intestinales recurrentes?

Por qué no debería ignorar estos síntomas

Se estima que en España cerca del 20% de la población padece regularmente de diarrea, dolor abdominal, flatulencia o estreñimiento. Lo que muchos no saben: si las molestias se producen de forma recurrente, suele esconderse el sindrome de colon irritable detrás. En este caso, un producto sanitario desarrollado y probado para combatir estos sintomas (Kijimea Colon Irritable PRO,

disponible en farmacia) puede ayudar.

# LO QUE REVELA LA CIENCIA

Hoy en dia, los científicos parten de la base de que una barrera intestinal dañada suele ser la causa de las dolencias intestinales recurrentes. Incluso la más mínima lesión en la barrera intestinal puede hacer que los agentes patógenos y las sustancias nocivas penetren en la pared intestinal, irriten el intestino y causen inflamación. Las consecuencias son multiples: diarrea recurrente, a menudo acompañada de dolor abdominal, flatulencia y, a veces, estreñimiento. Basándose en estos resultados, los investigadores han desarrollado el producto sanitario Kijimea Colon Irritable PRO. Las bifidobacterias únicas de la cepa HI-MIMBb75 exclusi-(contenidas Kijimea vamente en Colon Irritable PRO)

se adhieren a las zonas dañadas de la barrera intestinal, como un parche protector. La idea es que, bajo este parche, la barrera intestinal puede regenerarse, las molestias intestinales pueden desaparecer.

# LO QUE DEMUESTRA UN ESTUDIO

Un estudio a gran escala sobre el colon irritable ha

demostrado recientemente la eficacia de Kijimea Colon Irritable PRO para tratar la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia y el estreñimiento. El factor decisivo: la calidad de vida de los afectados también mejoró significativamente, por lo que lo recomendamos. Pruebas científicas concluyentes para una dolencia real muy común.

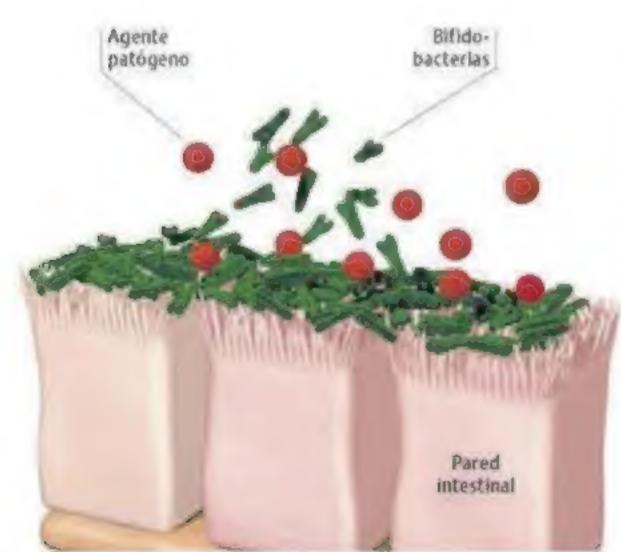

Las bifidobacterias de Kijimea Colon irritable PRO se adhieren protegiendo la pared intestinal irritada. Las molestias intestinales recurrentes se alivian significativamente.

La imagen repreparato a sira alternado

Longs Coor females (HC) comple can la mornat se vigente native los productos servicios. Se requiere no primer diagnostico medico del culos irritable.

# Kijimea Colon Irritable PRO

- ✓ Con Efecto-Parche PRO
- ✓ Mejora significativamente las molestias intestinales
- ✓ Más calidad de vida



La isla en fiestas Día grande de Las Marías

# Las Marías más internacional de Guía

El municipio cumple el Voto de Vergara y brinda honores a la virgen \* Los bucios y tambores reciben a la imagen a su salida y llegada de la procesión

Esther Medina Álvarez

SANTA MARIA DE GUIA

El sonido de los tambores y los bucios volvió a envolver ayer al municipio de Santa Maria de Guia, como si fuera solo un latido, en el día grande de las fiestas de las Marias, cumpliendo con una tradición y con el Voto de Vergara, la promesa que hicieron los campesinos de esta zona en 1811 a la virgen si ponía fin a la plaga de langostas que arrasaba con las cosechas en medio de una crisis por la epidemia de la fiebre amarilla.

Grandes ramas de eucalipto decoraban las calles del entorno de la iglesia que formaban parte del recorrido de la procesión y la romería, y desde bien temprano el casco antiguo se fue llenando poco a poco del color de la vestimenta tradicional canaria, buzos y tambores decorados con flores y hojas.

Noella Santana Medina y sus amigas portaban, cada una, uno de esos instrumentos que habían convertido en casi una obra de arte con hortensias naturales y ramitas de eucalipto y hierbaluisa «porque es bonito y porque es la tradición».

Aunque nació en Gáldar, Noelia vive en Las Palmas de Gran Canaria, y sus compañeras proceden Gáldar y de Guía. Hace ya 30 años que acuden, sin faltar ni uno solo, a esta romería y el sábado también participaron en la Bajada de la Rama, «desde Vergara» para disfrutar de todo el recorrido de esta peculiar fiesta del norte de Gran Canaria que cuenta ya con 213 años de historia.

# Sonido ancestral

Otras de las incondicionales son Rita Suárez y Loli Rodríguez, dos amigas de Guía y Gáldar, respectivamente, que cada mes de septiembre hacen sonar sus bucios en honor a Santa María de Guía. Aseguran que es fácil hacer que las caracolas emitan ese peculiar sonido que conecta la Canarias de ahora con la de la historia prehispánica, cuando los antiguos pobladores de las Islas las usaban para comunicarse. «Solo hay que cogerle el truco», precisa Rita. «Hay gente que lo coge rápido y a otros les cuesta un poco más de tiempo», apostilla Loli.

Las dos amigas, de 66 y 69 años, terminaron la jornada con los labios sensibles de tanto sopiar el bucio. Esperaron a la virgen a su salida del templo para iniciar la procesión, la acompañaton durante el recorrido, y luego participaron en la romería junto a tres carretas de madera que el marido de Loli, Antonio Rodriguez, «construyó artesanalmente con sus propias manos, desde el

principio hasta el final», explicó ella con orgulio. A pesar de su edad, las dos también realizaron todo el trayecto el sábado, desde Vergara hasta la iglesia, en la Bajada de la Rama.

Confiesan que sienten pasión por esta celebración y que además del «sonido ancestral» de los bucios y tambores, lo que más les gusta «es ver a la juventud tocando la caracola».

En medio de tanta tradición y canariedad destacaba un numeroso grupo de jóvenes extranjeros. Eran más de 80 estudiantes

de Erasmus que este curso realizan sus estudios en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Kiara Iacopino estudia Derecho y procede de Palermo, la capital de la isla italiana de Sicilia, y ayer estaba capturando con su cámara todas las instantáneas que podía.

«Me gusta hacer fotos con mi cámara analógica, de carretes, y nunca había visto una fiesta así, tan tipica con las mujeres soplando las caracolas».

La joven estudiante italiana recorria la plaza y el entorno con

cara de sorpresa y con la cámara como única compañía, logrando que las personas que participaban posaran alegremente para ella. De otra forma disfrutaban de estas tradiciones Patricia y Ada, dos alumnas de intercambio de la facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tras presenciar la misa se quedaron en la escalinata para observar el trasiego de tambores y bucios hasta que comenzara la procesión de la imagen por el casco y la posterior romeria. Aseguran que en Alemania, su país de origen,

«no hay nada igual» y que nunca imaginaron que las caracolas pudieran «usarse como un instrumento».

Como recuerdo de esta excursión, se llevaron muchas fotos, no solo la que hizo Kiara, sino otras muchas realizadas con los móviles posando en grupo ante la iglesia decorada con panes y elementos vegetales, o con personas ataviadas con la vestimenta típica de Canarias.

La asociación ESN fue la responsable de que estos estudiantes de Erasmus, procedentes de numerosos países europeos, se trasladaran en guaguas al norte de la Isla para conocer esta tradición que se ha mantenido a lo largo de dos siglos gracias a la labor

Pasa a la página siguiente >>





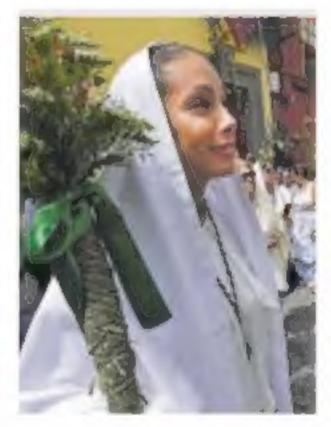



A la izquierda, momento de la llegada de la imagen al templo tras la procesión. Sobre estas líneas, dos niños tocan el tambor delante del trono durante el recorrido por las calles del casco, una dama con mantilia portando una rama y un grupo de mujeres haciendo sonar los bucios en honor a Santa Maria de Guía. A la derecha, los porteadores del trono posan junto al sacerdote en la escalinata de la iglesia al concluir el desfile religioso. Uno de ellos hizo todo el trayecto descalzo por las calles empedradas del casco antiguo. I ANDRES CRUZ



# La isla en fiestas | Día grande de Las Marías

« Viene de la página anterior

que desarrollan los Mayordomos de la fiesta de Las Marías, un colectivo formado por hombres y mujeres, generación tras generación, cuya única voluntad es garantizar el cumplimiento del Voto de Vergara que realizaron sus antepasados y velar por esta celebración.

La jornada de festiva de ayer fue larga y calurosa, pero eso no impidió que desde primera hora la gente fuera cogiendo sitio tras la valla para disfrutar del espectáculo. Allí estaba José Antonio González, un actor teldense que desarrolla un proyecto educativo vinculado al teatro en este municipio, alternándolo con participaciones en la industria cinematográfica y actuaciones en los teatros. Desde allí se interesaba por



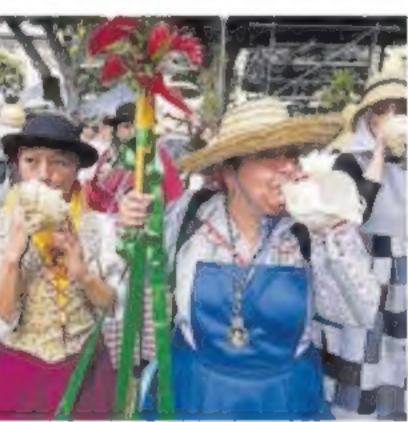



la historia de estas fiestas y veia cómo desfilaban delante del templo los bueyes, ataviados con grandes collares repletos de pequeñas campanas, que más tarde iban a tirar de las carretas de la romería.

Asimismo, vivió en primera fila la salida de la imagen, que fue recibida al pie de la escalinata por decenas de personas haciendo sonar las caracolas y los tambores, para luego emprender el recorrido por las calles Luis Suárez Galván, Canónigo Gordillo, San José y Médico Estévez, y esperar, a su regreso, desde el pórtico de la iglesia, a los caballos engalanados con cintas trenzando sus crines, las carretetas tiradas por bestias y varios grupos folclóricos procedentes de varios municipios grancanarios y de Tenerife, como la agrupación Teguaco, de Teguise, qu e desfilaron en romería.

Los estudiantes de Erasmus viven la tradición de esta fiesta que cumple 213 años de historia

> Los participantes decoran con flores y ramas los instrumentos de percusión

También de Tenerife, pero de la capital, es Rebeca Lorenzo, que ocupaba un lugar cerca de González pegada a la valla. Reconocía que se había «sorprendido mucho» al llegar al entorno de la Plaza Grande y la iglesia y escuchar los bucios. Ella y dos amigas suyas, también de Santa Cruz de Tenerife, llegaron a la Isla el viernes para pasar cuatro noches. «Mirando en Internet que hacer estos días vimos que había fiesta y decidimos venir, pero no esperábamos este despliegue», explicó. Su intención era quedarse en Santa María de Guía a comer en algún restaurante y luego, si tenían fuerzas, quedarse a disfrutar de la Tarde de Parrandas organizada por los Mayordomos de la fiesta de Las Marías en la Plaza Grande.

Con los actos de ayer, que finalizaron con el sorteo de un cuchillo canario entre las personas que colaboraron económicamente con los mayordomos en la organización de la fiesta, se da por concluido este emblemático festejo de Santa María de Guía que solo dura tres días pero moviliza a toda la ciudad y hace que cada año regresen a la misma, aunque sea por unos días, muchas personas a las que sus proyectos de vida les han obligado a residir en otros municipios.

Juana González ya avisaba el sábado durante la Bajada de la Rama de que «esta fiesta es la más bonita de todas».

# El cielo de Teror se ilumina durante la procesión de la virgen del Pino

La villa mariana se llenó ayer de peregrinos en una jornada que se ha consolidado como una de las preferidas por los locales

LP/DLP

TEROR

Teror continúa inmerso en la celebración de las fiestas del Pino, unos festejos que duran más de un mes y que este domingo incluyó la conmemoración del Dia de las Marias, una fecha singular para muchos peregrinos y devotos de la patrona de la Diócesis de Canarias.

Cientos de personas se acercaron ayer a la villa mariana, muchos de ellos a pie, para disfrutar de algunas de muchas eucaristías programadas durante el día, y de los actos y la oferta comercial y gastronómica del municipio terorense.

A lo largo de la mañana se celebraron varias misas, a las 8.00, las 10.00, las 11.00 y las 12.00 horas, para atender la demanda de los peregrinos y devotos que se acercaron a la villa. Además, a las 13.00 horas se ofició la solemne eucaristía con la que el Colegio de Abogados homenajea cada año a su patrona.

La parte más lúdica de esta jornada festiva fue a mediodia, a partir de las 14.00 horas, en la plaza de Sintes, donde Star Music y leyenda Joven se encargaron de animar una verbena del solajero que contó con una amplia participación de los vecinos y de los grancanarios que se acercaron a esta zona de la isla ayer.

Por la tarde, la imagen de la Virgen del Pino volvió a salir en procesión por las calles del casco después de la misa de las 19.00 horas, recomiendo la plaza de Nuestra Señora del Pino y las calies Iglesia Chica, de la Cal, Padre Cueto, Obispo Urquinaona, Casa Huerta y Obispo Marquina, hasta regresar a la plaza y la basilica.

A su llegada al Muro Nuevo, el trono de la Virgen realizó una parada para dar paso a una exhibición de fuegos artificiales que llenó de luces y colores el cielo de la villa con motivo del Día de las Marías, un espectáculo pirotécnico diseñado por la empresa El Pilar con el fueguista Benjamin Dávila.

El Día de las Marías, que se celebra siempre el domingo postenor al Día del Pino, es considerada tradicionalmente como una festividad más local de Teror hacia su patrona. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en la fecha preferida de muchos peregrinos y devotos que huyen de las masificaciones del día principal de la festividad, el 8 de septiembre, y su vispera.

### Hasta final de mes

Las fiestas del Pino continúan y el programa incluye actos hasta el 28 de septiembre, dejando por delante dos fines de semanas llenos de actividades.

Así, el viernes 20 de septiembre la plaza de Sintes acoge un concierto tributo a Maná, a partir de las 21.00 horas, y otro de Miss Music Band, a las 23.00 horas, reforzando la apuesta que el Ayuntamiento de Teror hace por la cultura, especialmente por la música, dentro de la programación de estas fiestas.

El sábado, por su parte, la villa

mariana acogerá una verbena canaria que durará todo el día. A las 12.00 horas habrá un pasacalles previo a la Verbena de la Arranca. Por la tarde, a las 17.00 horas, comenzarán talleres con actividades y juegos tradicionales, y por la noche, un pasacalles (20.00 horas), un concierto (21.00 horas) y una gran verbena canaria (22.00 horas),

La basílica acogió la celebración de varias misas, entre ellas las del Colegio de Abogados

> El próximo fin de semana el casco del municipio acoge varios conciertos y una verbena canaria

El domingo tendrá lugar uno de los momentos más relevantes de las fiestas, la Subida de la Virgen a su camarín de la Basílica del Pino, a las 19.00 horas. Una vez concluido este evento religioso, la plaza de Sintes acogerá un espectáculo de humor.

Los últimos días de las fiestas serán el viernes y sábado 27 y 28 de septiembre, cuando se realizará la 43ª edición del Rallye Villa de Teror, que arrancará cada jornada a las 9.00 horas desde la plaza del Pino.



Procesión de la Virgen del Pino, ayer, con motivo del día de Las Marías. ( FRANK NERNANDEZ

### Amado Moreno

Realizó sus estudios de Filosofía en Córdoba y los de Teología en la Cartuja de los Jesuitas en Granada, tras el noviciado en Cádiz y el bachiller en Guía de Gran Canaria. Obtuvo también el titulo de peritaje industrial en Málaga, requisito importante para desarrollar posteriormente su labor educativa en África durante tres décadas, destacando los diecisiete años en Togo (en dos etapas), nueve en Senegal, y cuatro entre Mali y Burkina Faso.

«Aunque soñaba de pequeño misionar como salesiano en Sudamérica, en el alto Orinoco, influido por mis muchas lecturas en el colegio guiense de mi infancia, lo cierto es que África no me defraudó como destino para mi trabajo. Me sentí realizado en un 200 por 100», agrega hoy Lucas Camino al echar una mirada atrás y poner el foco especialmente en su labor educativa y de catequesis entre los años 1982 y 2012 en el vecino continente.

¿Cuál fue su principal descubrimiento en los países africanos? ¿Tuvo la sensación de chocar con otra civilización opuesta a la de la Europa cristiana?

En la lógica diaria por supuesto que hay gran diferencia en sus comportamientos. Pero al aprender su lengua me percaté de que su lógica está más correctamente de parte de la sencillez africana que de la complejidad del pensamiento europeo. A diferencia de nuestra tradición occidental que profundiza excesivamente en conflictos tensionados, el africano renuncia a sobredimensionar la discusión y opta por dar media vuelta. A la espera de que se rebaje la temperatura para reanudar luego el encuentro y lograr la conciliación. Lo describo así de manera simple para mejor comprensión de mi experiencia.

La avalancha de cayucos procedentes de África cargados de inmigrantes le pilla destinado hoy en los salesianos de Málaga. ¿Le sorprende esta explosión del fenómeno migratorio que castiga particularmente al Archipiélago Canario en este 2024?

Me sorprende un poco la dimensión numérica de arribadas, sobre todo la de los norteafricanos. La avalancha del África negra no me extraña demasiado, Comprendo la llegada de tantos cayucos por la situación de miseria y extrema pobreza en su territorio y por el hambre. El miedo a la violencia de una vida sin futuro explica el desbordado fenómeno migratorio. Paralelamente, las mafias han aprovechado la situación de necesidad para hacer su negocio. También es cierto que los gobiernos de los países emisores se sienten aliviados en el fondo con este exodo masivo. Los que marchan son menos bocas a alimentar en sus lugares de origen. Además, piensan esos gobernantes que los que acaban en Europa abren pronto cuenta en un banco, cuyos ingresos revierten sin demasiada tardanza en sus parientes o naciones de las que



El sacerdote y misionero salesiano Lucas Camino Navarro, en el patio del colegio de la Congregación en Las Palmas de Gran Canaria. Notes cauz

«Los 30 años de trabajo en África me han parecido cortísimos. He sido muy feliz en este continente», asegura el salesiano Lucas Camino Navarro (Tejeda, junio 1948). Dentro de unos meses se cumplirán 50 años de su ordenación en Las Palmas de Gran Canaria por el obispo José Antonio Infantes Florido, el 25 de diciembre de 1974, cuya celebración anticipó este fin de semana oficiando una ceremonia eucaristica en su ciudad natal.

# Lucas Camino Navarro

SACERDOTE Y MISIONERO SALESIANO

# «El miedo a la violencia de una vida sin futuro explica la inmigración desbordada»

salieron. Ha ocurrido y sigue ocumiendo con muchas familias africanas. En algunos casos, con un éxito extraordinario. Conocí el caso concreto de un joven inmigrante llegado a Alemania que empezó de barrendero a las puertas de una potente industria multinacional, y hoy es el delegado de seguridad de la misma para toda África.

¿La ayuda de la UE con millones de euros a los gobiernos de esos países para frenar la inmigración es un método a mantener pese a revelarse insuficiente?

Como remedio paliativo es aceptable, pero evidentemente no es la fórmula adecuada que resuelva con garantías el fondo del problema.

En Togo, independientemente de su trabajo misional, coincidió y compartió momentos en 1984 con un grupo de etarras deportados por Francia, que se alojaban en un hotel de Lomé, pagados por el Gobierno español. ¿Qué impresión le dejaron?

Los que conoci fueron amables conmigo. Percibi que era un grupo heterogéneo. Observé que habia un líder casi indiscutible, por su indisimulada capacidad intelectual y fortaleza física, José Miguel Galdós Oronoz. Incluso fue entrenador del equipo nacional de rugby en Togo. Pero los deportados no conformaban un solo

bloque. Hubo una aparente escisión a raíz de que Francisco Javier Alberdi Beristain, el mayor de todos a su 47 años, y también con cierto predicamento entre ellos, insinuó volver a España para acogerse a los resquicios legales que le permitirian integrarse de nuevo socialmente en su País Vasco. Su intención era rechazada por otros del grupo. Lo real es que Alberdi no tardó en fallecer en circunstancia extraña. Su cadáver fue descubierto completamente carbonizado en Lomé, según testimonios de la época.

¿Alguno le mostró arrepentimiento o pesar por crimenes que habían forzado su destierro a África? De acuerdo con lo que escuché y lei entonces, el único etarra de los deportados que dio signos de intentar rectificar sería Alberdi. Inició los trámites necesarios para acogerse a una amnistía o ley favorable en España que posibilitara su reinserción. Y en tal sentido fui testigo de que hizo un viaje de Lomé a París en el mismo avión que iba yo, pocas fechas antes de su muerte.

Tras décadas ejerciendo como docente, ¿qué opinión le sugiere la última reforma educativa en España?

Me escandalizan tantos planes diferentes, incluidas las varieda-

Pasa a la página siguiente >>



do la FP. Procurábamos comprometer la participación de familiares, vecinos y entidades locales en esta iniciativa, aunque no siempre se lograba con el nivel deseable

**A Parece mentira** que Alemania se inspiró en nuestro modelo exitoso con la FP dual en Togo»

**K** La Iglesia debe ponerse en manos de seglares o laicos, sin discriminar a la mujer»

**«** Aunque de pequeño soñé con Sudamérica, he sido feliz trabajando 30 años en África»

¿Qué higar desempeñaba la religión en aquellas sociedades africanas en las que desarrollaba su labor?

Un papel fundamental como elemento de cohesión social y familiar, Incluso las religiones tribales hacian su aportación en ese sentido. La religion representa para los africanos un verdadero refugio en medio de las duras dificultades para la mayona de ellos. Muestran una fe profunda en el Dios único, aunque no necesanamente miran siempre a Jesucristo como su referencia. Por consiguiente, no son dificiles las conversiones al cristianismo o al Islam, con predominio del segundo.

¿Alarma en su colectivo la crisis de vocaciones? ¿Puede ser subsanada con el potencial de jóvenes africanos y sudamericanos. sumando avances de la Iglesia católica a la hora de ceder mayor protagonismo a la mujer y prescindir a la vez del celibato?

La alternativa potencial de africanos o sudamericanos no pasaria de constituir una respuesta coyuntural. No es la solución definitiva. La Iglesia debe ponerse en manos de seglares o laicos, hombres y mujeres, sin discriminación alguna. Estamos llegando al momento en que los párrocos deben ser seglares. Los sacerdotes, aunque titulares, habrian de ocuparse exclusivamente de la actividad sacramental o espiritual.



Imagen de la feria de ganado celebrada en Tejeda este fin de semana. [ a/b./-

# Tejeda presume de ganado

La localidad celebra las fiestas de la Virgen del Socorro con un fin de semana lleno de actividades para toda la familia y una feria

LP/DLP

TE\_EDA

El municipio de Tejeda se halla inmerso en la celebración de las fiestas de Nuestra Señora la Virgen del Socorro y ha vivido un fin

para toda la familia y una fena de ganado que se celebró en el antiguo campo de futbol

Los vecinos de esta localidad disfrutaron el sábado de los animales, los papahuevos, un con-

de semana repleto de actividades - cierto tributo a Manny Manuel y una verbena, y ayer, de la procesión de la imagen y una ruta por el núcleo urbano junto a la cronista oficial, Serafina Suárez.

> Los actos se extenderán hasta el 12 de octubre



# Los productos locales y la música se fusionan en la Noche de Vino y Tapas

La plaza de Las Gañanías acogió el sábado por la noche esta iniciativa de dinamización

LP/DLP

MOGAN

La plaza de Las Gañanías de Playa de Mogán fue el escenano que acogió el sábado por la noche la sexta edición de la Noche de Vinos y Tapas organizada por la Concejalia de Agricultura del Ayuntamiento de Mogan para apoyar al sector de la restauración y fomentar el consumo de productos de cercania.

Una variada oferta gastronómica en la que no faltaron productos estrella del municipio como el aguacate, el vino de varios lugares de la isla de Gran Canaria y musica en vivo hicieron las delicias de la multitud que se acercó para disfrutar de una cálida noche de vetano en el barrio mamnero.

La Noche de Vinos y Tapas de Mogán arrancó a las 21.00 horas y se prolongó más allá de la una de la madrugada, cumphendo con

su objetivo de promocionar los locales de restauración del municipio y los productos de kilómetro O que estos emplean.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de propuestas gastronomicas como ropa vieja, caracoles, pinchos, arepas y

queso de la tierra. Estas y otras especialidades, además, estueron acompañadas de una gran variedad de vinos de la ísla y del Archipielago gracias a la participación e implicación de tres bodegas,

Por otro lado, cabe destacarse que el evento estuvo animado desde su inicio hasta el final con música en directo. En ese sentido, la piaza de Las Gañamas de Playa de Mogán contó con la actuación del saxofonista Fran Santana y el joven moganero Alberto Déniz, que con su guitarra, y muy bien acompañado con percusión y saxo, animó a bailar a las personas congregadas en la plaza.

# **e**-distribución

De acuerdo a la resolución dei Sr. Consejero de Gabierna de Obras. Publicas a Intraestructuras, Arquitectura y Vivienda, del Excmo Cabildo de Gran Canaria, con humero CGC/2024/7227, de 14 de agosto de 2024, Edistribución Redes Digitales, SLU procederá a ejecutar el próximo dia 17 de septiembre de 2024, en horario de 07:00 h. à 15:00 h., los trabajos para la instalación de forros de profección para la avitauna en la linea dérea que cruza la GC-210 en el P.K. 22 y 23. Para ello, se cierra la GC-210 en el P.K. aproximado 23+000, así como en el P.K. 22+000. Se propone itinerario alternativo, en ambas direcciones, desviándose el tráfico hacia la GC-220.

Lamentamos las molestias que puedan causar



<< Viene de la página anterior

des territoriales. La EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) es un cachondeo. En cambio aprecio todo lo que pueda hacerse en el campo de la formación dual conlas empresas en la FP. Parece mentira que en Togo empezó a inspirarse el modelo alemán de la formación dual que los salestanos ya habiamos puesto en práctica en Lomé, con el posterior reconocimiento del gobierno al cabo de los años. Contaba con nosotros como asesores y para todos los encuentros nacionales o internacionales que tuvieran que ver con nuestra exitosa expenencia. No sólo poniamos en valor la formación dual para la parte práctica, también concediamos relevancia a la educación teórica en disciplinas como las matemáticas o cálculo, contabilidad, gestion financiera y los idiomas extranjeros como el francés y el inglés. Este otro apartado es tan imprescindible como la dualidad con las empresas. En núcleos periféricos de Lomé y Dákar furmos más allá en nuestros objetivos con poblaciones de más de veinte mil habitantes. Pusimos en marcha el sistema de microcréditos para jovenes emprendedores cuando habian acabaTeror Avance del PGO

# El nuevo Plan General prevé incentivos para reabrir casonas vacías del casco

Teror pretende «consolidarse como centro comarcal» con el documento urbanístico que tramita • El Supremo anuló el texto anterior, aprobado en 2014

Javier Bolaños

TEROR

El avance del Plan General de Ordenación de Teror propone reanimar el casco histórico todo el año y no solo durante las Fiestas del Pino, abriendo la mano a que las casonas que están sometidas en muchos casos a altos niveles de protección y el resto de viviendas que están vacias puedan tener otros usos económicos, sociales y culturales. El reto municipal con este documento, que ahora está en un periodo de exposición pública, es que la Villa «se consolide como centro comarcal».

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cananas (Cotmac) aprobó definitivamente el Plan General de Teror el 30 de junio de 2014. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 27 de abril de 2018, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo el 14 de febrero de 2020, declaraban su nulidad, al apreciarse que no incluia una memoria de sostenibilidad económica.

En consecuencia, la Villa tuvo que desempolyar las Normas Subsidiarias publicadas en 2005, que nunca fueron derogadas del todo, ya que el planeamiento urbanistico aprobado en 2014 solo afectaba a la ordenación estructural y cuestiones concretas de la ordenacion pormenorizada.

Ahora el Ayuntamiento trata de ponerse al dia, atendiendo a las nuevas necesidades urbanisticas del municipio.

# Previsiones desmesuradas

Lejos de las previsiones grandiosas del documento anterior que fue anulado por la Justicia, en el que se hablaba de superar los 36.000 habitantes si se desarrollaban las áreas urbanizables proyectadas, lo que supondria una capacidad para contar con algo más de tres veces la población actual del municipio (casi 13.000 habitantes), el modelo en el que trabajan los técnicos limita las previsiones de expansión. Entre otras razones, segun se expone, porque «aun mejorando las conexiones viarias con los municipios de Arucas y Las Paimas de Gran Canana, que podria acelerar el crecimiento del municipio, no se alcanzaria un crecimiento tan elevado en el periodo de tiempo definido en este documento».

En ese sentido, se detalla que prever una elevada capacidad poblacional no tiene por qué ser inadecuado, pero tiene como contrapartida que los servicios y espacios libres tienen que estar acordes con la estimación de población que albergaria. Y en la adaptación básica no existe esa adecuación, por lo que se plantean soluciones a esta carencia. Todo ello, para asegurar el bienestar futuro de los habitantes.

El modelo de ordenación desarrollado por los técnicos del nuevo planeamiento urbanistico pretende como reto reforzar y consolidar la Villa como centro comarcal, promoviendo el fortalecimiento y el desarrollo del casco de Teror como principal centro de residencia y servicios, tanto a nivel municipal como comarcal.

La propuesta supondrá, segun el documento, un menor incremento de población con respecto a las otras alternativas estudiadas. Al mismo tiempo, se propone un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea más eficiente. con dotación suficiente de in

fraestructuras y servicios, permitiendo que los usos se combinen de forma funcional con los crecimientos de los núcleos urbanos.

Se aprovechan, así, las condiciones de centralidad del nucleo tradicional de la Villa en coherencia con su función articuladora del territorio como punto de intersección de las principales vías de la red insular de acceso a los municipios de las medianias y cumbre.

Por otro lado, la alternativa que se ha escogido entre otras, tiene la intención de contener los crecimientos posibles del municipio en el actual casco de Teror y su entorno, evitando la dispersión de la nueva edificación. En términos de paisaje, se señala que la concentración que se deduce de esta alternativa contribuye a mitigar la dispersión de impactos derivados de construcciones dispersas, siendo uno de los impactos más significativos del municipio.

Los técnicos tratan de mitigar el impacto paisajistico de las construcciones que están dispersas

Anima a empresarios a iniciar actividades en zonas con menos tradición comercial y administrativa

En cuanto al nucleo central, se considera como objetivo principal dinamizar el casco histórico, promoviendo su aprovechamiento como recurso turistico, cultural, social y econômico.

Para solventar esa baja actividad en el centro derivado de una regulación de usos limitada y a que los niveles de protección de muchas edificaciones catalogadas impiden su reparación y la posibilidad de un cambio de uso, que ha dado lugar a un abandono de edificaciones, en el nuevo documento del Plan Especial de Protección se propone una serie de objetivos y estrategias cuya finalidad será la protección y puesta en valor del patrimonio cultural del centro urbano de Teror

A su vez, se califica de «vital im» portancia» que el nuevo documento logre compaginar la protección del patrimonio cultural con la revitalización del casco como atractivo para relanzar el emprendimiento y el desarrollo turistico, haciendo posible además la permanencia y fomento del uso residencial y el bienestar de las vidas de las personas residentes, con la idea de evitar el despoblamiento.

Por otro lado, se señala que las operaciones de renovación urbana, la integración de centros de transporte y estaciones intermodales y las nuevas redes complementanas generan oportunidades, creando zonas en las que se concentren los usos, que pueden actuar como atractores de nuevas actividades y recualificar zonas de una única función. De esta manera, se estima que pueden impulsar nuevos modelos distintos de los habituales, convenciendo a los promotores para ello, «ya que no es una tarea sencilla introducir actividades que deben ser rentables en zonas con menos tradición comercial o administrativa».

# Se reconocen once nuevos asentamientos

El modelo de ordenación planteado prevé la ocupación y colmatación de áreas vacías intenores de los suelos urbanizables, respondiendo a ampliaciones de la estructura urbana. Para ello se ajustan sus limites a elementos físicos que los delimitan, utilizando una cartografia con mayor precisión y estudiando la posibilidad de ajustar las densidades, las tipologías edificatorias y la combinación de usos. Respecto a los núcleos de población, se han delimitado un total de 57 asentamientos nurales. Además de su reconocimien- pio de Teror durante años. J. 8

to, se han delimitado once nuevos asentamientos. En este caso se trata de Camino del empedrado, Barranco Zapatero, La Capellanía de los Llanos, El Castaño, Basayeta, Camino de la Palma, La Umbria II, La Ligueña, El Hornillo, Las Rosadas, Llano Roque. El Avance del Plan General está en exposición hasta el 30 de octubre, por lo que vecinos y afectados pueden presentar mejoras a los técnicos para su posible incorporación al futuro planeamiento al que estará sometido el munici-



Vista de la iglesia desde un lateral.

# Nuevas tecnologías



Imagen de la Bajada del Cristo de Telde, el jueves, uno de los eventos religiosos que se han emitido en directo en Youtube. (inclusión in

Los nuevos tiempos permiten a los parroquianos de varias iglesias de Gran Canaria seguir el culto a través de canales y redes sociales. La iniciativa surgió para dar un servicio a personas que no pueden acudir a las misas. Mientras los bancos se van quedando vacíos van aumentando los suscriptores a estos nuevos medios de comunicación a los que la iglesia ve como una oportunidad para mantener las parroquias vivas.

# Misas con miles de fans en Youtube

Las parroquias de Ingenio y Vecindario recurren a las redes sociales para difundir sus eucaristías • Telde comienza a emitir en coincidencia con la Bajada del Cristo

José A. Neketan

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

Televisión Española comenzó a emitir la 'Santa Misa' en el ano 1992 en el canal de La 2, dos años después de que comenzaran a emitir las cadenas privadas. Aquello supuso para muchas personas que acudian a la iglesia asiduamente una oportunidad de seguir en contacto con sus creencias cuando no pudieran moverse de sus casas por enfermedad u otros motivos.

Ahora las que mandan son las redes sociales. Varias iglesias de la Isla decidieron dar el salto y emitir por plataformas sus misas. Uno de los primeros en hacerlo fue Jesus Vega Mesa, actual párroco de Ingenio. Su canal de Facebook, Parroquias de Ingenio, cuenta con 1.800 seguidores, y el de YouTube, 2.860 suscriptores. También maneja la aplicación de comunicación Konvoko, con cerca de 5.000 personas.

Sacerdote inquieto y adepto de la comunicación, siempre consideró que la información tenia que ser uno de los elementos de la iglesia. En sus primeros destinos publicaba la hoja parroquial, que se imprimia en papel y circulaba de

mano en mano. También echó a andar Radio Tamaraceite, ahora Emisora Diocesana. Fue en el Cruce de Annaga donde decidió comenzar a emitir por ambos canales. «Hay que ir cambiando», asegura, y explica que «lo que quiero es que la parroquia no sea una isla, sino que llegue a toda la gente, no solamente a los que participan habitualmente en la misa o en las reuniones, sino a todo el pueblo y que la información sea abierta».

Este paso también ha hecho que muchas personas mayores comiencen a usar tabletas digitales o teléfonos inteligentes para seguir la señal y estar presente en la misa de la parroquia de su pueblo, aunque sea de forma online.

# Atraer a los jóvenes

les también atraen a los jóvenes afirma que «algo, pero no todo lo que uno quisiera». El sacerdote subraya que atraer a ese colectivo «es complicado, pero no solo para la iglesia o los ambientes religiosos, sino también les pasa a los partidos políticos o a las asociaciones vecinales, porque la juventud tiene otras miras». Aun así, asegura que cuentan con chicos y chicas

que participan en su iglesia y echan una mano en lo que pueden. Sobre instalar un datáfono para que los feligreses hagan sus aportaciones, como ya ocurre en varios templos del territorio nacional, bromea. «Les pongo un datáfono y no cojo un duro», asegura, y apunta que «eso está hecho para personas con un nivel económico más alto o hacerlo en grandes ciudades», aunque también cree que llegará ese momento.

En Vecindario, el sacerdote Higinio Sánchez también retransmite la misa de los domingos por Facebook y YouTube. Comenta que cuando llegó a la parroquia, hace solo un ano, ya se hacía y decidió continuar con las emisiones. «No tenemos muchos suscriptores, pero vamos poco a poco», dice. Otra de las aplicaciones que usa habitualmente es el WhatsApp, canal desde donde remite oraciones y el rosario, y que llega a un grupo de hasta 200 personas.

El cura de Vecindario reconoce que la mayor parte de las personas que acuden a misa son mayores. «El retransmitir el culto es un servicio que se hace también para enfermos, para personas que están en su casa y que no pueden salir», afirma. También señala que cada vez lo hacen más iglesias.

El canal que dirige el párroco Jesús Vega, Parroquias de Ingenio, cuenta en Facebook con 1.800 seguidores

El sacerdote Higinio Sánchez asegura que es un servicio para personas que no pueden salir de casa

Higimo Sánchez responde que, aunque varios canales de televisión emiten misa, «las personas del pueblo lo siguen por estos canales porque les agrada ver a su iglesia. Ver la imagen del sacerdote en el altar y a las personas que suben a leer la palabra», afirma, y añade que «esas personas se sienten más cercanos cuando participan en esa misa que emitimos por nuestros canales».

Jesus Vega Mesa e Higimo Sánchez destacan la ayuda de personas que colaboran con ellos en sus iglesias para hacer que las misas lleguen a esos devotos que quieren seguir estando presentes en la ceremonia.

En Telde, el parroco de San Juan de Telde, Antonio Juan López, también ha decidido dar el salto a las redes sociales con el fin de llegar a los hogares de los feligreses que no pueden acudir fisicamente al templo para que puedan seguir las misas.

El canal @SanJuanBautistaTelde comenzó a emitir este mismo jueves, concidiendo con la Bajada del Cristo. López explicó que el canal nació «con el espíritu de convertirse en una herramienta útil para las personas que profesan el catolicismo, no solo en el municipio y la isla, sino en cualquier parte del mundo».

El párroco también señala que la idea es que a través de esta via se puedan seguir las misas y otros eventos como charlas o grupos de estudio, así como 'colgar' formaciones que los feligreses puedan seguir online en el momento que puedan.

# Del datáfono a la Máquina de la Misericordia

Los datáfonos ya están presentes en muchas iglesias para que la feligresia pueda hacer sus aportaciones, dejando atrás ya las sacas de tela o las cestas de mimbre. La instalación de estos terminales también tiene detractores que no están de acuerdo con estos nuevos modos de 'cepillos electrónicos'. También hay otros modos de contribuir a través de las tarjetas de crédito. La persona que quiera colaborar puede elegir la cantidad, uno, dos, tres o más euros. Una vez elegida la cifra solo hay que pasar la tarjeta bancaria con contactless. Una de las iglesias

que más presencia tiene en las redes sociales es la de San Antón, en la calle Hortaleza de Madrid. Gestionada por el padre Ángel, es famosa por ser a donde muchas personas llevan a bendecir sus mascotas. Pero también lo es por disponer de una máquina de tabaco reconvertida en una máquina solidana de alimentos o Máquina de la Misencordia, en la que las personas introducen monedas que se convierten para personas necesitadas en paquetes de galletas, latas de tomate frito, pan, una caja de leche o un saco de arroz. | J. A. N.

# Fiesta de la Patrona de la Isla

LPLP

TINALO

La isla de Lanzarote se volcó ayer con su patrona popular, la Virgen de Los Dolores, en su tradicional Misa Solemne Un nutrido grupo de fieles y de representantes públicos de Canarias acudieron a la ermita de Mancha Blanca, en Tinajo, para la Eucaristia. Presidió el acto el Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, y asistieron el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort: la consejera de Cultura y Universidades del Ejecutivo regional, Migdalia Machin: y el alcalde de Tinajo, Jesús Machin, El Obispo pronunció una homilia en la que llamó a la justicia, la fraternidad y la solidaridad para combatir la crisis migratoria

Las fiestas de este año conmemoran los 200 años transcurndos desde las últimas erupciones volcànicas que vivió la Isla. Segun la creencia popular, el franciscano conocido como Padre Guardián pedia proteger a la Virgen de Los Dolores, cuya fiesta se aprobó para celebrarse a partir del 15 de septiembre de 1736. En aquel momento, Tinajo veia atemorizado que los brazos de lava se acercaban amenazantemente a la localidad y ponian en peligro la vida de sus habitantes.

Fue entonces cuando el Padre Guardián convocó una procesión para dingirse a Mancha Blanca, que los fieles secundaron portando en sus brazos un cuadro con la imagen de Nuestra Señora de Los Dolores. Llegaron hasta la montaña de Guiguan y le prometieron a la Virgen que le construirian una ermita si paraba el descenso de la

lava. La creencia popular es que uno de los integrantes del grupo se arriesgó a clavar una cruz al borde del río de lava y esta se detuvo a los pies del simbolo religioso.

El pueblo sigue hoy de celebración con un dia especial de atracciones a precios populares. Además, los vecmos de Tinajo y visitantes podrán disfrutar de un rato en familia con el espectáculo, a las 11.00 horas, de Súper Abuela, denominado Con amor todo es mejor. A las 13.00 horas tendrá lugar el concierto de Los Salvapantallas y, a las 15.00 horas, serán Los Lola quienes suban al escenario a actuar. En cuanto a los actos religiosos, habrá a las 18.30 horas un Rosario y a las 19.00 horas una Eucaristia para los más devotos, Más información en página 18.

La localidad de Mancha Blanca, en Tinajo, se rinde este fin de semana a su patrona popular, la Virgen de Los Dolores. Ayer, el Obispo de la Diócesis de Cananas, José Mazuelos Pérez, presidió la Misa Solemne en conmemoración del milagro que se cree que frenó el avance de una erupción volcánica.

# Dolores de actualidad

El pueblo de Mancha Blanca rinde homenaje a su patrona en el más popular festejo El obispo hace un llamamiento a la fraternidad







Devotos, fieles y autoridades. La Misa Solemne en honor a Nuestra Señora de Los Dolores congregó ayer a devotos, fieles y representantes públicos de las Islas en la ermita de Mancha Blanca, en Tinajo. En las dos fotos supenores, se pueden ver algunos momentos de la procesión y, sobre estas líneas, algunas de las autoridades que acudieron a la cita. | AGF

# La Wine Run Lanzarote entrega a ADISLAN 10.000 euros donados en las inscripciones

LP/DLP

ARREC FE

Los organizadores de la Wine Run Lanzarote han hecho entrega de lo recaudado en las iniciativas solidarias que han rodeado este año a la celebración de la prueba, que conjuga la conservación ambiental, la divulgación del espacio viticola de La Gena y el deporte

Así, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, el consejero de Paisaje y Soberania Alimentaria, Samuel Martín; el consejero de Bienestar Social e Inclusión. Marcí Acuña; y el alcalde de Yaiza, Oscar Noda, han acudido a las instalactores de la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN) para hacerles entrega de un cheque simbólico valorado en 10.000 euros, que es el donativo de la Wine Run correspondiente al 20% del total recaudado por las inscripciones. Los organizadores han aprovechado para premiar las mejores instantáneas del tradicional concurso fotografico.

# 250 personas participan este año en los talleres de artesanía de Arrecife

LP/DLP

ARREC FE

La concejalia de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife dará inicio el próximo martes 17 de septiembre en Los Alonsos a los diferentes talleres de artesanía, que se desarrollarán en los centros socioculturales de la capital hasta finales de año. Segun informa la edil, Abigail González, esta edición ha superado todas las expectativas. con un total de 253 solicitantes. alcanzando el máximo de plazas disponibles en los dos primeros dias de apertura de insemperones.

De septiembre a diciembre. se impartirán un total de 38 talleres, que abarcan diversas técnicas artesanales como la costura creativa, la cerámica canana, la empleita, el ganchillo y las tradicionales rosetas. Los diferentes cursos serán impartidos por reconocidos profesionales del sector, como Guayarmina Camacho, la Fundación Canaria Juan Brito, Estefania González, Kalamacrochet y Antonio Emilio Betancort.

# Turismo | Premios a la calidad turística

# La plaza de Pájara acogerá la gala de los premios 'Distinguidos del Turismo

El Patronato reconoce la calidad y la implicación de empresas y personas en el sector turístico . Los indicadores muestran la salud del destino majorero

LP/DLP

PLERTO DEL ROSARIO

El Patronato de Turismo ultima los preparativos para la celebración de la Gala de entrega de Premios Distinguidos del Turismo de Fuerteventura 2024, que tendrá lugar el próximo viernes 27 de septiembre en la Plaza de la Iglesia, en la localidad de Pájara, frente al Ayuntamiento, a las 21:00 horas, y que reconoce la calidad, las iniciativas de diversificación y el buen hacer de personas, empresas y colectivos que conforman el sector turistico de la Isla.

En la modabdad Mejor Trayectoria de los Premios Distinguidos ha resultado seleccionada la Naviera Fred Olsen, el Centro de Buceo Punta Amanay (Mejor iniciativa de Diversificación turística) y a Apartamentos Igramar de Morro Jable (Mejor Iniciativa de Calidad). La mención honorifica se otorga en esta nueva edición a Gregorio Santana Estévez y la mención especial para colectivos recae en la Asociación Medioambiental Limpiaventura.

La consejera de Tunsmo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, mantenía un encuentro de coordinación en el que tambien participaron los distinguidos de la edición de este año: Kristof Callewaert (Punta Amanay), Saray Estárico (directora comercial de Fred Olsen para Fuerteventura y Lanzarote), Ignacio Perez (Apartamentos Igramar) y Chero Santana, hija del malogrado Gregono Santana, uno de los populares de Corralejo, donde tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones sobre el destino, su evolución his-



De izquierda a derecha, Kristof Callewaert, Saray Estarico, Ignacio Perez, Marlene Figueroa y Chero Santana. 19/00/

El gasto diario por turista y la estancia media en el primer semestre se ha incrementado

Además, el Consejo Rector del Patronato de Turismo, mantenía su tercera sesion ordinaria del ano para tratar los mencionados galardones y también presentar los indicadores de coyuntura del primer semestre de este año en lo referido a ocupación, conectividad, posicionamiento, cifras de negocio y gasto por turista y satisfac-

ción, realizando así mismo un balance provisional del verano que recién ha terminado y dar a conocer las previsiones para el invierno y el verano del año 2025

En lo que se refiere al primer semestre del año se subrayó que el gasto diario por visitante ha aumentado situándose en 169,8 euros y también la estancia media crece ligeramente hasta 7,8 días «La demanda del destino Fuerteventura sigue siendo muy robusta y contamos además con índices de fidelidad muy elevados, sobre todo en los mercados alemán y británico, que son estratégicos» señalo Marlene Figueroa.

El verano ha registrado una me-

dia por encima del 90% de ocupación con algunos picos puntuales en los que se han llegado a alcanzar índices de ocupación plena en la Isla. Contemplando los datos del mes de junio a agosto Fuerteventura ha recibido 724 600 turistas, un 7,3% más que en verano del año antenor, y que han supuesto una actividad económica en la Isla de cerca de 990,202 855 euros.

Figueroa destaca que estas buenas perspectivas y la tendencia positiva que se refleja en los indicadores de coyuntura ofrecen un plus de seguridad y son garantia para las cadenas hoteleras y el resto de operadores turísticos que eligen el destino majorero.

# Antigua embellece caminos rurales y restaura paredes de piedra

LP/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Antigua viene desarrollando un plan de embellecimiento de caminos rurales y la restauración de muros de piedras en varias zonas del municipio. Estas acciones permiten no sólo arreglalos viales y caminos sino embellecer notablemente el entorno, permitiendo un mayor aprovechamiento del agua pluvial en gavias, al tiempo que se ejecuta la limpieza de rastrojos y matos lindantes

El Barrio en Antigua, el entorno del corral municipal en La Onlla en la calle Tenenfe Tacha Blanca, Las Pocetas o la calle El Mesón en Agua de Bueyes, son algunas de las localizaciones en las que se ha actuado, combinando la reconstrucción de estos tradicionales muros de piedra con la limpieza de los lindes.

El alcalde de Antigua, Matías Peña, agradece la colaboración de los vecinos y vecinas «en una actuación beneficiosa para todo el municipio, recuperando la belleza que aportan los muros de piedra que además son parte de la historia de nuestros pueblos, evitando asi su pérdida y la caida de piedras en los caminos».

El concejal del sector primano, Fernando Estupiñán recuerda que esta actuación forma parte del Plan Agrano Municipal en un convenio con la empresa publica Gesplan, que permite contratar tres operanos y un pento agrario. Las labores se extenderán a otros pueblos del municipio.





AND A FUERFEVENTURA

# El barrio de Las Noventa, en fiestas

Los vecinos del barno Las Noventa Viviendas, en la capital, celebran sus fiestas en honor a la Virgen de La Peña. Los actos arrancaron con el pregón a cargo de Fernando Barrera D'Amico, vecino de esta barriada desde el ano 71 y su fami-

lia fue una de las primeros en acceder a una vivienda, en aquel momento sin agua y sin luz durante año y medio. Su historia es el relato de una etapa del desarrollo actual del municipio de Puerto del Rosano. D'Amico es un especialis-

ta en la historia del viejo Puerto Cabras y la Isla. La Casa de la Cultura capitalina acoge desde hoy y hasta el pròximo dia 30, la interesante muestra fotográfica 'Baúl de los recuedos', donde se recoge la historia del barno. | LP/DLP



Financiación autonómica El Archipiélago, a la expectativa

# Canarias será una de las regiones más perjudicadas por el 'cupo' catalán

Las comunidades con bajos niveles de renta, las más pobres, se verán especialmente afectadas por la pérdida de fondos para la nivelación autonómica

M. Á. Montero SANTA CRUZ DE TENERIFE

Canarias será una de las comunidades autónomas más perjudicadas si el cupo, concierto o pacto fiscal que Pedro Sánchez y el PSOE han alcanzado con los independentistas catalanes de Esquerra (ERC) liegase a salu adelante. Y lo será porque el Archipiélago es a su vez una de las regiones más pobres de España, con lo que resultaria especialmente afectado por la disminución de los fondos que salen de la caja comun para sufragar las politicas redistributivas. Las mismas politicas con que se procura la igualdad material de todos los ciudadanos de un país y que incluyen la llamada nivelación autonómica, esa que persigue la equi paración, también material, de las 17 comunidades, entre otras cosas con la financiación suficiente para que los servicios publicos en las pobres Andalucia, Extremadura y Cananas tengan la misma calidad que en las ricas Madrid y Cataluña.

La advertencia no la hace un cualquiera, sino el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania y uno de los analistas de referencia de los factores determinantes del crecimiento económico, de las economias regionales y de la Hacienda autonómica. De la Fuente, que ha trabajado como consultor para el Banco Mundial. la OCDE y la Comisión Europea, ha sido uno de los primeros grandes expertos en la materia, si no el primero, en avisar de las consecuencias que la puesta en práctica del concierto catalán tendría en las comunidades menos favorecidas o más desfavorecidas del Estado, un vagon de cola en el que las Islas llevan décadas viajando sin solución de continuidad

La semana pasada, Fedea publicó Algunas reflexiones al hilo del debate sobre el concierto [concierto con todas las letras, algo que la ministra Maria Jesús Montero viene tratando en balde de negar] catalán, una sene de apuntes sobre la cuestión con la firma del propio De la Fuente. Los tres párrafos de las conclusiones son taxativos: «salvo que las leyes de la fisica hayan cambiado subitamente», no parecen «compatibles» dos objetivos tan enfrentados como que Cataluña se quede con todo lo que allí se recaude y a la vez se mantenga, e incluso se potencie, la solidaridad interterritorial, una de las banderas de la socialdemocracia europea, En român paladino, De la Fuente -acaso la mayor autoridad en materia de financiación auto-

# Apuntes sobre la financiación

 ¿QUE ES EL SFA? Principio de solidaridad El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) es el mecanismo en virtud del cual el Estado mantiene el control directo sobre buena parte de la recaudación tributaria y la emplea en financiar sus propias competencias y en complementar los ingresos de las comunidades autónomas no forales -todas menos las forales Navarra y Pars Vascode menor renta, entre ellas Canarias, que con 22.303 euros de PIB o riqueza per cápita ocupa el tercer puesto a la cola del pais, solo delante de Extremadura (21,343) y Andalucia (21,091).

• ¿QUE ES EL PACTO FISCAL?

Cataluna al margen

El pacto fiscal entre PSOE y ERC

Implicaria que Cataluña quedase

fuera del SFA y que pasase a re
caudar y controlar todos los im
puestos en 'su' territorio.

nómica- explica que más allá de lo que digan el PSOE, Sanchez o su gobierno, sigue siendo imposible soplar y sorber al mismo tiempo. «Habrá claros ganadores y perdedores [...], y habrá también enormes daños colaterales en la forma de una perdida de eficiencia en la recaudación inbutaria y una mutación de carácter confederal en la naturaleza del Estado que podría comprometer su capacidad para ejercer de forma satisfactoria sus competencias constitucionales», recogen las conclusiones del análisis. Y resulta que Cananas tiene todos los boletos para ser un claro perdedot

Los apuntes del director ejecutivo de Fedea no se centran de forma especifica en ninguna de las comunidades autónomas potencialmente más damnificadas del cupo catalán, pero en conversación con este diario. De la Fuente expone que, efectivamente, el Archipielago figura en ese grupo de los grandes paganinis del acuerdo fiscal entre PSOE y ERC, «Parece que vamos hacia un sistema en el que las comunidades ricas podrán quedarse con buena parte del excedente fiscal que se genera en su territorio. Esto implica que habrá La financiación de las Islas se confiaría a más impuestos que al final también pagarian los isleños

Ángel de la Fuente, Fedea: «Habrá claros ganadores y perdedores», entre estos el Archipiélago

«Para que los que salen del sistema puedan mejorar, los que se quedan tendrán que perder» menos fondos en la caja común para financiar políticas redistributivas, incluyendo la nivelación autonómica. Es muy probable que las más perjudicadas sean las que más dependen de esos flujos de solidaridad, y Canarias es una de ellas», sentencia el profesor.

La razón es sencilla: que Cataluna recaude todos los impuestos en su territorio y se quede con la llave de la casa comporta, «inevitablemente», una importante reducción de su aportación a los recursos comunes, «así como un cambio muy significativo en la naturaleza del Estado, que adquirirá rasgos claramente confederales [que no federales) que pueden limitar senamente la capacidad de actuación del Gobierno central», ahonda De la Fuente. ¿Es posible que el Estado compense por otras vias todo lo que Cataluña deje de contribuir a la solidaridad interterritorial, que a la postre no es otra cosa que solidaridad entre sus ciudadanos? Es posible, sostienen los expertos -no solo el director de Fedea-, ahora bien: «los recursos necesarios para ello solo podrían proceder de un aumento de los impuestos que pagan los ciudadanos de los territorios que se queden en el régimen comun, o de un recorte de las prestaciones estatales, lo que también les afectaria negativamente», se explica en las conclusiones de los apuntes publicados por Fedea, En definitiva, «para que los que salen del sistema (Cataluna] puedan mejorar, los que se quedan [Cananas entre ellos] tendran que perder de alguna forma». «No hay otra», sentencia De la Fuente.



Pedro Sanchez y el expresidente de la Generalitat catalana Pere Aragones, de Esquerra, se saludan meses atras antes de una reunion. Euro escrib

# Financiación autonómica El Arch pelago, a la expectativa

Joaquín Anastasio

MADRID

El Gobierno de Canarias se verá obligado a clarificar en los próximos meses su posición en relación con la anunciada reforma del sistema de financiación autonómica ante la divergencia interna entre los dos socios, CC y PP, sobre algunos de los aspectos que marcan el gran debate territorial abierto en el conjunto del Estado.

Aunque ambas formaciones mantienen una idea común sobre los aspectos que el cambio de modelo debe incorporar para la adecuada financiación de los servicios esenciales en las Islas -samdad. educación y servicios sociales», y que el sistema garantice la solidaridad entre territorios, hay elementos que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa, o surgidos a raíz de los acuerdos para la financtación de la comunidad autónoma de Cataluña, que podrían romper la unidad de acción, o al menos abrir una contradicción interna entre los populares canarios y la dirección nacional y otros barones regionales del partido.

Tanto nacionalistas como populares cananos han salido en tromba a rechazar el pacto entre el

PSOE y ERC para una 'financiación singular' en Cataluña y que esta abandone el régi men comun, exigiendo una negociación multilareral de todas estas comunidades en el Consejo de Politica Fiscal y Financiera (CPFF). El presidente del Gobierno regional, el nacionalista Fernando Clavijo, y el vicepresidente y li der de los populares canarios, Manuel Dominguez, además de la también popular Matride Asián, consejera de Hacienda, se han expresado en los mismos terminos en las ultimas semanas a este respecto. Sin embargo, Canarias tiene intereses especificos en este marco que deben ser resueltos independientemente de las posiciones del resto de comunidades, como la reclamación de cambiar la regla de gasto para poder utilizar el superávit, y con una estrategia propia que choca con algunas de las posiciones del PP en el ámbito estatal, y con la unidad de acción que han pactado los presidentes autonómicos de este partido forzados por el presidente nacional, Alberto Nunez Feijoo.

La primera dificultad en la dinámica de negociación para Canarias a la hora de establecer su posición y sus prioridades estriba en el hecho de serán dos veces las que deberán escuchar tanto el Gobierno central como el propio CPFF Por un lado la nacionalista, que el presidente Clavijo defenderá ante el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sanchez, en al ronda de contactos

# CC y PP buscan cuadrar posiciones ante la batalla por la financiación

El pacto de los barones de Feijóo crea desajustes entre los socios del Gobierno isleño

mandatarios regionales en la Moncloa a lo largo de las próximas semanas, y por otro la que defenderá Asián como consejera responsable en el seno de la sectorial fiscal y financiera.

Y aunque obviamente habra una minima puesta en común sobre los asuntos esenciales entre los dos socios, hay un claro riesgo de que se las posiciones de partido primen en cada caso, Clavijo teniendo en cuenta los pactos de CC con el PSOE sobre la agenda canana, y Asián asumiendo los postulados de la calle Génova en su estrategia de partido ante el Ejecutivo de Sanchez.

«No es descartable que el PP ca-

Los partidos del Ejecutivo difieren en la estrategia negociadora y la condonación de la deuda

> Canarias mantiene su reclamación de cambiar la regla de gasto para poder utilizar el superávit

nano tenga una doble posición en relación con algunos aspectos de la financiación y de las relaciones financiera entre el Estado y las distintas comunidades autónomas. una como parte del Gobierno de Canarias, y otra como partido», reconocen fuentes del Ejecutivo regional. La consejera ya votó en el CPFF contra la senda fiscal para el próximo año, previa a la elaboración de los presupuestos, mientras CC la apoyó en el Congreso.

En todo caso, las mismas fuentes no creen que ese desajuste vaya a influir de manera determinante en la negociación real sobre la reforma de la financiación, sobre todo temendo en cuenta que el verdadero terreno de juego sobre esta reforma será el Congreso de los Diputados, y el Senado, cuando se lleve a cabo la obligada tramitación de la Loica (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), que requiere de la mayona absoluta.

### Quita proporcional de la deuda

Una de la cuestiones sobre las que CC y el PP deben aclarar sobre la posición de Cananas es la posibilidad de que el Gobierno central apruebe un sistema de condenación de la deuda de todas las co-

munidades autónomas con el Estado por los préstamos del liamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). A este respecto el PP nacional y los barones del partido han dado a entender que ese frente común contra la 'financiación singular' de Cataluña incluye un rechazo a la condonación del 20% de la deuda de esta comunidad autónoma contraida por el Estado en base a un pacto anterior del PSOE con ERC, incluso en el caso de que esa quita se aplique también, en una proporción similar, al resto de territorios, así como a los que apehas tienen deuda pot ese concepto, como es el caso de Cananas.

Vanos presidentes autonômicos del PP entre ellos el de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. han anunciado su renuncia a esa quita porque seria «blanquear» el pacto de la financiación especial para Cataluña, eso pese a que el dingente andaluz ha reconocido que su comunidad está al borde de no poder destinar más recursos a sus servicios publicos.

El PP de Cananas no se ha pronunciado claramente sobre esta cuestión desde que su presidente asistiera hace unos dias a la cumbre de barones territoriales y firmara el manifiesto contra la bilate-

> ralidad en cuestiones de financiación autonómica.

Aunque la deuda del FLA no forma parte del sistema, si tiene que ver con la liquidez real de las administraciones regionales para atender a sus gastos cornentes. Cananas es una de las comunidades que menor deuda tiene por ese concepto, unos 1.200 millones, frente a los 70.000 de Cataluña, los 38.000 de la Comunidad Valenciana o los 25.000 de Andalucía, razón por la que el Gobierno canano reclama una compensación «proporcional» a la quíta que se aplique a las regiones más endeudadas, es decar, no por el porcentaje total de condonación (el 20 %, segun lo anunciado para Cataluña), sino aplicándola en razón del numero de habitantes, unos 1.875 per capita.

Es una demanda de las comunidades menos endeudadas a la que la ministra de Hacienda respondió anunciando que arbitraria un modelo en ese sentido. Canarias calcula en 4.200 millones lo que le corresponderia si se aplica la condonación per cápita en los mismos términos que a Cataluña, que se reduciria a 200 millones si se aplica solo el FLA, y a 1.200 și se tiene en cirenta la deuda global.

Esta cuestión está sobre la mesa en todo el debate sobre la financiación autonómica y los partidos del pacto deberán pactar qué tipo de negociación y de estrategia se lleva a cabo en la reforma del sistema, y en general en las relaciones financieras de los territorios con el Estado.



que mantendrá con los El presidente Fernando Clavijo llega a la sala del Consejo de Gobierno seguido del vicepresidente Manuel Dominguez



Crisis migratoria Reacciones al protocolo para la acogida de nil us

# La Iglesia arropa a Canarias ante el ataque del Gobierno de Sánchez

El obispo de la Diócesis Canariensis, José Mazuelos, considera que el Ejecutivo central «abandona» a las Islas 💠 «No es justo, no podemos más», afirma Clavijo

A. Saavedra / Agencias

AS PALMAS DE GRAN CANAR A

El Gobierno de Cananas gano ayer un nuevo apoyo en su guerra contra el Ejecutivo central por el tema de la acogida de los menotes migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago. La Iglesia dio un paso adelante en favor de la Administración autonómica después de que esta aprobara el pasado jueves el Protocolo Territorial de recepción de los niños y un dia después recibiera la amenaza del equipo de Pedro Sánchez de acabar en el Tribunal Constitucional por el documento aprobado, «El Gobierno canarto està sufriendo el ataque de abandono de Europa y muchas veces del Gobierno central», apuntó ayer el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, durante la homilia de la festividad de la Virgen de los Dolores -patrona de Lanzarote-.

El máximo representante de la Iglesia en la provincia de Las Palmas aprovechó su discurso para insistir en que el pueblo canario no puede responder en solitario al fenómeno migratorio, «Necesi» tamos apoyos, añadió Mazuelos, quien aclaró que las soluciones que se planteen deben responder «a la dignidad de las personas». «Hay que fomentar una gobernanza mundial de la migración basada en la justicia, la fraternidad y la solidandad», añadió.

Utilizó estas palabras y las vinculó a los deseos del papa Francisco, que justamente el pasado viernes anunció su interes de viajar al Archipielago para conocer de cerca el fenómeno. «El papa quieren acompañar al pueblo y al Gobierno de las Islas porque sabe que están sufriendo esos ataques de abandono», aseguro Mazuelos.

# 87 personas

Además, animó a los asistentes a hablar con los migrantes y con los actores implicados en el rescate y la acogida de las personas que vienen «buscando un mun» do mejor» para entender la gravedad del fenómeno. Solo ayer liegaron a las Islas 87 personas a bordo de un cayuco que fue localizado cerca de El Hierro.

El presidente de Cananas, Fernando Clavijo, escuchó las palabras del obispo desde la primera fila y asıntıó en cada afirmación. Aprovechó, antes de la homilia, para contestar al Gobierno de Sánchez después de que el pasado viernes anunciara que remitiría el nuevo protocolo autonómico de recepción de menores migrantes no acompañados a la Fis-

calia. Y no solo eso, el Ejecutivo central sobcitará un dictamen al Consejo de Estado antes de trasladar el asunto al Tribunal Constitucional. Comenzando así una ofensiva jurídica que el presidente canario reconoció ayer «no entender».

«Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales el Gobierno de Espana se dedica a atacar a Cananas». apuntó Clavijo, El Gobierno canario activó el protocolo para acabar con el desorden en la acogida de menores. El documento condiciona la atención de un nino en los recursos de la comunidad autónoma a que antes de la recepción sea reseñado, inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) de la Policia Nacional y a una «resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada» del órgano estatal correspondiente.

Clavijo lamentó ayer que el Estado, en lugar de ayudar a la comunidad autónoma y a los menores, haya optado -tras la publi cación del protocolo- por «amereconoce «no entender» la actitud del Estado y la amenaza de ir al TC

David Toledo (CC): «Es el momento de estar al lado del Archipiélago y no de frente»

El presidente canario



Personal de Salvamento Marítimo atiende a los ocupantes de una patera que llegó el sabado a La Gomera. EUROPA PRESS

# La Fiscalía: «El desamparo más claro es el del menor no acompañado»

Farnés advierte de que tratar a los niños migrantes de una forma diferente supone una discriminación por razón de origen

Efe

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

La Fiscalia ha advertido al Gobiemo de Canarias de que la tesis con la que pretende hacer al Estado responsable de los menores inmigrantes que llegan a sus costas en patera no se sostiene y también de que no ve motivos para demorar su entrada en centros de acogida adecuados. «Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de nos menores extranjeros no acompañados», sentencia la fiscal superior de Cananas, María Farnés Martínez, en un documento al que ha terudo acceso EFE.

La responsable del Ministerio Publico en Cananas hace estas reflexiones como respuesta al procedimiento que el Gobierno de Canarias pretende implantar para frenar ei «desorden» en la acogida de menores inmigrantes y avisa de que está dispuesta a abnr procedimientos penales por delito de abandono si no se acoge a los mños de forma «inmediata».

La Fiscalia advierte, asimismo, de que tratar a los menores en desamparo extranjeros de una forma diferente que a los chicos españoles que padecen su misma situación supone «cla» ramente» una «discriminación por razón de origen».

El Ministeno Público cuestrona, además, que el Gobierno de Cananas pretenda exigir tramites burocráticos ante situaciones que son «de urgencia», entre otras cosas, recuerda, porque la Ley del Menor dice que «cuando la urgencia del caso lo requiera (...) la actuación será inmediata».

nazar» con el Tribunal Constitucional o dar instrucciones a la Fiscalia. «Yo no lo entiendo. No creo que sea justo», reconoció.

El presidente canario hizo especial hincapié en que el posicionamiento del Archipiélago es atender a estos jóvenes y aclaró que se pide ayuda al Gobierno de España «porque Cananas no puede más», «No tenemos capacidad, las condiciones de hacinamiento nos están pidiendo garantizar la seguridad del menor y lo que le estamos pidiendo al Gobierno, porque entendemos que son menores extranjeros no acompañados y todas las competencias de extranjeria, fronteras y salvamento maritimo las tiene Estado. es que nos ayude», expuso.

### Meses sin sentarse

El líder de los nacionalistas canarios recordó que la comunidad lleva casi un año advirtiendo de las previsiones de aumento de la llegada migrantes en pateras o cayucos. Y aciaró que el paso que da Cananas de desarrollar el protocolo se lleva a cabo porque el Gobierno de España «no estaba aplicándolo», «No entendemos que después de tantos meses sin que nos sentásemos en una mesa para resolver el problema, el Gobierno de España, de repente, ataque a Canarias. Canarias es la victima, las victimas son los menores y el Gobierno tiene que entender que en una crisis humanitaria como la que estamos, hay que ayudar», insistió.

Al presidente canario le sorprendió que después de tantos meses pidiendo ayuda la respuesta haya sido una reunión de urgencia, el pasado viernes, de los cuatro ministerios implicados -Interior, Migraciones, Política Territorial e Infancia- para «atacar a Canarias». Clavijo recordó que los recursos de las Islas están «totalmente sobrepasados» por lo que los menores están hacinados y no pueden ser atendidos adecuadamente, «No se trata de aparcarlos en una carpa, hay que ofrecer idioma, escolarizarlos, darles ayuda psicológica, etc», ariadió el presidente. Segun los datos del Ejecutivo canario, casi el 70% de los menores extranjeros no acompañados de toda España están en Canarias.

También respondió ayer el secretario de organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, quien tachó de «irresponsable« al Gobierno de España por «politizar» la crisis migratoria que atraviesa el Archipiélago. El nacionalista subrayó, a través de un comunicado, que «es momento de estar al lado de Canarias y no de frente», y reclamó «lealtad y trabajo» al Estado y particularmente al ministro de Politica Territorial, Angel Victor Torres, responsable de la coordinación de los ministerios para atender la emergencia migratoria en Canarias. El expresidente canario todavia no se ha pronunciado sobre la decisión del Ejecutivo de llevar el asunto al Constitucional



FILOSOFO

ay personas que tienden a considerar que apenas ocurren cosas nuevas y que por lo general todo tiende a permanecer en su estado, también las instituciones y los regimenes politicos. Este punto de vista siempre merece ser considerado atentamente para no pecar de entusiasmos esnobistas en un extremo o de alarmismos nostálgicos en el otro. Pero tampoco hay que adoptarlo sistemáticamente y sin cautelas porque hay transformaciones reales que mejoran o empeoran instituciones y que merecen atención o, en su caso. preocupación e incluso alarma. En mi opinión esta última es la situación al respecto de varios goznes cruciales en nuestro sistema politico institucional.

Como estamos viendo, la independencia judicial no es otorgada, ni se logra solo porque los demás poderes del Estado la establezcan, sino que tiene que ser conquistada desde dentro por los propios jueces con la forma de su propia Independencia personal de criterio. Es dificil decirlo, pero la justificación de esa independencia no es su saber experto ni tampoco su imprescindible expenencia y recorrido por eminente que sea. En el fondo es un problema de naturaleza personal, pero de gran relevancia publica, del que depende la calidad de nuestras instituciones y sistema político.

La idea de que se puede ser un buen juez -médico o periodista-mediante un saber experto sin implicar dimensiones personales es una guimera. Nadie duda de que la ecuarimidad e independencia de juicio es una cualidad imprescindible si se ha de juzgar a terceros, y que esa cualidad en los jueces es --además de un deber-- un bien publico esencial para todos y para la Justicia como institución. Pero en castellano el primer sentido que recogen los diccionarios del término «ecuanimidad» es el de constancia y estabilidad de ánimo. Y otro tanto ocurre con el término «equidad» que todos proyectamos como un sinónimo de justicia cuando su primer sentido es templanza de ánimo.

Así que equidad y ecuanimidad son rasgos de personalidades equilibradas, capaces de sobreponerse a las propias pasiones y parcialidades y que de ese modo se hacen capaces de Juzgar serenamente con justicia e independencia.

La confianza en que se puede lograr la justicia sin la ecuanimidad por procedimientos regulados es una apuesta muy aventurada e improbable. Pero, al mismo tiempo, es ciertamente imprescindible procuObservatorio

# Salomón y los jueces

rarlo para dificultar que las faltas de ecuanimidad personal se traduzcan sin obstáculos en abusos impunes.

No obstante, a la larga es unposible lograr una trama de procesos que garanticen por si solos la equidad de un sistema con independencia de la cualidad motal de las personas. El provecto de organizar las sociedades con expertos competentes de los que se puedan obviar sus virtudes personales para lograf sistemas administratīvos rectos y eficientes, es inviable De hecho, es una ensoñación recurrente a la que son propensos los utopismos más entregados al automatismo del progreso de la mano de la ciencia y las nuevas tecnologias.

La obligación formal de im-

partir justicia dando a cada uno lo suyo precisa del ánimo persistente y la inclinación preferente para hacerlo, a sabiendas de que cuando le damos a cada uno lo suyo, nos damos a nosotros mismos lo propio, a saber. la integndad inalienable del hombre de bien. Esa integridad es un rasgo apreciado desde el principio de nuestra tradición y lo expresó Sócrates con ceñida precisión: preferir padecer injusticia que cometerla.

Al final, todas las personas que han de juzgar a otras y mucho más si han de administrar justicia en sociedades abiertas. se encontrarán, antes o después, con un dilema al que les enfrenta su propia posición de poder. Como el rey Salomón tendrán que elegir lo que más

desean y decidir si entre todos los demás bienes y cualidades prefieren o no un «corazón sabio». Hay que admitir que al respecto de todo lo anterior, la idea misma de corazón parece evanescente y poco operativa para pensar las dinámicas funcionales de instituciones conprocesos complejos y muy tecnificados. Desde luego que un corazón sabio no puede sustitunr ni prescindir de la pericia competente y experta, ciertamente. Pero Tocqueville acertaba cuando afirmó que los sistemas de gobierno y sus instituciones se asientan sobre un lecho idiosincrático y fluido pero decisivo: los hábitos del corazón. Así los liamó el gental tratadista francès.

La idea de hábito del corazón incluye la afirmación de que el corazón está hecho de costumbres que lo modulan y orientan, y que como tales costumbres son objeto de educación y entrenamiento. Un corazón cultivado no es una emotividad hiper estimulada y exquisita, sino el conjunto de costumbres logradas mediante el reiterado vencimiento de inclinaciones torcidas y en favor del «sentimiento del deber», de lo mejor y sus obligaciones. Un corazón sabio es aquel para el que tales deberes y obligaciones se han hecho amables, en toda la amplitud de los sentidos del término. Se puede decir de otro modo: un corazón sabio es aquel en el que el sentimiento del deber se ha hecho fuerte y persistente aguzando la inteligencia de lo justo y lo mejor.

Ese esclarecimiento del juicio no sobreviene por inspiración ni es ninguna clase de revelación subita, sino algo más común, pero sin lo que nadie responsable asumiría la toma de decisiones graves: la serenidad. Puede parecer que no suma mucho a la estabilidad de ánimo que son la ecuanimidad o la equidad. Pero en la serenidad hay una dimensión cognitiva aludida como el estado a salvo de cualquier clase de ebriedad, sobre todo la procedente de pasiones desmedidas. El hombre sereno es el capaz de una vigilia que nos conduce en la oscuridad de los pleitos y disimulos entre intereses encontrados. Más allá de la imprescindible independencia formal, la independencia real corre por cuenta personal de los jueces, y, como no podria ser de otro modo, la independencia real no es ni más fácil ni más frecuente que la formal. Así que además y más allá de un poder institucionalmente independiente, lo deseable seria que fuera un poder serenisimo.

Tribuna abierta

# Gente (leída como) normal



David Ventura

a gente normal y lo que ella esconde es uno de los grandes temas de la literatura y de la ficción audiovisual de las últimas décadas. Descorrer el velo que hay tras la máscara del bienestar occidental. Ver la trastienda, la suciedad bajo la alfombra, los cadáveres en la nevera. El reverso de la imagen autosatisfecha que proyectamos. La amenaza habita en aquellos en quienes habias depositado tu confianza. Cuando hay crimenes o abusos sexuales, la policia investiga priontariamente en el entorno cercano. Quien te hace daño es quien tienes más cerca.

Desaparecieron los monstruos de raíz victoriana, apenas perviven los zombies, a lo sumo, queda el tropo de la pobre gente embrutecida por la misena y la ignorancia. La familia de «La matanza de Texas» es también el enloquecido entorno familiar de Antonio Anglés, con su madre Neusa que era el correlato perfecto de la bruja de Hansel y Gretel. El psicópata es el único monstruo que nos queda. El resto de asesinos son gente encantadora, cordial, que siempre saluda, que se pone a gatas para jugar con los ninos, que se enternece con los gatetes, que nunca falta en la reunión de la apima, el alma de las barbacoas.

Y si, estoy pensando en la barbane sufrida por Giséle Pelicot, supongo que ustedes tambien. Gente normal: un maestro, un bombero, un enfermero, un policia, un ingemero... tipos corrientes a quienes les propusieron violar a una mujer drogada e insconsciente y se dijeron, ¿por qué no? Setenta tipos que fueron a casa de Dominuque Pelicot, violaron a su esposa, regresaron a casa y se dijeton, pues ni tan mal.

En la escena de la noria de «El tercer hombre», el personaje de Welles le dice a Joseph Cotten mientras senala a los lejanos tanseuntes: «¿Sentirias compasión por alguno de esos puntitos si se dejara de mover? /Si te ofreciera 20,000 dolares por cada puntito que se parara, me dirias que me guardara mi dinero?». No existen los monstruos. Existe el libre albedrio. Existen personas que a cada momento eligen qué hacer. Podemos escoger hacer el bien o escoger hacer el mal. Es el dilema que afrontamos cada dia. Elegir ser buenos o elegir no serlo. No hay más.



# LAS PALMAS HACE.. AÑOS

15

La portada de LA PROVINCIA del miércoles 16 de septiembre de 2009 destacaba que el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Santiago Perez, habia declarado que el magistrado ponente que dictó la sentencia del caso Tebero. Francisco José Gómez-Cáceres, debio inhibitse en el procedimiento por mantener una relación de amistad «publica y notona» con Rafael Bittini, el empresano que ganó el pleito y al que la sentencia reconoció el derecho a una indemnización a pagar por la Comunidad Autónoma.



25 . selus la chaputa de la de paradora

LA PROVINCIA del jueves 16 de septiembre de 1999 daba cuenta en su portada de que los agricultores grancanarios pedirian a las autondades comunitarias que abneran atria investigación sobre el «irregular» funcionamiento de la depuradora de Barranco Seco, que gestionaba Emalsa. Rafael Hernández, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), anunciaba que se estaba elaborando un informe sobre los problemas existentes con esta depuradora, que sena entregado en Bruseias para que se tomaran cartas en el asunto.



La primera página de LA PROVINCIA del domingo 15 de septiembre de 1974 se hacia eco de unas declaraciones realizadas por el ministro del Ejercito, teniente general Coloma Gallegos, ai diano La Vanguardia Española. Señalaba el ministro que el Ejercito se encontraba preparado y en condiciones de rechazar una posible agresión matroqui en el Sahara. Sin embargo, manifestaba no creer que hubiera motivo para pensar en una agresión, así como que no tenía la menor preocupación sobre el Sahara.



LA PROVINCIA / Diano de Las Palmas abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Cananas, sobre la práctica de los deportes electronicos (eSports) escritos por gamers, psicologos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, economicas, jundicas, culturales y sociales.

# Mentes neuro atípicas y socialización en comunidades digitales



Lourdes Vargas Ruiz

GRADUADA EN DERECHO Y EXPERTA EN D'GITALIZACION E MPLANTAC ON DE NUEVAS TECNOLOGIAS

rastomo del espectro autista (TEA), altas capacidades
(AC), deficit de atención
(TDA)...Terminos que escuchamos cada dia y que, la mayoria,
asociamos a algún tipo de trastorno mental, Nada más lejos de
la realidad.

En una sociedad que proclama constantemente la diversidad. en la que las Administraciones Publicas y Entidades Privadas presumen de respetar la diferencia, nos encontramos con un sistema que discrimina sistemáticamente à las personas con mentes neuro atípicas. Hablo en primera persona; tras un diagnóstico tardio en altas capacidades y madre de un mño con trastomo de espectro autista, puedo afirmar, sin ningun tipo de duda, que la diversidad de la que tanto se habla, es en realidad inexistente, al menos en este campo.

Conozco a muchas personas que experimentan un dia al dia como el mio, personas que aprenden a ser como la sociedad pretende que sean, a costa de gastar una energia personal enorme en intentar actuar y pensar como se presupone que debe hacerse: de lo contrano eres un friki, un raro, una persona inadaptada...Eso si, las mismas personas que las etiquetan de esamanera, luego se ponen un pin en la solapa en defensa de la diversidad para las discapacidades invisibles.

El desgaste que nos supone a nivel mental no entender la mayor parte de las cuestiones de la vida como la mayoria, es enorme, y eso hace que precisemos de lugares de paz, sitios donde poder ser nosotros mismos, sin sentimos juzgados, ni etiquetados como frikis. Las personas con AC tendrán unas necesidades, las personas con TEA otras, los TDA otras, pero todas, sin excepción, necesitan lugares donde poder ser ellos mismos, donde sientan que no se les ve como un «bicho raro», donde su incapacidad para leer comportamientos no verbales no les suponga un problema de socialización. Quizá por ello, donde más personas con ese perfil he encontrado, es en la comunidad de la que soy miembro desde hace años dentro de un videojuego. Porque dentro de ese videojuego muchas personas encuentran un lugar de calma que la sociedad actual no es capaz de darles ahora mismo.

Durante diecisiete años de mi vida he formado parte de esa Comunidad; mi casa; mi familia; mi paz. Soy consciente de las connotaciones negativas que tiene la idea de un grupo de personas en un videojuego socializando para aquellos que no conocen lo que supone, para aquellos que creen aquello de «tres horas delante de una pantallita con un mando» Simplificación. La manera sencilla de ofender aquello que no se conoce. Tal afirmación podria darse ante tres horas viendo series frente al televisor. pero no, parece mucho más sano ver una pantalla sin interactuar con nada ni nadie, que hacerlo hablando con otras personas y ejercitando la mente para conseguir objetivos, más o menos complejos, al tiempo que se consigue una diversión conjunta dentro de un grupo social.

Podría hablar largo y tendido sobre las personas maravillosas que he conocido jugando, personas diferentes como yo, y tam-

El desgaste que nos supone a nivel mental no entender la mayor parte de las cuestiones de la vida como la mayoría, es enorme, y eso hace que precisemos de lugares de paz

bién personas con enfermedades que les han provocado discapacidades que les han robado la posibilidad de moverse más allá de su habitación. La última persona que se ha unido a nosotros es una chica con una enfermedad crónica; un alma increible que de no ser por ese juego estaría en su casa sin más compañía que la de su madre. Ahora entra en un canal de voz donde a lo largo del dia habla con unos u otros, donde se rie, donde nos da la oportunidad de distrutar de alguien con unos valores tremendos. Ahora juega a «matar bichos» con nosotros. Y eso le da vida, como al resto de las personas que tienen la posibilidad de disfrutar de esos momentos, cada uno desde su casa, a kilómetros de distancia, pero tremendamente unidos.

Sé que la mayoría entiende todo lo relacionado con las relaciones dentro de los videojuegos
como algo tóxico; sé que la mayoría cree que los videojuegos
generan adicción, y también sé
que la mayoría de las personas
que creen esas cosas jamás han
estado en una comunidad que
cuide las relaciones sociales y el
bienestar de sus miembros dentro de ese tiempo de ocio.

Llega por tanto aquí la pregunta que tal vez nos debiéramos hacer: ¿El problema no será que no se están gestionando bien esas relaciones dentro de los videojuegos? ¿No será que faltan educación sobre ello y medios para llevarla a cabo?

Seamos realistas, están aquí para quedarse, son una herramienta increiblemente potente en el campo educativo, e incluso ya en el de la medicina, y aŭn asi la mayoria seguimos haciendo oidos sordos, simplificando y criminalizando algo que no nos hemos molestado en conocer, dejando a nuestros hijos solos ante ese nuevo mundo y obviando el bien que hacen gestionados de una forma correcta para personas que presentan ciertas dificultades en momentos puntuales, o no tan puntuales, de su vida.

Quizás sea el momento de pensar en ello...Por ese tan preciado cuidado a la diversidad.

# **Apuntes**

# América panza arriba



PERIODISTA, ESCRITORA

o no tengo tan claro como otros que Kamala Hatris arrasará en el debate contra Donald Trump. Creo que ella marcó más goles de los esperados y eso ha desatado la euforia entre los ya convencidos. ¿Convencerá a alguien más? Desde el ángulo europeo, es fácil ver a Trump como un alien y reirse de esas cosas que dice de inmigrantes robando gatos y perros para comérselos. Pero en América hay muchas Américas, y para algunas de ellas esto tiene sentido. Si en Europa el estado del bienestar ya no inspira confianza, figurense en un país donde la gente está acostumbrada a pagar por su seguro médico y por el de su familia, pero por nadie más. Que cada palo aguante su vela. La madre de Barack Obama falleció de un cáncer del que no se podía tratar porque su seguro no quiso hacerse cargo de una dolencia que ya venía de antes de contratario. Siendo su hijo presidente, luchó contra esta injusticia. Las compañías de seguros reaccionaron disparando implacablemente las primas. Y así todo el rato.

Servidora vivía en Nueva York cuando Obama gano. Mis amigos americanos lloraban de felicidad. Hay que entender que la cuestión racial en EEUU va mucho más allá de la igualdad de derechos. Los negros no solo fueron discriminados durante siglos. Fueron esclavizados. De ese ardiente pecado original salió una guerra civil y alguna paradoja, como que el Partido Demócrata representara en origen los intereses económicos del Sur y se opusiera a abolir la esclavitud. Hay que esperar casi a Kennedy y a Martin Luther King para que todo eso de el vuelco espectacular que, andado el tiempo, llevaría a Obama a la presidencia, y quién sabe si llevará también a Harris.

¿Fue Obama el mejor presidente? No. Muchas de sus buenas intenciones quedaron en nada. La progresia made in USA es un pozo de contradicciones y de decepciones. Véase, por ejemplo, el tema del aborto. La ley federal que biindaba el derecho de toda mujer americana a tener la última palabra sobre su cuerpo decayó, no solo porque a Trump no le gustara. Fue porque estaba basada en un montaje. En el juicio ganado por una activista que declaró haber sido violada, pero que con los años no solo admitió que nunca lo fue, sino que se lanzó a combatir el derecho al aborto con tanto ahinco como antes lo habia defendido.

# Humildad

A mí, el debate Trump-Harris me estaba dejando bastante fria hasta que tocaron este tema y le oí decir a Trump la barbandad de que hay estados donde se contempla el aborto posparto. ¿Qué insinúa? ¿Que alumbran a los bebés y después los tiran al mar? Ante eso, me quedé esperando por dónde saha Harris.

Ahí protagonizó ella la que para mi fue su mejor intervención. Con atmada humildad vino a pedir a sus compatriotas que, crean en lo que crean, y sin remunciar a sus creencias, entiendan a las mujeres que, por la razón que sea, toman la dramática decisión de interumpir un embarazo. Que respeten que otros hagan lo que tú no harias jamás.

Me pareció una buena manera de expresarlo, porque además contenía una promesa de ¿redención? Como el Partido Demócrata fue primero esclavista para acabar llevando al primer presidente negro a la Casa Blanca. La politica también es saber crecer. Si, contra pronóstico, Harris se abre paso, será porque, tenga o no tenga soluciones, ha activado esa maravillosa hambre de fraternidad ante los problemas que nos hace humanos. La de no conformarte con que cada palo aguante su vela y ya está. ¿Hay algo más realista... y más triste?

# Piedra lunar

# Héctor, personaje galdosiano



José A. Luján

l barrio está constituido por una serie de cuadriculas en las que a modo de puzle se identifican diversos iconos ya sean personajes, comercios, bares, terrazas, restaurantes, farmacias... Ello implica una cercana familiandad y la literatura nos posibilita hablar del barrio con la singulandad de que se perfecciona cuando van quedando en el camino algunos personajes que lo han transitado. Parece una afirmación alocada cuando decimos que la muerte convierte el barrio en un espacio perfeccionado.

Nuestro barno de Triana nene su memoria reciente en personajes como el historiador y abogado don José Miguel Alzola, fallecido a los 103 años: Fernando Redondo, economista y militante politico: Claudio, zapatero en la calle General Bravo: el St. Calzada Fiol, barítono de la parroquia de San Francisco: Frank, aparcacoches de la calle San Bernardo: Mercedes Wood, ilustre vecina y esposa de José Maria Bosch, Lorenzo Olarte, abogado y politico isleño en diferentes ocasiones: Juan Emilio Checa, óptico y omitólogo.

En la cuadricula de nuestro bamo, desde la Autovia del Centro hasta Bravo Murillo, y desde la Avenida Mantima hasta. Primero de Mayo, tienen su espacio cotidiano diversos personajes de la marginalidad, que se ubican entre la Iglesia

de los Franciscanos, en Perdomo: un supermercado y un bazar en 1º de Mayo; un pequeño bazar en San Bernardo: la confluencia de Travieso con General Bravo; la fachada de una histórica botica también en General Bravo: dos terrazas de la calle Pérez Galdós. Estos puntos de referencia están ocupados por un conjunto de personajes que los han convertido en su territorio. En estos espacios, unas veces durante el dia, donde mendigan algunos estipendios mientras se ofrecen a transportar bolsas de compras del super y, en no pocos casos durante la noche, habitan, respiran y suenan personajes de la marginalidad. Dice el sociólogo Baugman, padre del concepto «La sociedad líquida» que quienes residen en un estatus social óptimo son los que han creado y toleran el inmediato estatus de la pobreza.

Estos personajes del barrio son émulos de los que retratara Galdós en algunas de sus crónicas madrileñas. Nuestro novelista coloca a los mendigos en las puertas de salida de las iglesias, sentados en las escalinatas de manera jerárquica, donde cada cual es celoso guardián de

en la cuadrícula de Triana el bueno de Héctor, popular y quendo vecino sin techo, sin cama, sin familia, sin apellido. Sus más cálidos compañeros eran los cartones de embalaje, una manta semi raída y el duro banco de madera situado en el lateral de los franciscanos o en una rampa de garaje. De enero a enero ocupaba la fachada de HDino y los domingos, la entrada y salida de la iglesia franciscana.
Parecia estar dotado de una cierta autoridad adquinda por el tiempo que llevaba en estos espacios de tal manera que los otros colegas le tenían un cierto respeto, incluso un poco de miedo cuando se dirigia a ellos para marcar el territorio de la mendicidad.

La figura de Héctor era muy endeble, donde el cuerpo y su sombra pugnaban por hacerse visibles, con piernas como alambres, y que nunca me llegué a explicar su fortaleza, sin apenas masa muscular y otras necesanas defensas físicas. Hiciera frio o calor, en verano y en inviemo, con viento y con lluvia, su patna era un tramo de calle donde de manera involuntaria se fue ganando el equidistante afecto del vecindano, En los últimos tiempos, estabaadornado con una gorra de capitán cuya visera le ocultaba parte del rostro que por descuido y falta de hábito lucía una barba que le impedia lucir sus cincuenta y cinco años.

La muerte rondaba constantemente, o así nos parecia, por su aliento de indigencia. Esta era la figura del hombre en su respirar extremo que cada dia renacia de su propia ruina. Su última mañana no pudo incorporarse porque su cabeza estaba apoyada en una almohada líquida de sangre que manaba sin parar hasta que una colega del barrio, llena de asombro, trató de taponarle la henda con un pañuelo ensahvado. Esta es la crónica del ultimo amanecer de Héctor, antes de que su alma mocente trepara por las escaleras del Risco de San Nicolas y se perdiera por un cielo otoñal. donde brillan las estrellas.

LATIRA

FERNANDO MONTECRUZ





# Canarias alcanza el mayor número de jóvenes con empleo en una década

Uno de cada cuatro trabajadores del Archipiélago tiene menos de 35 años \* Los mayores de 55 ya representan casi un 20% del total de ocupados de las Islas

Dalia Guerra

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Hacía muchos años que no había tantos jóvenes con empleo en Cananas como ahora. De hecho, hay que retroceder hasta 2009 -inmediatamente después del estallido de la crisis financiera- para encontrar un mayor número de trabajadores por debajo de 35 años en el mercado laboral. En la actualidad. entre la totalidad de los ocupados del Archipiélago existen 262.000 que aun no han cumplido esa edad. Una cifra que no se veia en la Encuesta de Población Activa (EPA) desde hace década y media y que refleja la fortaleza, al menos en el ámbito cuantitativo, que están experimentando los datos de empieo en las Islas.

La mayor parte de ellos tienen entre 25 y 34 años. 202,200 pertenecen a este segmento -un 20,1% del total- el momento vital en el que un gran volumen de personas se incorpora al mercado de trabajo, después de haber completado su etapa formativa. Los menores de 24 años son, por tanto, minoría. Apenas 59,900, Quienes aún no han cumplido la veintena y ya cuentan con un puesto de trabajo son todavía menos, solo un 0,9% del total de los trabajadores del Archipiélago.

¿Cuáles son los motivos de este incremento en el empleo juvenil? Los datos de récord que está expenimentando el mercado laboral en Canarias en los últimos meses, que impulsa hacia arriba el empleo en todos los segmentos. De hecho, la EPA del segundo trimestre registro por primera vez más de un millón de ocupados en las Islas. Un dinamismo que facilita la incorporación de los más jovenes y les aporta más oportunidades.

Sin embargo, a pesar de que los números de empleo juvenil son los más altos en más de una década, lo cierto es que no alcanzan ni de lejos los que se registraton durante los años de la burbuja inmobiliaria. De acuerdo con la EPA, 2009 fue el año en el que más menores de 35 anos había trabajando. En concreto, 359.000 en toda Canarias. ¿Por qué es dificil alcanzar esa cifra? No solo la población juvenil es cada vez menor en las Islas -desde 2002 los residentes que tienen menos de 19 años han descendido un 10%- sino que en aquel momento la dinámica económica era muy diferente, con un sector de la construcción en pieno auge que atraía a un gran volumen de trabajadores jóvenes, que incluso cambiaban las aulas por el ladrillo ante las altas expectativas de aquel momento.

Algo que puede comprobarse sobre todo analizando la cantidad de ocupados de menos de 19 años, una edad en la que un buen porcentaje continúa formándose. En

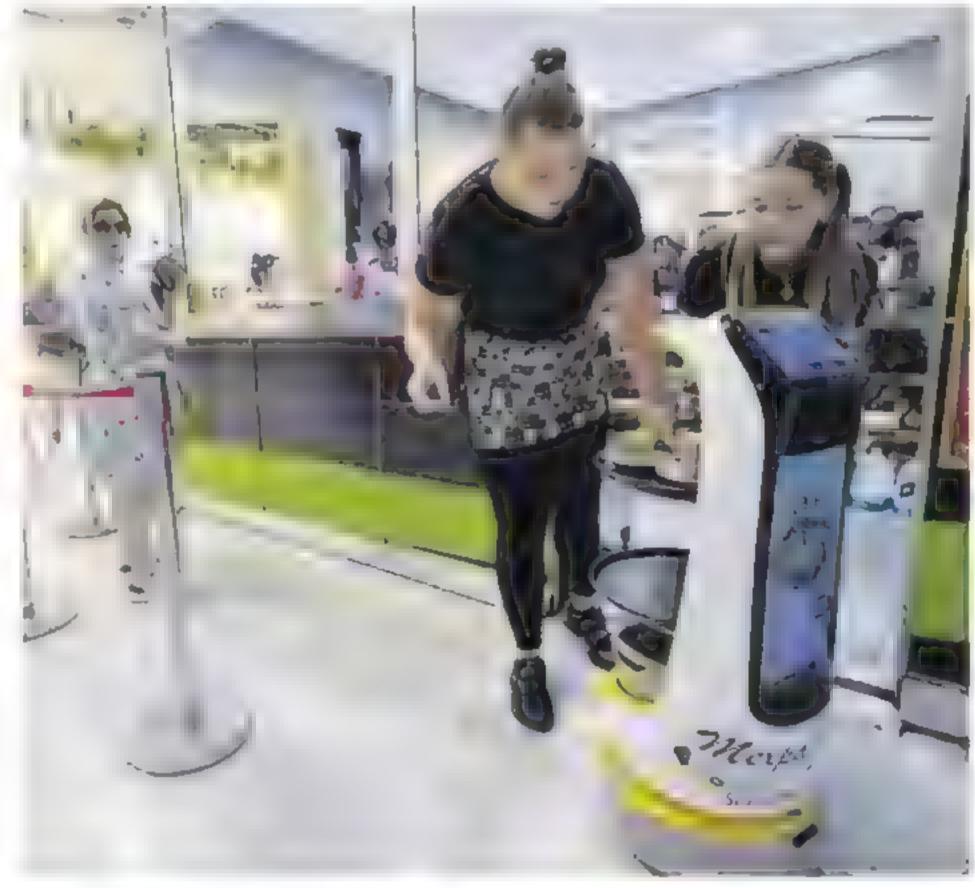

Dos camareras jóvenes preparan varios pedidos. J ANDRES CIP-

25,8%

Menos de 35 años

El mercado laboral del Archipiélago cada vez está más envejecido. En la actualidad el 25,8% de los trabajadores tiene menos de 35 años. En 2004 representaban el 42,1%.

5,8%

Menos de 24 años

Quienes tienen menos de 24 años representan apenas el 5.8% del total de trabajadores de Canarias. Hace dos décadas años este segmento casi rozaba el 10%. estos momentos hay 10.000 trabajadores con una edad inferior a 20 años en Cananas. En 2007 llegaron a ser más de 16.000.

Los cambios demográficos que se están produciendo en el Archipiélago tienen también su reflejo en el mercado de trabajo. La pirámide laboral tambien va transformándose y esto trae aparejado dificultades propias. Mientras el número de asalanados más mayores va acrecentándose, la cantidad de trabajadores jóvenes -a pesar de que los numeros sean elevadosadelgaza respecto al total de empleados de la región. Una alteración que tiene reflejo por ejemplo en el sistema de pensiones, ya que cada vez menos trabajadores deben sostener a un mayor número de jubilados. La mayor proporción de trabajadores de más edad causa también más bajas por enfermedad -que han incrementado su coste un 60% en dos años- y de pensiones de incapacidad, que han alcanzado su máximo histórico en Cananas.

Estos cambios en la estructura demográfica también causa ciertas disrupciones en la propia cultura laboral, con varias generaciones conviviendo en las oficinas y los entornos profesionales, con distintas formas de concebir el trabajo y reclamaciones dispares. Asimismo, en un momento como

el actual en el que el mercado crea empleo de manera importante, el envejecimiento de la población también provoca que se generen una gran cantidad de vacantes que las personas jóvenes no son capaces de cubrir y que se nutren de la llegada de migrantes para poder ser atendidas.

En estos momento casi la mitad de los trabajadores canarios tiene más de 45 años, es decir, ya han entrado en la segunda mitad de su vida laboral. Pero es que los mayores de 55 -a los que les falta apenas una década o algo más para retirarse- son un numero muy importante de ellos, que casi roza el 20%, con algo más de 200.000 trabajadores. La pirárnide demográfica laboral del Archipiélago es más ancha en el tramo entre los 45 y los 54 anos. A él pertenece casi un 30% de los trabajadores de la comunidad, segun la EPA.

Pero, ¿cómo ha cambiado la piramide desde hace dos décadas? En 2004, quienes estaban en el último tramo de su vida laboral eran apenas el 9,4% del total, mientras que el grueso de los trabajadores, el 32,2%, tenía entre 25 y 34 años. Los de 20 a 24 han bajado cast a la mitad, del 8,4% al 4,9%. Los menores de 19 años también eran más entonces, 1,5% frente al 0,9% actual. Y mientras los de 45 años a 54 ganan peso, los de 35 a 40 lo pierden.

# Cuerpo se reúne con las autonomías en busca de un marco común para las empresas

El objetivo es aumentar la capacidad de operar de las compañías, de manera rápida y eficaz

Europa Press

MADRID

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, convocará este miércoles la Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, donde se buscará acercar posiciones para lograr que las empresas puedan operar de manera «fácil y eficaz» e indistintamente entre las diferentes comunidades autónomas. Estarán presentes en la Conferencia todas las comunidades autónomas, las entidades locales y el presidente del recién creado Consejo de la Productividad, Juan Francisco Jiménez, «La idea es avanzar en el ámbito regulatorio y tener un diagnóstico compartido común de cuál es la situación», señaló el ministro durante una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas

Una de las medidas que pretende impulsar el Gobierno, de cara a los próximos meses y vinculada con impulsar la productividad, es avanzar en la reducción de la carga normativa que afrontan las empresas en el país, de la mano de las comunidades autónomas y en línea de una de las recomendaciones del informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta sobre el mercado interior.

En ese informe sobre la competencia de la UE presentado en Bruselas hace cast medio ano, Letta urgia a los lideres de la Unión Europea a eliminar trabas del mercado unico porque «no hay tiempo que perder» frente a otras grandes economias como Estados Unidos. Además, proponía una mayor simplificación normativa y la reducción de la burocracia para abordar la «asimetria» entre territorios y sistemas juridicos y fiscales entre otros »obstáculos» para la actividad. productiva.

El manistro de Economia español ya trabaja en atemzar en España la recomendación de Letta -hecha para el conjunto de la UE-. Según el ministro, en Espana hay 17 comunidades autônomas con normativa diferenciada y el objetivo es aumentar la capacidad que tengan las empresas españolas de operar «de manera tápida y eficaz» en todas las regiones. Lo que se pretende es avanzar en un *régimen 18* alli donde sea necesario para aligerar la cargaburocrática de las empresas.



# Pent AL Dia

Más actualidad y entretenimiento en el magacín de Televisión Canaria

DE LUMER A VIERNES de 12.00 h. a 14.30 h.









# Tensión por el intento de un millar de jóvenes magrebís de entrar en Ceuta

Un llamamiento en redes sociales termina con carreras en la parte marroquí de la frontera y con detenciones que la policía estima en decenas

Juan José Fernández

MADR D

El llamamiento realizado en redes sociales a hacer ouna salidade Marruecos para entrar masivamente en Ceuta se saldó la noche del sábado al domingo con el intento de un millar de jóvenes de superar al gran despliegue policial colocado por Rabat en el lado marroqui de la frontera. Fue una noche de carreras y de tensión en Castillejos, la localidad marroqui más cercana a Ceuta. Y también una noche de detenciones que, fuentes de las fuerzas de segundad española, estiman en decenas a falta de balance emitido por la gendarmeria marroqui.

Una porción significativa de los detenidos podría estar integrada por menores de edad. Se les ve correr en los vídeos que ellos mismos han grabado y difundido en chats. Los intentos de echarse al mar y ganar la playa de Ceuta nadando se prolongaron hasta la madrugada. Durante la mañana del domingo, y desde la frontera del área de Benzú, en el otro extremo de la ciudad, se frustró otro intento, con cerca de 30 migrantes arrojándose al agua, informaton fuentes policiales ceutis.

A media mañana de ayer, volvieron a concentrarse grupos de jóvenes en un alto con Ceuta a la vista, hasta sumar un frente de medio millar de personas. La genDecenas de personas se congregan en un monte cercano a la frontera con Ceuta, ayer. ( FATIMA ZOHRA BOUAZIZ

darmería marroqui y los auxiliares militarizados impidieron de nuevo el paso a los migrantes.

El sábado, cuando se hacía la noche, como una condensación de un verano en el que ha repuntado el fenómeno de los «nadadores», grupos nutridos de jóvenes se instalaron en diversos barrios de Castillejos pese a la magnitud del dispositivo policial, con cientos de vehículos y cerca de 5.000 agentes desplegados para disua-

dir a quienes seguian las invitaciones propagadas, principalmente, por las redes sociales instagram y TikTok

Fuentes marro El Periódico, del grupo editorial de LA PROVIN-CIA, que las persecuciones más grandes se produjeron en el barrio Raslota de Castillejos, donde abundan los llamados «chicos de la calle». Pero no solo ellos integraban los grupos que corrian ante los gendarmes, que trataban de que no llegaran a la playa: entre los detenidos se pudo constatar la presencia de muchachos -la practica totalidad son varones- argelinos, y alguna minoritaria pandilla de tunecinos. En el intento nocturno de montar una oleada no se detectó la participación de migrantes subsaharianos, pero sí en el de la mañana.

«Los jóvenes se han tomado esta movilización como algo a medio camino entre la diversión y un reto a las autondades y al Estado marroqui», explicaba una fuente de ese país que trabaja en labores de asistencia social a menores. «No se trata de uno de esos intentos de gente buscando una vida mejor, al menos esos esta vez no eran la mayoria», abunda.

A lo largo de la semana, la DGSN (Dirección General de Segundad de Marruecos) habia confirmado la detención de más de 60 personas por distribuir online mensajes que, para la Gendarmería, consisten en la «fabricación y difusión de noticias falsas en las redes sociales que incitan a la organización de operaciones masivas de inmigración ilegal». Pero los posts, arengas y bromas con la clave «15/09/2024» y stickers de la bandera de España seguian multiplicándose en redes sociales segun se aproximaba el domingo.

A partir del viernes, la policia marroqui envió una gran cantidad de refuerzos a la zona, efectuando duros controles en grandes ciudades del área de Ceuta, como Tánger -con peinado de viajeros en las estaciones- y Tetuán, con revisión constante de la documentación de los extraños. El que no pudiera justificar su presencia o residencia, era enviado en autocares al centro del país.

La Guardia Civil también había reforzado su despliegue en Ceuta de forma discreta, con el envío de un centenar de antidisturbios del GRS y, además, una patrullera del servicio marítimo del instituto armado que coordinó ayer la vigilancia con un helicóptero y drones.

Al final, solo dos nadadores consiguieron llegar a la playa española entre este sábado y ayer, bordeando el espigón fronterizo del Tarajal, confirman fuentes del Gobierno de Ceuta.

Iván Gil

MADRID

El PSOE busca una «renovación» ideológica en su 41 congreso federal y en la dirección llaman a tener «valentia» para afrontar el debate doctrinal. La financiación autonómica, con el trasfondo del concierto catalán, es el asunto que más disputa interna genera. Su revision, sin embargo, abrirà forzosamente una discusión profunda sobre uno de los cimientos del partido: el federalismo. En los territorios periféricos apuestan por un «reseteo» de la declaración de Granada, el modelo bajo el que Alfredo Pérez Rubalcaba cosió las diferentes sensibilidades, incluido el PSC, en los albores del procés. En otras federaciones, principalmente del interior, llaman a blindar aquel modelo para poner «limites».

«Desde la declaración de Granada han pasado muchas cosas», argumenta uno de los expresidentes autonómicos más escuchados en Ferraz hasta la pérdida del poder territorial en las pasadas autónomas y municipales. Más de una década, con el auge y caida del procés de por medio, tras la que defiende una amplia revisión. Sin temor a «entender que las asime-

# El PSOE abrirá en canal su modelo federal en el congreso de Sevilla

Los territorios periféricos pugnan por una mayor descentralización y por superar el modelo de la declaración de Granada

trias van a existir siempre», dice para recordar que la Constitución diferencia en su preámbulo entre «nacionalidades y regiones». Fuentes de la dirección extremeña, advierten por su parte sobre el nesgo de caer en «asimetrias» a la hora de interpretar el federalismo. Su apuesta es por un «Estado fuerte para garantizar la igualdad», en contraposición a un «modelo que no tiene fin»

En el último Comité Federal del PSOE ya asomó este debate y fue el lider de los socialistas en Aragón, Javier Lambán, quien se enfundó en la declaración de Granada para marcar límites. Al federalismo y al pacto fiscal con ERC para la investidura de Salvador Illa. Para Lambán, el PSOE estaría ya fuera del ámbito de sus resoluciones congresuales y del documento que sirvió de guia para unificar posiciones con Rubalcaba al frente. Sobre todo en lo referente a la ordinalidad.

El acuerdo con ERC respeta este principio, però entendiendo que las «contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden en la escala de lo que reciben». Algo que, segun el expresidente de Aragón, es una «ordinalidad fake», Contravendria la sentencia del TC sobre el Estatut en la que fundamenta la declaración de Granada. En ella, la «ordinalidad buena», se entiende «sobre el PiB per capita, que supone más solidandad» entre territorios, explica. Concretamente, el texto hace referencia al fundamento juridico de la ordinalidad para que «la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia».

En base a estos argumentos, en la dirección del partido en Aragón piden «retomar» la declaración de Granada. En parámetros similares se han situado los secretarios generales de Asturias y Extremadura, además de Castilla-La Mancha. Una posición «común e histórica» que piden mantener. «Cuando hablo de Estado federal está la declaración de Granada que es clarisima al respecto», defendió ya el pasado mes de agosto el lider de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, entre criticas al pacto alcanzado con los republicanos catalanes.

Fuentes de la dirección extremeña alertan del riesgo de interpretar la norma de forma dispar

La financiación y el federalismo irán de la mano en el debate congresual de los socialistas que se celebrará en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. El

propio Pedro Sanchez ya lo ligó, antes incluso de convocarse el cónclave, al defender que el pacto fiscal con ERC como «un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico». Ahora la pretension es hacer evolucionar los principios del partido con un consenso que de partida se antoja complicado. En su informe político del Comité Federal, Sanchez ya abogo por más traspasos y que las comunidades autónomas «recaben más gravámenes». Un modelo que describió como «una nueva etapa autonómica».

Ante las diferencias internas, en la dirección defienden que el partido sabe también plantear las discrepancias y que es el momento de apostar por una revisión del modelo al tener un presidente socialista al frente del Gobierno, «Esto va de mayorias y de minorias», retan desde uno de los territorios discolos. Si bien, en el ultimo comité federal Sánchez logró acotar las criticas para alianar el control del proceso congresual.

El alcance de la propuesta que liegue al 41 congreso se definirá en la ponencia marco, con las aportaciones que se intercambia-rán entre las distintas federaciones y la dirección.

nes y la dirección.

# Venezuela insiste sin pruebas en una trama pese al desmentido de España

Los familiares de los dos españoles detenidos aseguran que llevaban 10 días desaparecidos y presentaron una denuncia a la Ertzaintza el 9 de septiembre

M. M. / M. S. / A. G.

MADR D / BUENOS AIRES

Familiares de los dos españoles que se encuentran detenidos en Venezuela, naturales de Bilbao, presentaron el pasado 9 de septiembre una denuncia ante la Ertzaintza para denunciar su desaparición. Les perdieron la pista el 2 de septiembre cuando fueron vistos por última vez en Inirida, Colombia, rumbo a Puerto Ayacucho. Venezuela. Advirtieron de la falta de noticias sobre ambos tanto a la policía vasca como en las redes sociales. Así lo relataron sus familiares desde Bilbao, segun recoge Europa Press, después de que el ministro de Intenor y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunciase el sábado la detención de dos ciudadanos españoles, Andrés Martinez Adasne y José Maria Basoa, acusados de participar en un operativo para desestabilizar políticamente Venezuela.

Segun las familias, los dos vascos tomaron un vuelo de Madrid a Caracas el 17 de agosto, donde alquilaron un vehículo que debian haber devuelto el 5 de septiembre, circunstancia que no hicieron. El 31 de agosto habrían salido en lancha desde Puerto Ayacucho hacia Colombia y este domingo deberian haber tomado un vuelo de vuelta a Madrid. Sin embargo, los dos españoles fueron detenidos. Segun el ministro del Interior de Venezuela por estar -junto con dos estadounidenses y un checo que también fueron detenidospresuntamente implicados en un complot que tenía como objetivo llevar a cabo actos «terroristas» para «desestabilizar» el país.

Se trataria, siempre segun el relato de uno de los hombres fuertes del madurismo, de la detención de dos ciudadanos «vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)». Los arrestos tuvieron lugar en Puerto Ayacucho, la capital del estado de Amazonas, a unos 700 kilómetros de Caracas.

No obstante, tras conocerse esta situación, el Gobierno español reaccionó para descartar relación alguna de estas personas con los servicios secretos españoles. «Espana desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela». Con esta contundencia respondieron desde el Gobierno español a las continuas acusaciones desde el régimen de Nicolás Maduro, Según trasladan fuentes oficiales de Exteriores, el Gobierno que preside Pedro Sánchez «ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal». No obstante, la Embajada española en Caracas envió una nota



Andrés Martinez Adasme y José Maria Basos Valdovinos. @/ts/

# Borrell tacha de «dictatorial» el régimen de Maduro

El alto representante de la politica exterior europea, Josep Borrell, fue ayer directo y contundente al calificar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como «dictatorial». Sus palabras resuenan en sintonia con las expresadas antenormente por la ministra de Defensa, Marganta Robles. Borrell hizo en una entrevista, concedida a Telecinco y emitida en los informativos de este domingo, en la que ha apuntado además que con decir que el régimen de Venezuela es dictatorial «no arreglamos nada», sino que se trata de intentar resolver las cosas y ello reclama a veces «una cierta contención verbal». «Pero no nos enganemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después», agregó además el jefe de la diplomacia europea. Estas declaraciones llegan tras el exilio a Espana del líder opositor venezolano Edmundo González, quien ha solicitado asilo político, y también a las «mil limitaciones» a las que están sometidos los partidos políticos. | L. M. A.

verbal al Gobierno de Venezuela pidiendo el acceso a los detenidos -se desconoce si pudieron verlos-con el fin de venficar sus identidades y su nacionalidad. Y, de ser venificadas, conocer de qué se les acusa exactamente y conseguir que puedan recibir toda la asistencia necesaria.

Desde Exteriores se aseguró igualmente que la Embajada velará en todo momento por «la protección y los derechos de cualquier español detenido en Venezuela». Esas fuentes añadieron que «España defiende una solución democrática y pacifica a la situación en Venezuela."

# **Familiares**

Tras la denuncia de los familiares de los dos españoles detenidos - naturales de Bilbao- ante la Ertzaintza el pasado 9 de septiembre, el Departamento vasco de Seguridad confirmó que ambos se encontraban detenidos en Venezue-la, circunstancia de la que se dio

traslado a las familias, segun Europa Press.

Por su parte, el munistro del Intenot venezolano indicó que fueron detenidas un total de 14 personas que participaban en una «operación de desestabilización» que ha relacionado con la dirigente opositora venezolana Maria Conna Machado. En dicha operación, además estaria al frente de la operación la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y también el CNI español, siempre

segun la denuncia de las autoridades venezolanas.

«La CIA está al frente de esta operación, Y la otra, que tampoco nos extrana, es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados, así lo dicen, inclusive hablan de un grupo de mercenanos que están buscando para traerlos a Venezuela, con objetivos distintos», sostuvo Cabello.

### Sin pruebas

Un dia después de anunciar el arresto de dos ciudadanos espanoles, tres estadounidenses y un checo, involucrados en una supuesta conjura contra el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores más estrechos, el Gobierno se aferraba a una hipótesis que otra vez provoca sospechas de su carácter instrumental. Cuando en la noche del sabado el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, explicó con elocuencia ante las camaras de Telesur los alcances de una operación en la que convergen la CIA y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Palacio de Miraflores ya conocia por los canales correspondientes el desmentido procedente de Madrid. Ayer el Ministerio de Exteriores español negó públicamente cualquier implicación española en una «operación de desestabilización política» en Venezuela, Rechazó además «rotundamente cualquier insinuación» como la deslizada por Cabello de que se »iba a summistrar mercenanos» para una acción desestabilizadora dirigida desde Estados Unidos.

El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de otro organismo

Los españoles Andrés Martínez Adasme y José Maria Basoa Valdovinos, de 32 y 35 años, son no obstante presentados todavía como agentes extranjeros. El ministro los vinculó al militar estadounidense en activo Wilber Joseph Castañeda, también arrestado, y a quien llamó experto en hackeo e integrante desde el año 2009 del cuerpo de los Navy Seals. Cabello aseguró que la conspiración, que incluyó el decomiso de al menos 400 fusiles y pistolas provenientes de territorio norteamericano, ha sido «desarticulada», siempre gracias a la infalible pericia de los agentes estatales.

El madurismo suele incurrir en esas coincidencias: a cada conflicto interno y externo, el sorprendente descubrimiento de un plan «terrorista» que ha sido derrotado. El veloz haliazgo del aparato de inteligencia, en este caso, es sincrónico con las tensiones derivadas del exilio en Madrid del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, y las sanciones norteamericanas a 16 funcionarios electorales, judiciales y policiales involucrados, segun Washington, en el «fraude electoral» que consagró a Maduro y la represión a las protestas callejeras contra los resultados.



Un vecino y su perro son evacuados en una lancha en la Republica Checa. ( 86



Vista aérea de una población mundada en el sur de Polonia. 1996

LP/DLP

VENA

La tormenta Bons ha dejado hasta ahora siete muertos, vanos desaparecidos, miles de evacuados y una gran devastación en cinco paises de Europa central y oriental. Las lluvias torrenciales y las inundaciones afectaron a la Republica Checa, Eslovaquia, Polonia, Austria y Rumania. Tras la muerte de cuatro personas el sabado en el sureste de Rumania. Boris se cobró ayer otra vida en el país. Además, una persona murió ahogada en Polonia y un bombero failectó en Austria en una operación de rescate. Otras cuatro personas están desaparecidas en la República Checa, informa Efe

Las imagenes de las inundaciones muestran barnos enteros inundados, calles sumergidas en agua, y residentes rescatados. La tormenta provocó cortes de energia en vanos países, interrupciones en la red de transporte y evacuaciones masivas de habitantes,

En la localidad de Pechea, ubicada en la región de Galati, Sofia Basalic, de 60 anos, lo perdió todo. «El agua entró a la casa, arrancó las paredes, todo. Se llevó las gallinas, los conejos, todo. Se llevó la estufa, todo, la lavadora, el refngerador, no me queda nada», aseguraba.

# La «inundación del siglo» causa al menos siete muertos en Europa

La tormenta Boris deja devastación en Polonia, República Checa, Eslovaquia, Austria y Rumanía

Miles de personas fueron evacuadas y las operaciones continuaban ayer en Polonia y la Republica Checa, donde miles de casas estaban sin electricidad. En terntorio checo la situación es especialmente grave en el noreste del país, donde gran parte de la ciudad de Opava ha sido evacuada debido al desbordamiento del río del mismo nombre.

Austria declaró ayer zona catastrófica el estado federado de Baja Austria, el más grande y poblado del pais, forzando la evacuación de miles de personas y causando la muerte de un bombero. «Insto a todos los habitantes de Baja Austria en las regiones afectadas a prepararse para más lluvias e inundaciones, que permanezcan alerta y siLa UE expresa su solidaridad con las víctimas y dice estar «lista» para ayudar a los países afectados

gan las instrucciones de los servicios de emergencia. Esperamos desafios de dimensiones históricas», advirtió la gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner

En Waldviertel, a unos 120 kilómetros al noroeste de Vieria, las autoridades esperan la «inundación del siglo», pues prevén que el río Kamp, afluente del Danubio, supere los niveles registrados en los últimos 100 años, causando el desbordamiento del embalse de Ottenstein. Más de 4.500 bomberos continuan las operaciones de rescate en edificios y vehículos atrapados bajo el agua, además de tareas de limpieza en todo el estado de Baja Austria, que rodea a la capital, Viena, y en el que residen cerca de dos millones de personas.

Además, varias carreteras quedaron inaccesibles ante las fuertes comentes de agua y la caida de árboles, sobre todo en la zona central del estado, en las localidades de Melk, St. Pólten y Tulin, donde también se activó la alerta de Defensa Civil.

En la capital, Viena, se registraron más de 1.100 operaciones del cuerpo de Bomberos relacionadas con ráfagas de viento e inundaciones en sótanos, así como en casas en el oeste de la ciudad. Debido a las constantes precipitaciones desde el viernes, varias líneas de metro de la capital fueron parcialmente suspendidas.

La Unión Europea (UE) expresó este domingo su solidaridad con los afectados por las inundaciones registradas en los últimos días y anunció que está «lista para actuar» en su auxilio. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, mostró su «más sincera solidaridad» con las victimas y sus familiares y aseguró que «La UE está dispuesta a prestar su apoyo».

# Dos senadores cercanos a Rusia, claves en la polémica reforma judicial de México

Las gestiones de Gerardo Moroña y Adán López para presionar a un transfuga fueron decisivas

Marc Marginedas

MEXICO

La controvertida reforma constitucional mexicana que establece que los jueces de la Corre Suprema del país sean elegidos por sufragio universa! y que ha sido acusada de poner en peligro la separación de poderes logró el pasado martes el visto bueno del Senado. institución donde carecía en principio de los apoyos necesarios (dos tercios de la bancada). Y todo apunta a que lo hizo gracias a las gestiones de Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, dos senadores que han demostrado mantener afinidades más allá de la politica (ambos pertenecen al partido izquierdista Morena, del expresidente López Obrador) y de la evidente complicidad que exhibieron durante la tumultuosa sesión parlamentaria: ambos han expresado publicamente, por activa y por pasiva, su simpatía y apego hacia Rusia y sus intereses, país enfrentado a Occidente e inmerso en una poderosa campaña de influencia en Latinoamerica, La intervención de ambos habría tenido como fruto, entre otras adhesiones la del senador tránsfuga Miguel Angel Yunes, curyo voto resultó decisivo.

En 2022, meses después del inicio de la invasión de Ucrania, Fernández Norona, presidente del Senado mexicano, realizó una encendida defensa de Putin que provocó arqueos de cejas no solo en el país sino en otros aliados. Respondiendo à una pregunta también en el Senado acerca de si consideraba al presidente ruso un lider democrático, este respondió que si, que el líder ruso, era «un liberal de izquierda» elegido «por métodos democráticos», negándose a calificarie de dictador.

Son incontestables también las simpatias de Augusto López hacia Rusia y en particular hacia sus empresas. En 2020, cuando ocupaba el cargo de gobernador del estado de Tabasco, inauguró las instalaciones de la petrolera rusa Lukoil en Villahermosa, la capital regional, después de haberse congratulado de la adjudicación de contratos de exploración petrolera en su territorio.

Durante toda la controversia respecto a la reforma judicial, el Gobierno de Rusia ha mantenido un escrupuloso silencio.

# Trump, a salvo tras evitar el servicio secreto un posible intento de atentado

Un agente disparó a un hombre armado con un rifle, que estaba escondido en el campo de golf donde jugaba el expresidente y que fue detenido

Idoya Noain

NUEVA YORK

Solo dos meses y dos días después del atentado fallido contra Donald Trump durante un mitin en Butler (Pensilvania) aver se produjo lo que el FBI confirmó que «parecer ser» un segundo intento de asesinato del expresidente y candidato republicano, esta vez, mientras jugaba al golf en su club privado en West Palm Beach, en Florida. Trump no resultó hendo en el incidente, que tuvo lugar alrededor de la 13.30, hora local.

Segun confirmaron en rueda de prensa las autondades, uno de los agentes del servicio secreto que acompañan a Trump, que iba uno o dos hoyos por delante, vio sabendo de los arbustos el cañón de un arma, Trump estaba a entre 350 y 500 metros del lugar.

El agente entonces disparó al sospechoso, que abandonó los arbustos y huyó en un coche. Un testigo lo vio salit comendo y meterse en un coche, del que tomó una fotografía. Eso permitió a la policia local identificar la matrícula y el vehículo, que fue interceptado. El



Donald Trump, el sabado, durante un acto de campaña en Las Vegas. 👑 🕟 🤊

sospechoso fue detenido.

En la primera rueda de prensa del shérif del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, en la que también participaron el FBI y el Servicio Secreto, no se identificó al arrestado. El testigo confirmó que el detenido era la persona que había visto salir corriendo. En los arbustos donde había estado el dete-

nido, segun confirmó el shérif, se encontró un rifle estilo AK47 con minila, además de dos mochilas y una cámara GoPro que había atado a la valla que rodea el campo de golf, lo que indica a las autoridades que pretendia grabar el atentado. «El nivel de amenaza es alto, vivimos en momentos peligrosos», dijo a los medios Rafael Barros, el agente especial a cargo de la oficina del Servicio Secreto en Miami.

La noticia de lo sucedido se conoció en primer lugar por un comunicado de la campaña de Trump, que explicó que el expresidente estaba «seguro» después de se hubieran producido disparos «en sus inmediaciones». Poco después el republicano, que inicialmente fue trasladado a una localización segura en el club de golf y luego a su residencia en Mar-a-Lago, envió un correo de recaudación de fondos de su campaña hablando del incidente. «¡Estoy a salvo y bien!», dijo tras mencionar los disparos, «Nada me frenará», escribió también. «¡Nunca me rendiré!».

Kamala Harns, vicepresidenta y candidata demócrata que se mide a Trump en noviembre, fue informada sobre lo sucedido, igual que el presidente Joe Biden, que en un comunicado mostró «alivio». Harris, por su parte, colgó un mensaje en redes sociales donde escribió: «Estoy contenta de que esté a salvo. La violencia no tiene lugar en EE.UU.».

La rápida actuación en esta ocasión del Servicio Secreto, cuyos agentes acompañan a Trump, contrasta con los fallos que el cuerpo tuvo en el atentado de Butier, donde Trump resultó levemente herido en una oreja. Aquella debacle forzó la dimisión de la directora

El trabajo de las organizaciones humanitarias es cada vez más peligroso. La protección que le confiere el derecho internacional está siendo ignorada por Estados y organizaciones armadas.

# Kate Forbes

PRESIDENTA FEDERACION DE SOCIEDADES DE CRUZ ROJA

# «Si siguen muriendo cooperantes, no podremos continuar»

Irene Savio

La entrevista comienza de la peor manera posible. Kate Forbes, presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FIRC) desde el año pasado, está deslizando los dedos sobre el teléfono en busca de información sobre Ucrania. Un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), organización hermana de la FIRC, ha sido alcanzado por un dron [el ataque ocurnó el 12 de septiembre, dia de esta conversación), y tres de sus empleados han muerto. «Esto sigue...», dice con la voz entrecortada la diplomática estadounidense

Lleva 44 años en la organización y las muertes de trabajadores humanitarios en guerras y conflictos se han convertido en una de sus principales preocupaciones. La razón: con 280 trabajadores humanitarios muertos en 33 países el año pasado, 2023 ha sido el ano más mortifero registrado por la comunidad humanitaria mundial. Y solo el FIRC ha registrado 30 fallecimientos entre sus voluntarios en lo que va de este ano, justo cuando el mundo recuerda los 75 años de los Convenios de Ginebra de 1949, esas reglas de la guerra del detenorado derecho internacional humanitario (DIH) que hoy se violan tan a menudo. Tanto los Convenios como sus protocolos establecen que la ayuda humanitaria debe ser tajantemente respetada v protegida

«Los trabajadores humanitarios están muriendo. ¿Por qué al mundo no le importa?» Así comenzaba un texto que usted escribió hace días. ¿Cómo cree que hemos llegado tan lejos?

Mire, ese podría haber sido el subtitulo. ¿Cómo es posible que se haya dado la espalda a los Convenios de Ginebra que son los que exigen proteger a quienes de manera tan evidente brindan ayuda humanitaria? Creo que se debe a cómo se hace la guerra hoy, y a una falta de atención por parte de los gobiernos. Pero pondremos este tema en el centro de la próxima conferencia de la ONU y de nuestra cumbre internacional, porque no hay otro tema más importante. Sin espacios seguros para los trabajadores humanitarios, ya no podremos hacer nuestro trabajo. El mundo tiene que empezar a escuchamos; es imperativo.

¿No es utópico pensar que los países lleguen a algún tipo de acuerdo consensuado en las circunstancias actuales?

No quiero ser pesimista. Todavia hay personas que quieren ayudar. Todavía existe un entendimiento básico. La pregunta es: ¿cómo llevamos esto a la acción de los implicados en combates y conflictos? Me niego a rendirme; me niego a pensar que no podemos trabajar con los gobiernos. Solo necesitamos levantar la voz sobre esto

Usted también propuso que el FIRC, que ya tiene 105 años, se modernice.

Sí, propuse evaluar nuestro sistema de gobernanza y modernizarlo. Se trata de mejorar la comunicación, la toma de responsabilidades, la transparencia, los proce-



Kate Forbes GRAD ZERIVITE

sos de postulación (a puestos en la organización), garantizarnos que tenemos las capacidades técnicas necesarias y responder más rápido. Hemos hecho algunas mejoras, pero todavía no estamos donde deberiamos.

¿Cuál es la crisis más dificil para el FIRC? ¿Gaza? ¿Ucrania?

Sabe, si uno ha perdido a su hijo en Ucrania, Gaza, Yemen o Sudán, la devastación que siente es
la misma. Por eso no tengo el lujo
de elegir una crisis sobre otra. Me
despierto cada mañana pensando
en cómo reaccionar a lo que se
nos viene encima. Hay que gestionarlas todas juntas y de forma
simultánea. No tenemos otra opción. Se me rompe el corazón al
pensar en cada conflicto, en los 12
millones de personas afectadas
[por la guerra civil] en Sudán, en
el más de un milión de desplaza-

dos en Etiopía, en la gente en Gaza, en los que hemos reubicado fuera de Ucrania... Para mí es importante mantener el foco en todos ellos, para que todas las sedes se sientan apoyadas en sus actividades. Lo que me preocupa es que no solo las crisis geopolíticas se están prolongando más que nunca. Cuando entre en la Cruz Roja teniamos cinco huracanes por temporada; ahora tenemos 20 o 25.

# ¿Tiene alguna autocrítica que hacerse?

"Por supuesto! ¿Hacemos todo perfectamente? No. Pero lo intentamos constantemente. Somos 191 sociedades nacionales y, como en todas las familias, tenemos discusiones, diferentes puntos de vista y distintos niveles de desempeño. Eso no significa que no debamos adaptamos y hacerlo mejor. Siempre lo repito: vengan y únanse a los 16 millones de voluntarios que tenemos. Hablemos. Ayuden a ser parte de la solución.

¿Y qué dice sobre las presiones que sufren? Porque últimamente la sensación es que más y más gobiernos cuestionan la labor de la Cruz Roja.

Sí, tanto la organización, nuestros voluntarios y yo, sufrimos presiones sobre distintos temas. Hay gobiernos que nos cuestionan por nuestro principio de neutralidad. Son presiones que provienen tanto desde dentro como desde fuera. Pero creo que es una señal de que lo que hacemos es terriblemente importante



Kirian Rodriguez pica ei esferico ante la salida del meta del Athletic Club Agirrezabaia (13), en ei primer (rempo, en una grandisima ocasion que fue desbaratada por Altor Paredes sobre la linea de goi. | Altor Pa

# La UD sigue en pañales

El once de Carrión, tras un primer acto infame, sucumbe (2-3) ante el Athletic, que jugó con diez 35 minutos « Sandro y Álex Muñoz, realizadores « Van diez goles en contra y 219 días sin ganar

Producto del desorden, en esa

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Esta UD es un suicidio y cayó ante un Athletic con diez (2-3). De profesión, habitar al filo del precipicio. Cerca de la épica, lejos de la cordura. A esta versión de Las Palmas, empeñada en lo vertical como bandera del ciclo carry on, se le agotan los argumentos. Nuevo descalabro, dos puntos de quince y diez goles recibidos. El primer acto ante el Athletic resultó infame y pitó el partenón. Los amarillos encajaron la tercera derrota, primera en Siete Palmas, luciendo sus dos caras y básicamente por el peso de la lógica. Sin porteria a cero, no hay paraiso. Y punto.

La reacción se quedó a medias. Motivos serios para la preocupación, señor Carrión. La UD encajo el 1-3 cuando lucia superioridad numérica y ahí entregó cualquier opción de hazaña. Un equipo explosivo en ataque, que acabó con Mata, Fabio Silva, Sandro, Moleito, Marvin y Benito en ataque.

Queda mucho por hacer para recuperar el orden defensivo. En ese intercambio de golpes para el delino, los amarillos tuvieron en su mano el empate e incluso la victoria. Te condena tu lastimoso latir en el àrea de Cillessen en el primer acto y en ciertos fotogramas del segundo. Sancet y Nico Williams adelantaron a los leones en un primer acto marcado por la desidia. Sandro recortó distancias con un golazo de falta (58') y llegó el mazazo de Paredes (76') -a pase de Iñaki Williams-. Resulta incomprensible que puedas recibir un tanto con un jugador más, pero pasa. En esa acción, habia dos jugadores del Athletic sin marca.

busqueda de la gloria y la adrenalina, los amarillos terminaron asediando el arco de Agirrezabala, Muñoz, que entró en el descanso por Alex Suarez -terna una JA 3, 41 amarılla-, hızo el 2-3 y el bombardeo grancana-

no se quedó sin recompensa en el estreno de Fabio González y del delantero luso Fabio Silva. Sigue la caida libre de un equi-

po que no termina de echar el cierre sobre el arco de Cillessen, a pesar de dominar y tener el partido controlado en el tramo final -anteun rival con diez-. No fue suficiente para escapar de este laberinto, como tampoco lo fue en Leganés o Vitoria. Van 272 dias sin ganar, una eternidad y Carrión explotó.

«Yo sé lo que debo hacer; esto no volverá a pasar», advirtió.

Con Januzaj, Pejiño, Sinkgraven, Vailes y Gil fuera de la convocatona. Carrión mantuvo por tercera jornada conse-

cutiva a Campaña como timonero. Fue

error. En ese

4-3-3, el centro del campo hizo aguas. Naufragio en toda regla. Kirian fue pitado por el Gran Canana. Y es noticia. La contienda se inició con un intercambio de golpes (remates de Moleiro, Sancet y Guru) y los leones tomaron posición. A los siete minutos, el 0-1 en una acción que se generó por el flanco derecho

del ataque del bloque vasco. McKenna y Mika no cierran y el centro de Nico lo deja pasar Guruzeta. Campaña toca para dejar en una posición óptima el cuero a Sancet, que fusila a Ciliessen, Minuto siete de contienda y la UD lucia una fragilidad pasmosa en la retaguardia. Patrón común de conducta. La actuación del '8' amanllo fue una tragedia. Carrión lo retiró al descanso por Fabio.

La UD sigue en pañales. Las pérdidas son continuas y los laterales son dos autopistas hacia el infierno. Sufre en exceso un Mika irreconocible, fuera de posición. Marvin, por su parte, late atenazado. Es generoso en el ataque pero desbordable en labores de intendencia. Frenar a los Wilhams fue una prueba infernal. Costó sacar el balón desde atras -no es la especialidad de McKenna- y subidos.



UD Las Palmas. Hesseric Maryon Park, Alex Siza + J. Alex Mode Z. At + Milkenna Benne Rumica 71 Millia Marmol: Jose Campaña (Fablo Gonzáież 46') Javi Muñoz (Fabio Silva, 63'). Kirlan: Sandro Ramirez, Alberto Moregio: y Oli Mi Burnie (Mara, 77").

Athletic Club de Bilbao, Apprezabato see Mar. A cord to R. 77), Viviani, Pared to You Roll to James the Pra-The transfer of the terminal (high a not to an or " Ap William Alex ac el gue 1 y porká no child Mildel years are

> 0-1,-(7'); Orban sarver 0-2. (30"); Non-West 1995 1-2-(587); and if from part 1 3.-(76"): 1 in Parentes 2-1.-(83'): Ann. Market

Ortiz Arias (Comite Madrileño), Fin Fire or garling agrangers tion or feet as a suite on an

Mr. 5 5 an Every 43 habitary J. or arighted distant of a distant también el central Aix y mare.

25.908 espectadores.



Star Play Kirian Javi Moñoz Sandro McBurnie

> AND FRANCIS Cillessen

Hisa Marmel Muñoz 💍 Marlyin Park - Benito Rámirez Fablo C. Fable Silva

Mara

ESTADISTICAS ATHE MECHE 10 JES PA, WAS ERAS DE JUE 1 0 1

FALTAS 12 6 6 3 | 5 | 8 CORNERES 3 6 9

3 1 1 2

Amarilla para Jauregizar por un agarrón sobre Marvin Park y la acción de pizarra acaba con un pase de Kirian al tendido. Gran acción de Nico y el disparo de Sancet sale rozando el poste. Soberbia presión del Athletic, que dejó sin espacios a una UD carente de espiritu. Gran gesto técnico de McBurnie y la contra se marcha por el sumidero. Faltó velocidad, ritmo y carisma. Suarez fue amonestado por un gesto de pura desesperación. Se fue a la caseta por Alex Muñoz. A la media hora, mal espeje de Cillessen de cabeza y el balón. es propiedad de la sociedad de los Williams, Combinación de los hermanos y 0-2. Obra de Nico a pase de Iñaki. Seria ovacionado el campeón de la Eurocopa en un gesto de supina caballerosidad. Como devolviendo el aplauso de San Mamés por el 0-3 a la UD de Kresic con el tanto de Josico de cabeza.

Campaña quedó señalado y dejó su puesto a Fabio González en el descanso

La afición amarilla mostró su descontento y pitó ante la falta de precisión

0-2 y media hora para el horror. Doble cambio de Carrión, que acertó de pleno. Fabio González entró por Campaña. Un movimiento que se podía haber ejecutado a los 20 minutos. Además, Álex Muñoz saltó por Suárez. La zaga se reubicó con Marvin Park, McKenna, Mika y Álex Muñoz.

La dramática insistencia de la UD en iniciar el juego en zona comprometida cabreó y hartó al personal. Kırıan (52') vuelve a caer en la trampa y vuelve a recibu el cabreo. McBurnie perdió la chispa. En el 56', llegó la acción clave. Jauregizar ve la roja por un agarrón a Sandro cuando ponia la directa hacia el arco de Agurrezabala.

En esa misma acción de la roja, golazo de Sandro Ramirez. Valverde apostó por Prados y Vesga y Catrión tiró de Fabio Silva - retirando a Javí Muñoz-, que estuvo gris en la sala de máquinas. El Sandrazo dibujó un nuevo escenario y disparo de Fabio Gonzalez que roza el larguero. En plena furia carnonista, el técnico puso en liza a McBurnie, Sandro, Fabio Silva y Moleiro, Tres delanteros y el '10'. El luso dejó un gran remate de cabeza que fue desbaratado por el guardameta Agirrezabala.

En el 71', con la retirada de Nico, llegó la muestra de señorio. Luego llegó el 1-3 que dinamitó la épica. Lío en el área de Cillessen, desbarajuste e Iñaki conecta con Paredes que estaba solo en el segundo palo. Hay dos más del Athletic sin marca. Un autentico disparate (76'). Muñoz, a pase de Kirian, hizo el 2-3. La cruzada por la salvación exige la imposición del portería a cero. Otra cosa, es cortarse las venas. Solo hay que ver las cifras.

Sancet bate a Cillessen tras el primer desliz

El ngor defensivo de la UD duró siete minutos. Con un centro de Iñaki Wi lliams desde la derecha, Guruzeta dejó pasar el esférico y Sancet (8) hizo el 0-1 tras aprovechar un falio de Campaña (izquierda en la foto) En la imagen, Marvin Park (2), en el suelo, no puede evitar el 0-1 ante meta Cillessen ya superado.psix Ruz





Estreno alentador de Silva en el frente ofensivo amanillo con un remate de cabeza.

Sobre estas líneas, el delantero luso (dorsal 37), cedido por los Wolves, controla el balón bajo la presión de Vivian. Con un cabezazo que pudo significar el empate, su aparición brindó toneladas de energia a los amanilos. El estreno realizador debe esperar al estadio de El Sadar. | ANDRES CRUZ



Munoz, vuelta con goly dos posiciones

El lateral zurdo entró en el 46' por Suárez y anotó su primer tanto de amarillo en duelo oficial. Un centro de Kirian lo mandó a la red con un remate sutil de cabeza tras adelantarse al meta Agirrezabala, Jugó de Lateral zurdo 32 minutos y en el tramo final del partido, pasó al central diestro. En la foto, ante De Marcos. | ANDRÉS CRUZ

MOLEIRO

Incistvo. Tuvo en sus botas el 1-0 jus-

MC BURNIE

77 0 NOTA

Negado. Hari pasado cinco jornadas

y aun no ha marcado. Ayer ademas,

KIRIAN

Insuficiente Pitado por el publico en alguna acción, gozó de una oca sion clara. Estuvo mal con el baion.

**JAVIMUNOZ** 

REMA ES

0

63

NOTA

no participo tanto en el Juego. Mai:

to antes dei goi y luego lo intentó siempre, aunque no estuvo fino

# marca.





Errático. Casi cada tiro del Athletic fue gol. Fallo al salir tarde y mai en el segundo tanto de los rojiblancos

# MARVIN

| MIN.<br>90 | REMATES<br>0 | NOTA |
|------------|--------------|------|
|            |              |      |



Voluntarioso. Aunque no estuvo fi no en la primera parte, aporto fuer za y velocidad, y generó atención

## **ALEX SUAREZ**

| 4  | · * A ES | NOTA |
|----|----------|------|
| 45 | 0        |      |
|    |          |      |



Flojo. No estuvo en su linea habitual. Vio una tarjeta y se mostró algo des pistado. Sustituido en el descanso

# MC KENNA

| 77 | D | NOTA<br>1 |
|----|---|-----------|
|    |   |           |



Hundido, Reculó demasiado, con lo que hizo ai equipo muy largo. Bien por alto, pero superado en general.

ch maint

# Goleador

un misil suyo de falta directa que significo el 1-2 metro al equipo en el partido y corrigió una nefasta primera parte. En la segunda creo perigro. Suma tres tantos.

Min REI

el entrenador

REMATES NOTA

# CAMPANA

Empeorado. Siempre fue generoso.

en el esfuerzo, pero no estuvo acei

tado con el baión. Su peor partido

45 0 1



Superado. Ni creó ni destruyó. Hundido a nivel lisico, perdió la marca de Sancet en el primer gol, otra vez

# M KA MARMOL

| A  | 81.4 | NOTA |
|----|------|------|
| 90 | 0    | 4    |



Despistado, Empezó como fateral y estuvo fiojo. Luego jugo como central izquierdo y derecho, y mejoró



**Equivocado.** Repriró con Campaña como prvote y con Mika Marmot, quizá su mejor central, como lateral, y resulto faras. Recuñco en el descanso con los cambios, pero después de dos semanas evidenció que no ha encontrado una solución al problema defensivo.



Motivado. Supiente por tercera vez seguida, aportó fuerza y cordura en el lateral. Y un gol.



Atzevido. Rozó el gol con un disparo desde lejos y aportó equilibrio y más intensidad.



Actino. Livo di la della indexi di la considera della consider



**Correcto.** Se le vio atacar con cierto peligro. pero al mismo biempo se mostro impreciso.



Movil. Se movio por el centro del ataque, pero no logró disfrutar de ringuna pcasión.

Palco 21

Sandro, un

'romperredes'

dolido



Estampa del tercer gol del Athietic Club a la UD, en la que Paredes (segundo por la izquierda) remata solo tras pase de Iñaki Williams (d.). Moiss chuz

### Pablo Fuentes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pasó el primer parón internacional, al que precedió la dura caida en Mendizorroza por cómo fue de descorazonadora después de la buena imagen mostrada frente al Real Madnd, y la UD Las Palmas se mostró peor. En resumen, no hubo solución a nada de lo que Luis Carrión criticó de su equipo en la sala de prensa del recinto vitoriano. Si el técnico había instado a «ir a la guerra», a meter la pierna, a ser más contundente en defensa, nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario. El cuadro amanllo encajó ahora tres goles y ya lleva 10 en contra en cinco jornadas -sólo el Valladolid ha recibido más, 13. aunque siete a manos del Barcelona-, a una media de dos por partido, y así es imposible.

En todos, además, la UD pudo haber hecho mucho más por evitarlos, si bien conviene poner en valor la calidad de un equipo como el Athietic Club pese a que no llegaba pletórico después de un arranque con tan sólo cuatro puntos de 12. El técnico catalán volvió a detectar el problema, en este caso la falta de energia general, aunque en esta ocasión se atrevió a

La UD volvió a ser víctima de sus propios errores graves en defensa, esta vez frente al Athletic Club. La pasividad detrás, la misma que Carrión criticó en Mendizorroza, fue un lastre muy grande.

# Dos semanas, cero soluciones

La UD encaja tres goles por primera vez ante la pasividad alarmante de todo el equipo

ofrecer una garantia: «No va a volver a pasar».

Mas le vale a la UD cerrar su portería porque de lo contrario la empresa de salvar la categoria le va a resultar casi imposible. Mientras el entrenador aboga por el ataque continuo el equipo se desangra por la defensa sin remedio, mientras Campaña, una vez más superado por el partido, sigue sin llegar a tiempo ante las incorporaciones de los centrocampistas a los que tiene que marcar. Así ocurrió el primero gol, de Sancet.

En el segundo, después de que

el Athletic hubiera perdonado alguna ocasión más ante el bloqueo general de los jugadores amarillos tras encajar el O-1, la pasividad y la desgana fueron aun más evidentes: Cillessen salió más de lo que debía para despejar con la cabeza un balón que iba para Inaki, Nico cogió el rechace sin oposición alguna y de la misma manera avanzó hasta hacer una pared con su hermano y disparar a puerta con un toque sutil. Los jugadores de la UD, como pollos sin cabeza, fueron espectadores de lujo.

Luego, el equipo sólo reaccionó

cuando Jaureguizar fue expulsado en el minuto 56. Entonces el Athletic se echó hacia atrás, Aguirrezabala colocó mal una barrera y se tragó por el lado que cubria él el trallazo de Sandro, que hizo un golazo, aunque con ayuda. Y de repente Las Palmas se transformó, creyó en el empate y se fue a por él con alguno de los buenos argumentos ofensivos que ha demostrado tener, sin embargo, otra pifia volvió a ser letal.

Algunos buenos argumentos ofensivos quedan enmascarados por la fragilidad defensiva general

Era casi imposible defender peor la acción, una jugada a balón parado que acabó con un centro al segundo palo que recogió Iñaki completamente solo y que empujó a la red Paredes de la misma forma, mientras cuatro amanilos miraban por detrás. Dos semanas, cero soluciones. Y el equipo que baja un puesto. Ya hay urgencias.

# Fernando Canellada

andro marcó un golazo de falta de auténtico especialista en pegada. El gran canario disfruta de un buen momento aunque se confiesa «jodido» por las derrotas del equipo. Sandro, con tres goles ya, sobresale por la potencia de su pegada, tanta que el balón hizo un extraño en la falta y dejó al portero ro-Jiblanco boquiabierto. Recordaba el derechazo, según la historia futbolistica, al hombre que rompió la red. Paulino Alcántara Riestra, nacido en Filipinas en 1896, y pese a que se retiró en 1927, fue un goleador del Barça solo destronado por Messi. Se encumbró en un partido de España en 1922, en Burdeos, en un amistoso, como capitán, y en el que compartia almeación, entre otros con Zamora, Samitier y Meana. Desde aquel dia le apodaron 'romperredes' por un chutazo que quebró la portería. No será el caso de Sandro, peto el delantero se ha ganado el prestigio con el golpeo.

El viaje a la historia del balompié nacional no evita volver a la dura realidad. Otra derrota y van 219 dias sin conocer la victoria. Dos escenas vistas desde este palco reflejan la diferencia entre los conjuntos sobre el terreno. Un balón de Kırian que ya se colaba en la portería visitante salió de la misma línea al lanzarse el defensa Paredes. Por el contrano, en el último gol del Athletic, cuatro defensas amanllos quedaron clavados y dos atacantes solos antes Cillesen.

Conviene no acostumbrarse a los puestos de descenso en la tabla. Acaba provocando ansiedad y se sufren patologias colectivas. Frente al Madrid y, por momentos, ante los leones se han visto las dos caras del equipo, Murando a la buena, reverdecen los motivos de esperanza, si el equipo reacciona en lo que resta de LaLiga. Es largo el campeonato. El refuerzo de Fabio Silva, por ejemplo, añade razones para el optimismo. Los Luises, Carrión y Helguera, tienen la palabra.

En fin, el aplauso de la afición amarilla en la sustitución de Nico Williams refleja la generosidad de un publico que disfruta con el talento futbolistico y el juego de calidad, y, como no, la solidaridad de un pueblo acogedor.

# Mitad rojiblanca y mitad amarilla

El buen ambiente entre las aficiones de la UD Las Palmas y del Athletic Club de Bilbao fue una constantes antes, durante y después del partido en el que el cuadro vizcaino se impuso por 2-3. En los prolegómenos del choque las aficiones se mezclaron en la Fanzone y se vieron imágenes cunosas como la de esta seguidora -en el centro de la imagen contigua, acompañada por sus padres- con una camiseta mitad rojiblanca y mitad amanila en apoyo de sus dos equipos. Dentro del campo la cordialidad imperó en todo momento, como también a la conclusión del encuentro en distintos bares de Las Palmas de Gran Canana. Aficiones de 10. | P. F.



ANDRES RUZ

# Carrión dice basta: «Seguro que esto no volverá a pasar»

El técnico de la UD fue muy crítico con la imagen mostrada « «Ha sido la peor primera parte con diferencia desde que estoy en el cargo» « «Faltó energía», dice de los jugadores

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

De cabreo en cabreo. Ayer, Luis Camón explotó en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria. Harto de un senal de pecados. «Nos ha faltado energia en la primera parte; esto no puede ser y fue la peor desde mi llegada», valoró con crudeza. Esta tercera derrota en el campeonato le deja «enfadado con el mundo» y cuestiona la falta de «energia» de sus pupilos. Asegura que ha detectado lo que falla tras sumar dos puntos de quince.

No quiso justificarse, sobre el rendimiento de sus pupilos en los primeros 45 minutos y que dejaron un 0-2 en el marcador. «Con independencia del resultado hicimos una primera parte muy mala en numerosas facetas del juego. En la segunda parte, con un poco más de energia, pudimos acercarnos tras la expulsión. Pero el tercer tanto provocó que se nos fuese el partido», reconoció.

A la hora de establecer comparaciones, lo de ayer supera a la pesadilla de Mendizorroza -derrota por 2-0 tras un inicio carente de acierto-. «Es la peor primera parte peor de la temporada con diferencia. Lo fue por muchos motivos: situaciones tácticas, poca energia, demasiado impacto al recibir al gol (...) La primera parte nos lastra demastado. En la segunda fue mejot solo con un poco más de energla. Estoy enfadado conmigo y con el mundo porque esto es mejorable. Seguro que no volverá a pasar», valoró como titular

Sobre la circunstancia de recibir un tanto cuando el rival estaba en infenondad, admitió que fue más



Luis Carrión dialoga con Ernesto Valverde, ayer, al término de la quinta jornada del campeonato en Siete Palmas. Il MORES CRU.

# Valverde y la fortuna del tercero

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, destacó el «importante» triunfo de su equipo ante la UD Las Palmas (2-3), tras reconocer que su equipo tuvo que «sufiri» en la segunda parte y «tirar de oficio y solidandad» cuando se quedó en infenondad numenca, desde el minuto 56, por la expulsión del centrocampista Mikel Jauregizar. El técnico vizcamo dijo en rueda de prensa que dominaron en la primera parte, en la que llegaban «con mucho peligio porque robábamos el balón muy alto», pero advirtió a sus jugadores en el descanso que el partido podia cambiar, como asi ocurrió. Además, reconoció que tras el gol de Sandro tuvieron «fortuna» para marcar el 1-3 en una «acción aislada», y terminar sufriendo de nuevo con el 2-3 del equipo local. | Efe

doloroso los dos gole encajados en el primer tiempo. «Los dos primeros goles fueron demasiado fáciles. El primero en un saque de banda y el segundo en un desajuste. Cada vez que nos robaban dimos una sensación de fragilidad increíble. Hay que mejorar eso»,

# Un consejo al entorno

Camón hizo la fotografia del estado anímico del vestuario. «Ahora tenemos una sensación oscura por todo. Pero para mi los dos primeros goles son peores que el 1-3. El rendimiento de la primera parte la mejotaremos seguro». Sobre el estreno de los dos Fabios, González y Silva, les puso buena nota.

\*Los debuts de Fabio y Fabio Silva nos dieron energía. Necesitamos eso: energía». Y matiza que quiere un jugador vertical, pero con la bandera del ngor «El fútbol tiene que ser vertical en algunas ocasiones, no siempre Eso no nos tiene que hacer defender mal. No estuvimos bien en los duelos y nos faltó energía». Recuerda que tras siete fechas ligueras, restan 33 y un amplio margen de mejora.

«La verticalidad no implica que tengas que defender mal; no estuvimos bien en los duelos»

Sobre los pitos: «Es normal yo hubiese hecho lo mismo; si estás acertado, la grada se activa»

"Todo lo podemos cambiar, modificando situaciones tácticas y piezas. Cuando logremos resultados estaremos mejor en el juego interior». Y recuerda que es necesario levantar el ánimo. "Eso no me gusta. En la vida te pueden pasar cosas muy malas, pero no puedes agachar la casa. Nosotros atacamos y tenemos ocasiones de gol. Si nos marcan no podemos pensar que es grave Porque el primer gol ha hecho que llegara el segundo gol. Eso no puede ser».

Pide combatir la fragilidad mental, «Todo está basado en el aspecto mental. Se dio un partido incómodo desde el inicio. No estábamos bien y nos sentimos tristones porque no teníamos el balón. En los partidos no van a pasar siempre las cosas que queremos. En Leganes no fue así, pero luego nos fuimos del partido. Eso no puede ser». No se obsesiona con el dato de los 219 días sin ganar, «Hay que desdramatizar», Y entiende los pitos: «Es normal, yo hubiese actuado igual».

# Sandro: «Nos falta hacer un poquito más de lo que estamos haciendo»

«En lo personal está muy bien, pero en lo colectivo llevamos mucho sin ganar, la gente se lo merece», señala el pichichi de los amarillos

P. C.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Otro gol de Sandro Ramurez, el tercero de la temporada, y tampoco sirvió para que el equipo ganase. Una seguia que empieza a preocupar de la nueva UD de Luis Camón. El delantero grancanario fue claro tras la derrota frente al Athletic en el Estadio de Gran Canana «El equipo está haciendo las cosas bien pero esto es Primera División y parece que nos falta hacer un poquito más de lo que estamos haciendo. En lo personal está muy bien pero en lo colectivo llevamos mucho sin ganar, nuestra gente se lo merece».

\*Parecía que lo teniamos cerquita con el 1-2 pero en una jugada aislada entran de segunda línea solos y nos meten el tercero. Con ese golpe volvemos a marcar y bemos intentado hasta el final, es lo positivo con lo que nos tenemos que quedar. El equipo tiene ese espíritu ganador», resumia el choque frente a los bilbainos.

Sandro Ramírez, sobre la reac-

ción de la UD en la segunda parte, apuntaba que «somos un equipo muy valiente». «Nosotros lo tenemos muy claro. Este año estamos teniendo muchas más ocasiones porque somos un equipo que busca la portería desde el principio. En la primera parte no hemos sido nosotros y nos ha mermado un poco, pero hay que quedarse con la actitud positiva de la segunda parte. Hemos seguido intentándolo hasta el final», relató el delantero grancanario, que en los personal está teniendo un gran inicio.

# La UD, penúltima con un punto de ventaja sobre el Valencia, 'farolillo rojo'

Los amarillos visitan el próximo sábado a Osasuna, que esta noche juega en Vallecas

P. C.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La derrota de la UD Las Palmas frente al Athienc Club (2-3), la primera que encaja el conjunto amarillo como local en esta nueva temporada «igualaba frente al Sevilia y el Real Madrid», deja a la escuadra grancanaria en el penúltimo puesto de la clasificación de Lalaga EA Sports con dos puntos. El cuadro que dirige desde el banquillo Luis Carnón

saca un punto al Valencia, el farolillo rojo de la tabla, que como los insulares no conocen la victoria en las cinco jornadas disputadas hasta el momento.

En la sexta fecha del campeonato, a la UD le toca jugar en un feudo caliente para los que lo visitan el sábado, El Sadar de Pamplona, el feudo de Osasuna. El equipo navarro se mide esta noche en Vallecas al Rayo. La pasada campaña, los grancanarios arrancaron un punto alli. LaLiga EA Sports

# El Barça de Flick, un ciclón

El líder, con una exhibición de dinamismo y arte, arrasa al Girona en Montilivi « Lamine Yamal vuelve a brillar con dos goles en siete minutos « Olmo y Pedri completan la goleada

# Girona Barcelona

Girona: Gazzan ga; Frances (Arnau, 85'), David López, Blind, Miguel; Solis Ivan Martin; Bryan Gi. (Asprilia, 54'), Tsygankov (V. de Beek, 69'), Danjuma "Portu, 55"); y Abel Ruiz (Stuani, 69"). Barcelona: Ter Stegen: Kounde, Cu barsi (Hector Cubarsi, 61'), Iñigo Martinez, Balde, Pedri (Pau Victor, 69')

Marc Casadó; Lamine Yamal (Martin, 92'), Dani Olmo (Eric, 61'), Raphinha: y Lewandowski (Ferran Torres, 691) Goles: 0-1.- (30'): Lamine Yama 0-2.- (37'); Lamine Yamal, 0-3.- (47'); Dani Olmo, 0, 4.- (641); Pedri, 1-4... 180'); Stuani.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité gallego). Expulsó a Ferran Torres (86'), de Barça, Amonesto a los locales Bryan Gil, Portu y Stuani; y a los visitantes Pau Victor y Lamine Yama!

### Francisco Cabezas

Los sueños prohibidos nos definen. Xavi Hernández, antes de serdespedido del Barça, pensó que llegaria el dia en que sus jugadores se colocaran bien sobre el campo. Que serian solidarios en las ayudas. Que presionarian como si les fuera la vida en ello. Y que, sobre todo, emocionarian a una afición harta de promesas, propaganda y, sobre todo, de mentiras.

En Hansi Flick, su sustituto en el banquillo, no hay artificio alguno. Ni promueve revueltas ideológicas, ni se deja intimidar por los que antes pedian títulos, y ahora solo paz y comprensión. Ser un entrenador que utiliza los pies para tenerlos sobre el suelo, no para patear carteles, le ha permitido construir un Barcelona dominado por la lógica. Bello, ambicioso, pero si, totalmente lógico.

Así que el Barca, que encajó un 2-4 y un 4-2 la temporada pasada, pasó esta vez por encima del Girona en un Montilivi donde el técnico alemán del cuadro azulgrana se pernutió firmar una obra impoluta y donde ninguno de sus titulares desentonó. Porque no es este un equipo que dependa de los solistas, sino del equilibrio de sus instrumentistas, Cubarsi e Iñigo Martinez viven mucho más tranquilos porque, unos metros más allá, Casadó y Pedri tienen el partido en la cabeza y en sus pantorrillas. Koundė y Balde ofrecen profundidad, pero sólo cuando toca. Raphinha ha aprendido a ser útil incluso cuando no marca. Mientras que Lamine Yamal, claro, sólo tiene que ser él.

Lamine provoca adicción. Convierte lo episódico en habitual, la genialidad en rutina. Y te fuerza a soñar con una vida en la que las cosas, si, pueden acabar bien, Yamal, a quien aún le afeaban que no equilibrara su prematura grandeza



Lamine Yamal celebra sonnente uno de los dos goles que anotó para el Barça ayer en Girona. Exvidentes

con más goles, marcó dos al Girona. Pero lo más importante, por supuesto, no fue eso. Sino la tranquilidad con la que lo hizo, obligando a los espectadores, pero también a los rivales, a detenerse mientras él concretaba lo que tenía en mente Mientras, continuaba convenciendonos de que este tiempo comienza a ser ya suyo.

Habrá quien acuse al defensa David López de haber comendo un error de principiante al querer sacar el balón murando musarañas. Habrá quien le diga que fue una torpeza. Pero quizá habria que reparar en la habilidad ajena, en cómo el joven astro culé, con la puntera de su bota izquierda, le quito la pelota, la hizo circular entre sus piernas, y dejó que se abrieran las puertas del paraiso con la tranquihdad con la que uno espera a que se abran las del Mercadona. Con un abanico de opciones por explorar, el delantero del Barça optó por la cordura, colocando el cuero con extrema dulzura en el rincón.

# Dishlate

Pasada esa media hora en la que el Barça estaba bordando el fútbol, Lamine volvió a asomar para demostrar que su equipo no se calma en ventaja, sino que se excita aun más. Raphinha tiró un centro a balón parado y los jugadores azulgranas, quizá algo pillos, quizá conscientes de que el Girona tiende a

desatender la frontal del área, dejaron a Lamine que se fuera solo hacta aquella zona. La intuición tenia su razón de ser Los futbolistas de Michel defendieron su corazón. pero descuidaron lo que pasaba frente a sus nances. El olfato lo puso Lamine, que con el interior de su zurda, y entre piernas y corpachones varios, dingió con el intenor de su zurda el balón a la red.

Quizá el Girona tuviera una última oportunidad para rebelarse. Alfilo del descanso, Bryan Rinz, que por momentos pareció el valiente que se puso frente a los tanques chinos en las protestas de la plaza de Tiananmén de 1989, remató al cuerpo de Ter Stegen con todo a favor. Y justo después, Iñigo Martínez saltaba de espaidas y con los brazos abiertos. El árbitro del partido, Muñiz Ruiz, señaló penalti. Pero el VAR le invitó a que acudiera al monitor, porque alli podria ver cómo la pelota venia rechazada desde el cuerpo de su compañero Balde, lo que invalidaba la infracción.

Así que a Flick se le paso rápido el cabreo, y no tuvo más que ver cómo su equipo, repleto de demomos insaciables, zanjaba la tarde en el primer cuarto de hora del segundo tiempo. Antes de que Dani Olmo tuviera que pedir el cambio por molestias físicas, encontró tiempo para continuar con su buenaventura. El martillazo sin ángulo con el que firmó el 0-3 tras un pase

largo de Koundé habló de muchas cosas, especialmente de la confianza de un jugador que encaja como un guante en la estructura de Flick.

# El mejor Pedrí

También tiene mucho que agradecer Pedri al técnico alemán, y tambien a ese plan fisico que le està permitiendo olvidar las penurias que amenazaban con descarrilarle El ex de la UD, que supo descifrar esa viveza con el balón que distingue a Casadó, aprovechó la formidable asistencia del canterano para sentar a Gazzaniga y tomar el cuar-

Es tal la supenondad que està demostrando este Barça que incluso le sobró la ultima media hora, justo ese tramo que, en otros tiempos, se convertia en un survivir Los cambios desnaturalizaron a los azulgranas un buen rato, de acuerdo. De ahi que el Girona se permitiera el pequeño consuelo de marcar un gol gracias a Stuani, indetectable para Eric García, o que Ferran Torres, que habia sustituido a un Lewandowsko que falló dos ocasiones claras a bocajarro, fuera expulsado por plantarle la plancha a Yáser Asprilia en una acción absurda.

Nada que turbara a un Barca que ha ganado sus primeros cinco partidos de Liga. Y que, sobre todo, se ha convertido en un equipo creible. Un equipo de verdad.

# El Celta sobrevive al acoso del Valladolid en Balaídos

# Celta Valladolid

Celta: Guarta: Javi Rodriguez (Aldoo, 88'), Jai-son (Marcos Alonso, 75'), Starfelt, Mingueza, Beitran, Hugo Sotelo (Damián, 68'), Hugo Alvarez; Aspas, Pablo Durán (We tiot Swedberg, 75') y Borja Iglesias (Douvikas, 68')

Valladolid: Hein, Luis Perez. Comert (Junic, 63"), Cenk, Lucas Rosa, Amallah (Kenedy, 86'), Mario Martin, Kike Perez (Meseguer, 46'); Chaki (Ivan Sanchez, 46'), Amath (Raul Moro, 46.) y Latasa. Goles: 1-0.- (21): Hugo Alvarez 2-0.- (35'): Borja lg esias. 2-1 (50'): Moro. 3-1.- (91'): Douv-kas. Árbitro: Hernández Maeso (comité extremeño). Expulsó con farieta rola directa al visitante Mario Martin (81) por una dura entrada sobre Swedberg, Amonestó a Hugo Aivarez, Hugo Soteo y Javi Rodi, guez, por parte de

Ceita, y a Lucas Rosa, Chuki.

del Reai Valladolidi

Amailah, Jurk y Latasa, por parte

### Efe VIGO

El Celta se mantiene invicto en Balaidos después de derrotar por 3-1 al Valladolid, al que sostuvo en el segundo tiempo con un notable ejercicio defensivo para conservar los goles de Hugo Álvarez y Borja Iglesias, antes de que Tasos Douvikas sentenciase en la prolongación cuando su equipo jugaba con uno más por la expulsión de Mario Martín

El Celta, en el inicio, tenía salida desde atrás y profundidad en las bandas. Por la izquierda liegó el primer gol. Una pérdida de balón pucelana permitió que el brasileño Jailson conectase con Hugo Álvarez, que tras una pared, se marchó del defensa con un caño y anotó de disparo cruzado.

El 1-0 no hizo reaccionar al Valladolid, golpeado nuevamente en el minuto 35 por Borja Iglesias, que ya suma tres goles. El exdelantero del Betis estuvo más rápido que los defensas para recoger el rechace del portero Karl Hein al disparo de Aspas.

Raul Moro, nada más arrancar el segundo acto, cambió la dinamica del encuentro con el 2-1. Al Celta le entraron las dudas, y el Valladolid empezó a tener el control del juego.

El cuadro pucelano, cuando achuchaba, se quedó con diez. El Celta marcó el tercero, pero fue anulado por fuera de juego de Marcos Alonso, Poco después, un gran pase de Aspas lo culminó Douvikas para el 3-1.

LaLiga EA Sports

# Gallagher y Julián ya son soldados de Simeone

Los fichajes más caros del club del verano se estrenan como goleadores ante el Valencia

# Attético de Madrid Valencia

Atlético de Madrid: Oblak, Elorente, Le Normand, Gimenez, Azpilicueta (Reinildo, 76'), Lino (Riquelme, 66'); De Paul (Correa, 60'), Koke, Gallagher; Griezmann (Giuliano Simeo ne, 76'), Sorioth (Julian Arvarez, 60').

Valencia: Mamardashvik, Fourquier (Jesus Vázquez, 71'), Mosquera, Tarrega, Thierry; Hugo Guillamón (Barrenechea, 46'), Pepelu; Diego Lopez, Guerra (Germán, 80'), Rioja (Tenes, 71'); Dani Gómez (Martin Tejon, 80').

Goles: 1-0.- (38'): Gallagher, 2-0.-

(54'): Griezmann. 3-0.- (93'): Jul an Alvarez

**Árbitro:** Soto Grado (Comité riojano). Amonestó con tarjeta amaril a al local Koke, y a los visitantes Tarrega y Hugo Guolamon.

# Daniel Gómez

MADRID

Aunque es seguro que no lo sabian, Conor Gallagher y Diego Pabio Simeone estaban destinados a unir sus caminos en algun momento. Y eso que es posible que, junto a Kietan Trippier, el recién fichado sea de los pocos ingleses que ven con buenos ojos al *Cholo* después del mítico episodio del pisotón a Beckham cuando el técnico argentino aún era jugador. Pero eso fue hace ya 26 años, en 1998, y Conor nació ya en el nuevo siglo, así que no llegó ni a verlo. Y no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo.

Asi que Gailagher ha decido dejar de lado las rencillas de la aspera relación Argentina-Inglaterra y enrolarse a pleno desde el primer dia en las filas de Simeone. Y apunta a ir subiendo rangos en el escalafón a base de derroche y de goles, como el que abnó la lata en la victoria del Atlético ante el Valencia. Da la sensación de haber encontrado en Madrid y en su nuevo técnico el ecosistema idóneo para explotar como futbolista y llegar a cotas incluso más altas de las que habia llevado a su futbol en ese Chelsea de entreguerras del que salió este verano.

Coreado en la grada y alabado por su entrenador a partes iguales desde el primer dia, tiene unos metros por delante en el campo, si es que lo necesitara, que no lo parece, el ejemplo perfecto de lo que puede ser su estancia Madrid. En Griezmann, el otro goleador de la noche (suma y sigue) tiene el espejo de lo que puede elevar a un futbolista Simeone. Entre los dos resolvieron un partido plácido para los rojiblancos, que siguen a cuatro puntos del hiderato.

El partido era, como todos desde que el Barça ha optado por im-



Gallagher delebra con Librente su gol, ante la decepcion de Mamardashvili. Est

primir un ritmo de infarto con pleno de victorias, otra trampa. Aunque en este caso, algo benévola. Enfrente estaba un Valencia que, sin delanteros tras el caso Rafa Mir y la lesión de Hugo Duro, apenas inquietó a los rojiblancos durante todo el choque, y acabó cayendo de maduro en cuanto recibió el primer tanto.

Griezmann completa la goleada de los rojiblancos ante un adversario que se muestra inoperante

Un gol que, por otro lado, templó a un Atlético que parecía vivit, hasta el minuto 40, un deja vú de lo que fue el partido contra el Espanyol. Buen juego, ocasiones, dominio, pero poco acierto con un Sorioth renegado con el gol, fallón en el mano a mano y en el remate. Pero cuando casi se enfilaban los vestuanos el inglés aprovechó un gran balón filtrado de De Paul para con la llegada desde segunda linea, una de sus especialidades, batir a un Mamardashvili vendido y finiquitar la contienda con su gol, porque el partido se acabó con el primer golpe.

Lo certificó Antoine Griezmann nada más arrancar la segunda parte con un gol de listo, otro de tantos en su cuenta, aprovechando un mal remate de Lino para mandar el balón a la jaula. Y de paso, permitió a los suyos descansar antes de afrontar el rubicón que se viene en los próximos días.

A todos menos a Julián Álvarez, que tras cruzar el charco y salir desde el banquillo se estrenó como goleador tras una gran jugada de Riquelme y abnó la lata de una cuenta goleadora que se espera, a tenor de lo pagado por su fichaje al City, crezca mucho desde este mismo momento.

# El Real Madrid se queda sin Brahim tres meses por una lesión

Efe

MADRID

Las pruebas a las que se sometió Brahim Díaz ayer confirmaron la lesión muscular que sufre el atacante del Real Madrid en el abductor derecho, que le dejará fuera de los terrenos de juego por un periodo cercano a los tres meses.

El malagueño sintió la lesión muscular en la primera parte del encuentro ante la Real Sociedad del sábado, en el que disfrutaba de su segunda titulandad del curso, en una acción en la que conectaba con Kylian Mbappé. Intentó continuar en el partido durante varios minutos pero a los 25 tema que ser sustituido por el brasileño Rodrygo Goes.

La resonancia magnética a la que sometió pasadas unas horas confirmó el peor de los pronósticos y la rotura de mayor gravedad. El futbolista venía de 
jugar con la selección de Marruecos dos encuentros y ampha la plaga de lesiones que está sufriendo el Real Madrid en 
el arranque de temporada.

Se suma en la enfermeria a David Alaba, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos, ampliando a cuatro las bajas confirmadas que sufrirá Carlo Ancelotti en el primer partido de la Liga de Campeones ante el Stuttgart. Están a punto de salir de ella Jude Bellingham y Aurélien Tchouamèni, mientras que la revisión médica realizada a Éder Militao confirma que sufre «pequeñas molestias en la pierna derecha», pero ningun percance en la rodilla operada.

# LaLiga Hypermotion

# Pepe Mel sustituye a Óscar Cano en el banquillo del Tenerife, colista

Garrido sorprende al granadino con una llamada para comunicarle el despido � El ex de la UD vuelve al club tinerfeño 22 años después

M.D.

SANTA CRUZ DE TENER FE

Cae Óscar Cano, llega Pepe Mel. El entrenador madrileño esel nuevo jefe del banquillo del CD Tenenfe, que se convirtió ayer en el primero de los clubes de la Hypermotion en destituir al técnico con el que comenzó la temporada. El baggie raquítico del granadino, con

tan solo un punto en el casillero sobre 15 posibles y colista de Segunda, precipitó la decisión del máximo accionista del club blanquiazul, José Miguel Garrido, que se ocupó personalmente de comunicar el despido.

Ni Mauro Pérez, el director deportivo, ni Paulino Rivero, el presidente, eran partidarios de un cese exprés. Tras asegurar la pasada semana que «nadie tiene crédito ilimitado», el mandamás madnleño apuesta por cortar el cable del 
entrenador en visperas de una 
manifestación que se prevé masiva contra el modelo de gestión 
que abandera; y lo hace con el 
equipo como farolillo rojo, aún sin 
triunfos después de cinco intentos (ante Eldense, Almería, Cádiz, 
Racing de Santander y Eibar).

Pep Mel, ex de la UD Las Palmas, era favorito para reemplazar a Cano desde hacía dias. Su nombre ya estuvo sobre la mesa en una reunión reciente entre grandes accionistas. Ellos ya teman la información de que, si finalmente se prescindia de Cano, el madrileno sería el escogido. A su favor, su conocimiento de la institución y la Isla -entrenó al CD Tenenfe en Primera en la campana 2001/02-, su vasto recorrido en los banquillos y sus expenencias de éxito en esta misma categoria (ascendió dos veces con el Betis). Su llegada está prevista para hoy mismo con la intención de modificar el pian de trabajo establecido por Cano para esta semana; y con el propósito de dar un giro a la trayectoria enfática del Tete

# La quiniela

| All Charling                        |
|-------------------------------------|
| _ No. 107,05                        |
| drawn post                          |
| a M a c                             |
| of 101 0 to 10                      |
| 1. A                                |
| First open of                       |
|                                     |
| Are A. M. A.                        |
| 4.C Y                               |
| La. Warten Virginia                 |
| a see al A                          |
| Land to the second of the second of |
| u weed to get an                    |
| 4. Me af, a Moesco                  |
|                                     |

Grona-Barcetona .- M

6) escrutimo de la 64 jornada se conogel a jiras el Rayo vallerano disasuna



# SEPTIEMBRE SEL

VERANO.

EVITALA MASIFICACION

MEJORES ...
PRECIOS...

# 

After the state of the







# LAL.GA EA SPORTS

# Beins Legares 20 More 3 B3 22 E 2010 A 200 3 3 3 Standard Rear Madrid 22 Chilary 0.00 2 Chilary

| y # 4 60s1           | ,                |
|----------------------|------------------|
| Osasuna-Las Palmas   | 5, 15:11         |
| Y2                   | at a distance of |
| Rea Made - Laseryo.  | 5                |
| Jb                   | []               |
| A To                 |                  |
| Variable by a series | C                |
| R V J                | £                |
| R.,                  |                  |

| 19911730W54.   | Barre or a         | 4  |
|----------------|--------------------|----|
| Sandro         | Las Palmas         | 3  |
| . F · 1        |                    | 3  |
|                | 3                  | _3 |
| ALL . E        | 4                  | 3  |
|                | 5                  | 3  |
|                | -                  | 3  |
| Acres 10 acres | 4                  |    |
| 8              | - 11114            |    |
| N. No.         | er of the later of |    |

|    | Equipo         | PE06. | J    | G   | Ε | P  | F  | C  | G   | Ε     | p        | F   | C  | G    | E   | p  | F   | C   |
|----|----------------|-------|------|-----|---|----|----|----|-----|-------|----------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|
| _  | Agreeiona .    | ,5    | ٠    | 5   | n | 0  | .7 | 4  | 2   | 0     | 0        | 9   | 1  | 3    | 0   | 6  | 8   | 3   |
| >_ | Rea. Matd      | 1.    | 4    |     | 4 | 0  | 9  | 2  | ,   |       | ·<br>151 | 5   | 0  | ,    |     | :. | -5  |     |
| 3  | At., Madr.d    | - 1-  | c, . | .3  |   | ٠, | 9  | 2  |     |       | . 0      | ć.  |    |      | )   | €. | 3   |     |
| 4  | Vicini Ed.     | 4.5   |      | 2   | , |    | ,1 | 8  |     | -     |          | ć.  |    |      | +   | C  | 5   |     |
| 5  | Celta          | 4     | 5    | 3   |   | L  | 4  | 1. | 3   |       | )        | -8  | 3  |      | U   | L  | 5   |     |
| 5_ | Alavés         | 7     | 5    | - 2 |   |    |    | 0  | h   |       | 3        | - 2 | 6  | 1    | 0   | L  | 5   | t   |
| 7  | Girona         | 7     | 5    | - 2 |   | _  | 8  | 5  |     | _     |          | Ę   | 4  | 1    |     | 1  | _   | 4   |
| 3  | Alhietic Club  | z     |      | 2   |   | L  | E  | ٥  |     |       |          | - 2 | 2  | 1    | (   | 1  | 4   | 4   |
| )  | then you       | 1     |      | - 3 |   |    | 5  |    |     | -     | - (      | - 5 | 4  |      |     |    | C   |     |
| j  | Chahund        | ,     | 4    | - 3 |   |    | 5  |    |     |       | _2_      |     | 5  | ,    |     | 1  |     | _ 5 |
| _  | Bel.5          | 5     | 4    | 1   |   |    | ,  | 3. |     |       | _ы_      | . 3 |    | 3    |     | 1  | G.  |     |
|    | Manual La      | 5     |      |     |   | 2  |    | 4  | Ų.  | -     |          | - 2 | 3  | 1.   | .5. | .1 | .1  |     |
| _  | Seville        | 5     | 5.   | 1   | 4 |    | 4  | ο. |     | - 6   | 2        |     | 4  | . sr |     |    | - 2 |     |
| 4  | Legal to       | . 5   | 5    | 1   |   |    | 2  | 5  |     | 2     |          | - 2 |    |      |     | 1  | 1   |     |
| 5  | Regulation :   | 4     | 4    | 1   | _ |    | 4  | 5  | G   | J     | _        | 1   | 2  | 1    | £   | 1  |     |     |
| L. | Att and a side | . 4   |      | 2.  | _ | _  | 3  | 6  | i   | J     | ٠        | - 1 | 13 | Ł    | £   | C  | 1   | - ( |
|    | you not 1      | 4     | ,    |     |   |    |    |    |     | _     | 3        | 1   | )  | ٥    | u   | ے  | 3.  | т   |
| В  | actale         |       | 4    | -0  | 3 | 4  | 1  | 3  | - 6 | - In- | ÷        |     | 4  | - 4  | 4   |    | 1   |     |
| 9  | Las Palmas     | 2     | 5    | 0   | 2 | 3  | 6  | 10 | 0   | 2     | _1       | - 5 | 6  | 0    | 0   | 2  | 1   | - 4 |
| 0  | Yellow 3       |       |      | - 0 |   | 4  | 3  | 10 | t   |       |          | 2   | 3  | -    | t   | 3  | 1   | 7   |

|                   | Aures | Metic D | Mad 1 | Population | BM 4 | (All 3 | 6s. a vol. | of Ho | P(t,) " | Las Palmas | chants. | PARAMEN | - stelled | Out-Tollar | Rea Major of | t politi | F11 7615 | Walte and | Valladobil | Name of |
|-------------------|-------|---------|-------|------------|------|--------|------------|-------|---------|------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
|                   |       | 13      | 4     | 44         |      |        |            |       |         | 3          |         |         |           | 344        | Me           | Ric s    |          |           |            |         |
| Ai ses            |       |         |       |            |      |        |            |       |         | 2-0        |         |         |           | 7          |              |          |          |           |            |         |
| Atmitis to it     |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| Ar M. Tu          |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| Pa er a           |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| He as             |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| pita              |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| [ .g .] ( V ) ( ) |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| ( 11)             |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| Grind .           |       |         |       | - 4        |      |        |            |       |         |            |         |         | 4         |            |              |          |          |           |            |         |
| Las Paimas        |       | 2-3     |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            | H            |          | 2-2      |           |            |         |
| 4844              |       |         |       |            |      |        |            |       |         | 24         |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| Ma sa a           |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| ir) hi d          |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| hay verify and    |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| Rend West         |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| Real solice 1     |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| Sevila            |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| Amilian, 3        |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| y Midderti        |       |         |       |            |      |        |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |
| 4 12 52 11        |       |         |       |            |      | 4      |            |       |         |            |         |         |           |            |              |          |          |           |            |         |

# LALIGA HYPERMOTION

| 20:3003 DROOT VO    |
|---------------------|
| time to the         |
| E                   |
| V . r . r . 5       |
| Kanada i            |
| M                   |
| y ,                 |
| b , a . =           |
| <u> </u>            |
| L F. J S J. 2       |
| A . T 10 . L . O. J |

| Graneda <b>W</b> aleka | V. 14:40  |
|------------------------|-----------|
| frt                    |           |
| f. a a la lulu         | 4. 4      |
| JH 7 W. L              | 3         |
|                        | ς '       |
| F.F F ., K             |           |
| (aztaz _               | [         |
| 4 . H. (B              |           |
| E 4 (e)                | _ P = 3E_ |
| A THE GALLS            | 0         |
| there is a second of   | N. P. N.  |
|                        |           |

| M. To Soberon | Zeragoza                            | - 4 |
|---------------|-------------------------------------|-----|
| Ast. Sal.     | Hav. of                             | 4   |
| A181          |                                     | 2   |
| v . 4 d lt.   | Jan. 3                              | - 2 |
| E ++ uta      | him ng Ol Ji                        | Ţ,  |
| м ж А д.      | ?                                   |     |
| C. M          | t · · · · · · · · · · · · · · · · · | +   |
| A if C        | म विकेश                             |     |
| B1 _,u        | chys .                              | - 3 |
| harra         | Delegio                             |     |

|    | Equipo    | Ptos. | 3   | G   | E   | p   | F | С   | G        | Ε   | р  | F   | C   | G   | E   | P   | F   | C   |
|----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|---|-----|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | levable   | J.    | ٤,  | 3   | 2   | 0   | 9 | 5   |          | +   | 2  | 4   | 2   | . 2 | 1   | 6   | 5   | _3  |
|    | 8. 8      | 1.    |     | ,   | L   | 2.  | 9 | 5   |          | 2   | 3  | 5   | 4   | L   | - ( | 0   | 4   |     |
| >  | £         | . 14. | , , | - / | 2   | €   | 7 | 4   | 7        | ļ   | 0  | 4   | ٦   |     | 1   | Ç   | 3   | 2   |
| 1  | 2- 23,-29 |       | 5   | 3   | +   | _   | 9 | 2   | +        | 9   | Q  | 3   | 0   | 2   | 1   |     | 6   | 2   |
| ,  | H b       | نبد   | ,   | 3   | _   | +   | 7 | Ę,  |          | 2   | 4  | 4   | 3   | ,   | a   | 0   | 3   | +   |
|    | Mariana   | 9     | ٤.  | - 2 | ,   | 0   | 6 | 4   | ,        | 4   | )  | 4   | 2   | 0   |     | 0   |     |     |
|    | M. 2      | 3     | 5   | 2   | 3   | C   | 4 |     | 1        |     | 3  | ,   | · · | J   | L   | U   |     | Π.  |
| _  | Hatter in | . 9   |     | 3   | - 0 | 2   | 6 | 4   |          |     |    | 2   | 2   | 7   | -0  |     | - 4 | - 2 |
|    | 1.1 30    |       | 6   | 2   | 1   | 2   | 5 | 6   | 2        | 0   |    | 4   | 3   | 0   | 4   | 1   |     |     |
| r  | E L       | 7     | 0,  |     | +   |     | 4 | 6   |          | )   | ,  | 2   | 3   |     | - ; | - 1 | 2   |     |
| L  | , /       | n     | 3   | 1   | 5   | 11, | 6 | 8   | ٤.       | . ? | ٠, | - 2 | 6   |     |     | (.  | 4   |     |
| L. | A Jack    | . 5   |     | 2   | Ų.  | 3   | 4 | 6   |          | į,  | ,  | _1_ | 1   |     | _0_ |     |     | ш   |
|    | y 4       | 5     |     | 1   |     | 2   | 5 | 5   |          | 1   | _  | 4   | 3   | 0   | _   | 1   |     | Ш   |
| 4  | h 1 3     | 5     | -4  |     |     | +   | 4 | 4   | i        |     | ۵  |     | 1   | F   | -   | 1   | 1   | Ш   |
| L  | , . 1     | ,     | 3   | ,   | -   | ,7  | 5 | 0   |          | ,   |    | 4   |     | )   | 0   | . ? | +   |     |
| ŗ  | 21 2      | 5     | ,   | 1   |     |     | 0 | Į.  | €.       |     | 1  | 3   | 0   |     |     | v   | - 3 |     |
|    |           | - 4   | 4   | 1   |     | 2   | 3 | 4   | <u> </u> |     |    | 1   | 3   | i i | 0   | 1   | -6  | ш   |
| 0  | · ·       | 4     | 1   | 1   | 1   | 3   | 1 | ь   | 1        | _   | _  | 5   | 4   | 0   | Q   | 2   | 0   | į,  |
| 2  | De        | 4     | 5   | +   | +   | 3   | 3 | b   | _        | )   | ,  | - 1 |     | 0   | Į.  | 2   |     | 4   |
| þ  | R.,       | 1     |     | )   | 3   | .2  |   | 4   |          | ,   |    | 2   | 5   | )   |     |     | 0   |     |
|    | . o       | 3     |     | 1   | -0  | 4   | 4 | - 8 | - (      | Ġ   | E  | 1   | 3   | h   | _   | 7   |     |     |
| L  | Ja. 12 2  | - 4-  | 2.  | į.  |     | 4   |   | 7   |          |     |    | w   | 4   |     |     | 2   |     | 4   |

|              | CA CASE | ATTENS | 20 | ماأخزا } | ( SI THERMA | to application of | Erfoll a 4 | UNE STATE | E Plu | 3(1) | dynauto 3 | PERMIN | H-PKG | April 100 | Please. | Meanips | Derivery | Rav g | PACEFOR H | Sporting | Timente | 17 法电子 |
|--------------|---------|--------|----|----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------|------|-----------|--------|-------|-----------|---------|---------|----------|-------|-----------|----------|---------|--------|
|              |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       | _         |          |         |        |
| A            |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| 4 1          |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| P 8.         |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| 6 4          |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         | 149    |
| C) glad      |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| 4            |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| [4 4 4       |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| 1 day        |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| k=u          |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| Luci         |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| u (5) y (2)  |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| Hintory      |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| Later of the |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| M            |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| M            |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| O            |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| H &          |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| R 5 + 4      |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |
| · × 5        |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       | L         |         |         |          |       |           |          |         |        |
| † + +        |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          | ٠,    |           |          |         |        |
| Za aga o     |         |        |    |          |             |                   |            |           |       |      |           |        |       |           |         |         |          |       |           |          |         |        |

# FR MERA DIV S ON FEMENINA

|           | Equipo              | Ptos. | 1  | G   | £  | p  | F  | Ċ   | G   | E  | Ρ   | F  | C   | G   | É        | p  | F   | c   |
|-----------|---------------------|-------|----|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----------|----|-----|-----|
|           | R Madeid            | 6     | ш  |     | ¢  | Ġ  | 8  | J1  |     |    |     | 3  | 0   | Ш   | ,        |    | r.  | 6   |
| 2         | важения             | . 6   | 1  | 7   | e  | 0  | 6  | ,   | 1   | 0  | 0   | 3  |     |     | 0        | ċ  | 3   | - { |
| 3         | . Elva.             | 6     | 2  | 7   | 0  | 0  | .4 |     |     | .2 | .0  | .4 | 2   | 6   | <u>S</u> | 0  | 0   | ١   |
| <u>+</u>  | Allela              | 6     | _  | . 2 | 0  | 0  | 4  | ٠.  |     | 0  | 0   | à  |     | 0   | 0        | 0  | 0   | - { |
| <u>F</u>  | Mad. id             | - 5   |    |     |    | 5. | 4  | 4.  |     | v  | 1,0 | q  |     | U   | ,        | v  | ŧ,  | 5   |
| ь         | Athenic             | - 6   |    |     | ¢  | 0  | 1  | 4,  | -1  | v  | ų.  | 2  |     |     | Ġ        | L. | 1   | 5   |
| 7         | ماثارة فإلى والأماء | , 4   | ٦, |     |    | 0  | 1  |     | 1   |    | •   | 7  | đ   | 0   |          | 0  | t   |     |
| 8         | C Tener te          | _ 3   | .1 |     | 0  | 1  | .5 |     | _ 1 | _0 | ٩   | 4  | _4_ | . ( | 0        |    | 1   |     |
| 9         | Sevi. s FC          | 3     | _  |     | 0  | 1  | 4  | ē.  | 1   | 9  | 0   | 3  | L   | 0   | ņ        |    | 1   | _   |
|           | म नाम्य गान्त       | 1     |    | )   |    | 1  |    | , · |     |    |     | ı  |     | 0   |          |    | 0   |     |
| d         | K. Soc. 20ad        | 0     |    | j   | į, |    | 3  | ŧ,  | ur. | J  |     | J  | 0   | Ę   | J        |    | 3   | ı   |
| ۸_        | grangda (FF         | 0     | }  | 0   | Q  | 2  | +  | 4.  | 4   | 0  | Ļ   | Q  | ų,  | 0   | 0        | _  | ı   |     |
| <u>.3</u> | cevante             | 0     | 7  | 0   | 0  | L  | 0  | 3.  | ų   | ä  | _   | 0  |     | 0   | ű        | 1  | 0   |     |
| .4        | Depotvo             | 0     |    | . 0 | C  | ,  |    | Ξ.  | u   | )  |     | )  | 4   | 0   | 3        |    | - 1 |     |
| 3         | н Бег, 5            | 0     |    | j   | 6  | 2  | (  | 5,  |     | 2  |     | .) | 3   | 2   | C        |    | 0   |     |
| .6        | t gunyo             | Ü     |    | ¢   | ¢  |    |    |     | 4   |    |     | 7  | 5   | v   | Q        |    | Ì   |     |
|           |                     |       |    |     |    |    |    |     |     |    |     |    |     |     |          |    |     |     |

| Barteiona R. Sociedad 🦼 🗦        |   |
|----------------------------------|---|
| siene e pev 4 . 4.               |   |
| R. Det is R. Muarko C. S.        | 3 |
| evalue Fini 35 Leval e 7         | > |
| Magnid & Juguiya                 | _ |
| A. the a prigagalf               |   |
| X в тех. Верогт ув ве са согойах | 1 |
| .ue yar€aCa                      | } |

| guadada LER E Gar                   |
|-------------------------------------|
| stwa . Ht a.                        |
| LEVA LE PLA SU VOL C                |
| 267 da 4 par 9 x13                  |
| autorid A                           |
| Espanya Grenerie .                  |
| Espoi ave de La cala la la 40 de 15 |
| P. Mara 1 A. e.                     |

# IFG IN A FELLERAL ON FEMENINA

|      | Equipo         | Ptos. | 1  | G | £  | Ρ  | F | C        | û   | Ē  | Þ  | £  | C   | G   | E  | P        | F   | ¢  |
|------|----------------|-------|----|---|----|----|---|----------|-----|----|----|----|-----|-----|----|----------|-----|----|
| _    | F FED F        | 6     |    |   | Ċ  | )  | 7 | 1        | 1   | (  | 0  | 4  | 2   | . 1 |    | (        | +   |    |
| 2    | Femacoulo      | . 6.  | 2. | 2 | 0  | 0  | 2 | 2.       | 1   | 0  | 0  | 1  | 0   | _1  | 0  | 0        | 1   | _( |
| 3    | During Royals  | 4     |    |   | _1 | 3  | 4 | 2        |     | 0  | .0 | 2  | 0   | 3   |    | <u>(</u> | . 2 | _  |
| 1    | To Je se       | £     | 2  |   | 1  | 3  | 5 | <u>a</u> |     | ē  | 0  | \$ | 3   | 0   |    | -{       |     |    |
| 5    | Marke 1        | ۵     |    |   | 1  | 3  | 2 |          | 4   |    | Ų, | L  | S.  | 1   |    | ŧ.       |     |    |
| tı.  | Mach Sur       | 4     |    |   | 1  | ġ. | 1 | w.       |     | ų, | (i |    |     |     | 4  | Ų        | 0   | (  |
| 7    | The ecles is ( | 9 .   |    |   | ř  | 1  | 3 | ٨.       | 0   | θ  | 1  |    | 1   | . 1 | Ĺ  | 0        | 3   | Ċ  |
| 3    | ¥3 Pm 4 B _    | _ 5   |    | 4 | 5  | 1  | 4 | 4        | 1   | 9  | 6  |    | Q.  | i   | 0  | 1        | 4   | 4  |
| 9    | us lenet 9     | 3     |    |   | J  | 1  | 1 | _        | ij. | 1  | 9  |    | 0   | 1   | 0  |          | 9   | -  |
| 10   | Guiniguada     | 2     | 2  | 0 | 2  | 0  | 1 | 1        | 0   | 1  | 0  | 1  | 1   | 0   | 1  | 0        | 0   | _  |
| ٤.   | + "- 2" -      |       |    | _ | 1  | 1  | J |          | 1   |    | 0  | u  | S.F | J   | Ų. |          | v   |    |
| j.c. | head fore to   |       |    | ¥ |    | 1  | 4 | 6        | C   | _, | Q  |    |     | . 0 | Ç  | 1        | 2   | 4  |
| 13   | O. Maritima    | 0     | 1. | 0 | 0  | 1  | 1 | 2        | 0   | 0  | 1  | 1  | 2   | 0   | 0  | 0        | 0   | -  |
| 4    | و در روس       | 0     |    | 0 | C  | 1  | 2 |          | G   | J  | 0  | 0  | 0   | 0   | C  |          | G   |    |
| 15   | avan Grande    | 0     | 2  | 0 | 0  | 3  | 1 | 4        | 0   | 9  | 1  | 1  | 3   | 0   | 0  | 1        | 0   |    |
| +    | in the Fa      | 0     |    |   | a  | ,  | 3 | á        | -   | 4. |    |    | 3   | 0   | 0  |          |     | ,  |

| gramma, fr and force for grant  | Auan Grande-Pund, CD Tenerife |
|---------------------------------|-------------------------------|
| CF Pozueio-Guiniauada 0-0       | 422.22 F.22.                  |
| Femanguin-Juan Grande 1-0       | Must of Level 13 B            |
| Earle For the P 4               | . <u>.</u> . 91.5 6.6         |
| Levante B-O. Maritima Aplazado  | Fernarguín-Córdoba CFF        |
| T = Y2 E                        |                               |
| Ma gar Mar s I                  | Guimiguada-Olympia Las Rogas  |
| 0 - Tura 4 to - 4 - 4 + 4 B . 0 | Onentación Marítima la le sé  |
|                                 |                               |

# **DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL**

|      |                |       |    |     |   | - 1 | L          |      |     |          | H. A. |     |    |     |    |    |    |    |
|------|----------------|-------|----|-----|---|-----|------------|------|-----|----------|-------|-----|----|-----|----|----|----|----|
|      | Equipo         | Ptos. | 1  | G   | E | P   | F          | C    | G   | Ē        | p     | F   | C  | ú   | E  | P  | F  | C  |
| 1    | 4.16 6         | 2     | 1  | . 1 | _ | Ċ   | ,          | F_   | _   |          | D     |     |    | ,   | 0  | n  | Ć, | )  |
| ä    | pa, 45 mgs     | . 7.  | 3  | 7   | + | 0   | 10         | ٥.   |     | 6        | 0     | 6   |    | . 1 | ., | 0  | 4  | 2  |
| 3    | A 11:35        | 7     | 3  | . 2 | 1 | 0.  | <u>. 6</u> | -    | _1  |          | 0     | _5. |    |     | 0  | .0 | 1  | .0 |
| 4    | 2. 11 sted     | 7     | 1  |     |   | 0   | ,          |      |     |          | £     | d   | _  | . 1 | Į, | ċ  | 1  | 0  |
| 5    |                | y     | _  |     |   | N.  | 4          |      |     |          | t     | 3   | v  | . 0 |    | t  |    | 1  |
| 6    | ALM, alar      | 0     | J. |     | v | -1  | 3          | d,   |     | V.       | v     | _   | C  | , 1 | 0  |    | 2  | 3  |
| 1    | A 10111 C 31-D | 4     | 3. |     | 1 | 1   | ٦          | d,   | 1   | 1        | {     | 5   | _  | . 0 | 0  |    | 0  | 7  |
| 8    | De amas        | 3     | 1  | -   | 2 | 2   | 7          | .2   |     | <u>C</u> | 4     | 2   | 4. | . 0 | 0  |    | 0  | 1  |
| 9    | (FAULIEL       | 3     |    |     | 9 | 2   | ť          | 8    | _   | {        |       | 4   | 5  | (   | 0  |    | 7  | 3  |
|      | 나 내 내          | 3     | d  |     |   |     | _1         | 3.   | 1   |          |       | v   |    | . 1 | )  |    | -1 | 4  |
| 4    | u Martillia    | 3     | 3  |     | м |     | 3          | b,   |     | ų        | L.    | 3   |    | Ę   | ., |    | 0  | 4  |
| A up | 8 молеф        | 3     | 4  |     | ý | 3   | 4          | 8.   | į.  | t        |       | 3   | 7  | . 0 | 0  | +  |    | Q  |
|      | u versta io    | 2     | 1  |     | 2 | £   | 2          | 4.   | Q   | _        | 0     | h   | _  | , Q | _  | +  |    | 3  |
| ,4   | 4,000.5,000    | 1_    |    |     |   |     | 4          | 7    | ن   | 0        | 1     | 0   | ۷  | 0   | _  |    | 4  | _5 |
| 4    | College of F   | 1     | 1  |     |   | 2   | 1          | 4    | _[, |          | · i   | )   |    | 0   | Q  | <  | _  | 4  |
| L.Pr | .ra .d #6      | 1     | 1  | ņ   | + | - 2 | Û          | 1-3- | Û   |          |       | ŭ   | þ  | 0   |    | Q  | Q  | 0  |
|      |                |       |    |     |   |     |            |      |     |          |       |     |    |     |    |    |    |    |

| Might A. Milliager         | 30   |
|----------------------------|------|
| A >a.d                     | 1_   |
| et du lette dat Pulmas     | . 3  |
| subracino Persone          | 04   |
| واسطور سي ود ا دي          |      |
| Harriso S. Myg             | 3 2. |
| or in energy of the second |      |
| raiTable are set of the    |      |

| ALL HU BORD OF A oder.          |
|---------------------------------|
| Remote an education             |
| LUNGUETE TOSCHIEF CE LA ULIVA   |
| of a caption of affile          |
| O. Me a A at Figure             |
| Peluija _ A upuş                |
| umor, sur Yeiza & Hondo         |
| Cast Fall right occurry and the |



#### SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO V

| RESULTADOS              |     |
|-------------------------|-----|
| Made diCiliacasa B      | 0.0 |
| alaba Lilla Ciria       | 4.3 |
| الأروراولونات كالورايين | _2  |
| uni i Min i             | . > |
| Feguration Florid       |     |
| ic Motac                |     |
| il mulant               |     |

Unión S. Yalza-Navakarnero 1-0

| PRÓXIMA JORNADA         |
|-------------------------|
| M. Sent Tr. In Alterior |
| Getafe B-Unión S. Yaira |
| Menna against a         |
| la. Je. Kes M           |
| Aughan wet              |

Mavaicarnero-R. Maiadahonda Guadalgara Tatavera



| CL  | LASIFICACIÓN   |       |     |   | FOTAL |    |   |     |     | EDCAL |          |     |     |      |    | FAPLTYPLE |    |      |     |     |  |
|-----|----------------|-------|-----|---|-------|----|---|-----|-----|-------|----------|-----|-----|------|----|-----------|----|------|-----|-----|--|
|     | Equipo         | Ptos. | J.  | G | E     | P  | F | C   | . 6 | ,     | E        | Р   | F   | C    |    | G         | E  | P    | F   | C   |  |
| 1_  | R. Majadahonda | 9     | 31  | 3 | 0     | 0  | 7 | 1   |     | 2     | 0        | 0   | 5   | 1    | I  | 1         | 0  | 0    | 2   | 0   |  |
| 2   | (arecens       | 9     | 1   | 3 | 0     | 0  | 7 | +   |     |       | 4        | Q   | 5   | )    | ì  | +         | Ç  | Ö.   | ų.  | +   |  |
| 3   | Tu uvera       | 7     | 3   | 3 | 0     | 0  | 4 | 1   |     | ٦     | ٥        | ۵   | 2   | 0    | Ţ  | _         | Ð  | G    | `   | _   |  |
| 4   | Gera e B       | . 7   | 3   | 2 | 1     | 0  | 4 | 1   |     | _     | )        | 0   | 2   | )    |    | _         | _  | G    | ٦   | Ŧ   |  |
| 5   | Maya. a. less  | n     | 1   | 2 | 0     |    | d |     |     |       | .)       | 0   |     |      |    |           |    | 1    |     |     |  |
| 6   | Unión S. Yalza | - 6   | 3.  | 2 | 0     | 1  | 3 | 2   |     | 2     | 0        | 0   | 3   | 1    |    | 0         | 0  | 1    | 0   | _1  |  |
| 7   | Tenee 8        | 5     | 1.  |   | 2     | 0  | 6 | 4   |     |       | 1        | )   | 5   | 3    |    | 0         | ,  | 0    |     |     |  |
| 8   | Guadelaya, a   | 4     | 1   | 1 | . 1   | 1  | 4 | 3   | _   | .+    | Q        | Q.  | 2   | 0    |    | 0         |    | )    | - 2 | _1  |  |
| 7   | Conquerise     | 4     | 3.  | 1 |       |    | 3 | 3   |     |       | 1        | 0   | 2   |      |    | 3         | 0  |      | 4   | -   |  |
| 10  | Coria          | 4     | 3   | 1 | 1     |    | 4 | - 6 |     | L,    | 0        | 0   | 1   | 0    | I. | 0         |    | 1.   | 3.  | 6   |  |
| .1  | Union Adalive  | 3     | 3   | 1 | 0     | 2  | 3 | - 5 |     | 1     | 0        | 1   | 3   | 3    | 1  | 0         | 0  | -1   | 0   | - 2 |  |
| .2  | Ме, ча         | 3     | 3 [ | 1 | 0     | 2  | 2 | 4   |     | 1     | 0        | 0   |     | 0    | 1  | 0         | 0  | 2    |     | -4  |  |
| .3  | Real Madrid C  | 2     | 3   | 0 | 2     | I  | 4 | - 5 |     | O.    | 2        | 0   | 3   | 3    | 1  | 0         | 0  | 1    |     | - 2 |  |
| 4   | Sanse          | 2     | 3.  | 0 | Z     | .1 | 3 | 4   |     | 0     | Ŀ        | . 1 | _ 2 | 3.   | I. | 0         | 1  | D    |     | _1  |  |
|     | Missai         |       |     | Ó | 1     | .4 | > | 4   |     | ξ.    | <u>.</u> |     | . 1 | . 2. |    | 9         |    | . 1. | 1   |     |  |
| á   | Mostores       |       | 3 ] | 0 | 1     | 2  | 2 | 6   |     | 0     | 1        | 0   | 1   | 1    | İ  | 0         | 0  | 2    | 1   | - 5 |  |
| , 7 | Blebest        | ,     | 3   | 0 | -6    | 3  |   | 5   |     | ξ.    | ,        | ,   | ,   | 2    |    | 0         | 5  | >    | ,   | 3   |  |
| 8   | AL a Paly      | L     | 1   | Q | Ç     | 3  |   | £s. |     | ب     | Ç        | +   | 1   | }    |    | J.        | Ų. |      | ڼ   | 4   |  |

| 7                    | Atto Paso | Care entr | 火を | (1)   | 河北部 | किन्द्रवात | April 194 | Mary 19,3 | Per 300 | Mozere | C HALL DES  | Pr Ku B   | JI W        | Same. | Bearing. | Pen with B | h tộn Áci give | 100 S 12.53 |
|----------------------|-----------|-----------|----|-------|-----|------------|-----------|-----------|---------|--------|-------------|-----------|-------------|-------|----------|------------|----------------|-------------|
| 5                    | *         | 3         | 5  |       |     | Guak       | 1         |           | ž       | 2      | Navalcut ve | Majada ux | Real Materi |       | 1        | æ          | nátri          | - IQ        |
| Atco Paso            | 1         |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             | LE.       |             |       | .12      |            |                |             |
| (1 C kh0             | 1         |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                |             |
| Cr. que ne           |           |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                | _           |
| Coria                |           |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                | 3-0         |
| per le B             |           |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                |             |
| (31-1)(-1-1-1-1)(-1) |           |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                |             |
| Rest do              |           |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                |             |
| NAS-EN               |           |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                |             |
| Moska do             | -         |           |    | _     |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                |             |
| Móstoles             |           |           |    |       |     |            |           |           |         | Ш.     |             |           |             | 14    |          |            |                |             |
| Navaicarnero         |           |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           | 2-1         |       |          |            |                |             |
| R M apartonia        | 1         |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                |             |
| Rea. Madrid C        | 1         |           |    | 3-3 , | 0-0 |            |           |           |         | Ш      | ,           | Ш.        | 1           |       |          | ,          |                |             |
| hel he               | 1         |           |    |       |     |            |           |           |         |        |             |           |             |       |          |            |                |             |
| Ta avera             | 1         |           |    | ш,    |     |            |           | 10        | 1.0     |        |             |           |             |       | L        |            |                |             |
| Tenerale B           | ١.        | +         |    |       |     |            | ш         | 34        |         |        |             |           |             |       |          |            |                |             |
| Linido Adarve        |           |           |    |       |     |            |           |           |         | 24     | 3-2         |           |             |       |          |            |                |             |
| a or Single          | 4         |           |    |       |     |            | 24        |           |         |        | 1-0         |           |             |       |          |            |                |             |

#### TERCERA REFEGRIPO XII

| RESULTADOS              |     |
|-------------------------|-----|
| ETE APRESTO.            |     |
|                         |     |
|                         | 1.2 |
| a.a                     |     |
| to a secret of to       |     |
| 12 1 C 4 4 23           |     |
| as in its as of the a   | 3 4 |
| Buzanarla Mensarero     | 3-1 |
| Marino-Villa S. Brizida | 1.0 |

| PROXIMA JORNADA             |
|-----------------------------|
| € re - Par P % sM           |
| L. m., ta a gastiff         |
| 4. 100                      |
| ya u b. 6,a Fra. 55         |
| So Mind areas               |
| Met go as so s              |
| Man b ala                   |
| Lanzarote-San Barrolume     |
| San Fernando Las Paimas At. |

| COE              | EADORES        |      |
|------------------|----------------|------|
| Diego            | ar Paimas Ai   |      |
| News.            | J. Ref. VIE. d |      |
| S                | Audoos         | 1    |
| Admin't section. | . E il. e lla  | - 1: |
| An or les        | Sat Mores      |      |
| Ros la <u>k</u>  | 30 1 al -0     | 1    |
| A na H VETO      | at a ar hish   | -    |
| Sant, Chicha     | Santa Brigida  | 1    |
| lyan             | Las Palmas At. | _1   |
| Abraham          | Santa Brigida  | 1    |

| a.        | ASIFICACIÓN    |       | 20445 |    |     |     |   | - 1 | DÉAL |    |    | Alexandra. |    |      |     |   |     |     |
|-----------|----------------|-------|-------|----|-----|-----|---|-----|------|----|----|------------|----|------|-----|---|-----|-----|
|           | Equipo         | Ptos. | J     | G  | E   | P   | F | C . | G    | E  | P  | F          | C  | G    | E   | р | F   | C   |
| 1         | Las Palmas At. | 6     | 2     | 2  | 0   | 0   | 5 | 1   | 1    | 0  | 0  | 3          | 1  | 1    | 0   | 0 | 2   | 0   |
| 3         | cance the      | 6     |       | .7 | ۵   | Q   | 4 | 1   | 1    | 0  | 0  | 2          | Ð  | . 1  | 0   | 0 | 2   | 1   |
| 3         | Ma. x          | 6     | 2     | 2  | 0   | 0   | ٤ | 1   | 1    | 0  | 0  | 1          | 0  | . 1  | 0   | 0 | 2   | +   |
| 4         | 3 7.05         | . 6   | 2.    | 2  | 0   | Q   | 2 | 0   | 1    | 0  | 2  | 1          | Q  | . 1  | 0   | 0 | 1   | 0   |
| 5         | र तर से छल्टित | 3     |       |    | J   | i   | 3 |     |      | U  | )  | 3          | C  | . 0  |     |   | 0   | ,   |
| ţ.        | Burney         | 3     |       |    | 0   | 1   | 1 | 3   |      | 1, | Û  | _ 3.       |    | 0    | 0   |   | 0   |     |
| 7         | Tar elede      | 3     | `     | 1  | ۵   | 1   | į | 3   | )    | Q  | 0  | - 2        | 1  | . 0  | η   | + | . 1 | 2   |
| 5         | wa B           | 3     |       | 1  | D   | 1   | 2 |     | 1    | 0  | 3  | 1          | Ð  | . 0  | 0   | 1 | 1   | 2   |
| 9         | Sa Vier        | . 3   |       | 1  | 0   | 1   | 2 | 7   |      | 0  | 0  | 7          | 1  | . 0  | 0   | 1 | 0   | 1   |
| 10        | Pan Pulido SM  |       | 2     |    | 0   | _1_ |   |     |      | 0  |    | 1          | 1  | 0    | J   |   | 0   |     |
| 11        | Los cianos     | 3     | 2     |    | Ô   | -1  | 2 | 4   |      | 0  | 0  | 2          |    | 1 0  | -0  |   | 0   | 3   |
| 12        | Негодона       | 2     | 21    | 0  | - 2 | 0   | 2 | 2   | 0    | 1  | 0  | 1          | 1  | 1 0  |     | 0 | 1   |     |
| 13        | San Fernando   | 2     | 21    | 0  | - 2 | 0   |   | 1   | 0    |    | 0  | D          | 0  | 1 0  | _1  | 0 | 1   |     |
| 14        | Sar Bartolomé  | 1     | 21    | 0  | 1   | _1  | 0 | 1   | 0    | 0  | _1 | 0          |    | 1. 0 | _1_ | 0 | 0   | 0   |
| ļį.       | . ► ú          |       |       | Ç. | 4   | _1  | 2 | 4   |      |    | 2. | 1.         | 1_ | . 0  | 0   |   | _1  | _ 5 |
| 16        | Santa Ursula   | ٥     | 2     | 0  | 0   | 2   | 1 | 3   | ٥    | Ó  | 1  | - 1        | 2  | 0    | -0  | ļ | 0   | -1  |
| <u>L.</u> | Messaphis      | .)    |       | 0  | J   | ,   | 2 | 5   | J    | ψ. | 1  |            |    |      | )   | , | 1   | 3   |
| 18        | E.T. 6. A      | )     |       | G  | 0   | ۷   | + | 4   | , J  | ų  | 1  | ζ          |    | )    | 0   | , | 1   | -   |

| T & SLUSENIRE               | 3/17   | M EM            | T .5  | [[7]    | ERC.   | 62 A. (I | TEF        | 66 1      | PG XI  | r               |                |               |             |         |                |             |             |                |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------|---------|--------|----------|------------|-----------|--------|-----------------|----------------|---------------|-------------|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 7                           | An And | <b>Buz-meta</b> | Ex Ma | Herbana | leas d | Links me | S Palman A | 105 Light | Mar no | ( July or Jake) | Renthibles sal | Sar Bart want | Suffernanto | Sankerd | Santa Lis sala | Tamble self | Juigh viera | wild S Br gitt |
| Arucas                      |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         | 1-0            |             |             |                |
| B and Maria                 |        |                 |       |         |        | 1        |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| Li w                        |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| Herbania                    |        |                 |       |         |        | 1 .      |            |           |        |                 |                |               | 14          |         |                |             |             |                |
| 14 9                        |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| , o - > - ( † <sub>(2</sub> |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| Ly Fig. A                   |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| h 10.2                      |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| Maria ,                     |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| Vertsajero                  |        |                 |       |         |        |          |            |           | 1-2    |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| Pan Pulido SM               |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             | 1-0     |                |             |             |                |
| 19851 - 16                  |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| San Fernando                |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                | 0-0           |             |         |                |             |             |                |
| San Miguel                  |        |                 |       |         |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         |                | 2-1         |             |                |
| Santa Orsula                |        |                 |       |         |        | 1-2      |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| alian deside                |        |                 | 8.4   |         |        |          | 1          |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| Unión Viera                 |        |                 |       | M       |        |          |            |           |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |
| CITES BY ET L               |        |                 |       |         |        |          |            | 4.4       |        |                 |                |               |             |         |                |             |             |                |

## LA PROVINCIA





#### Segunda RFEF

#### Unión Sur Yaiza Navalcarnero

Unión Sur Yaiza: Nauzet, Faco, Pato, Marco Siverio (Mailck, 60°), Moha, Emiliano, Traoré (Guize, 60°), Fabricio (Aitor, 72°), Matras, Pabio (Rayco, 72°) y Joel (Diego Cassopero, 72°).

Navalcarnero: Óscar López; Luis Aguado, Luis Fernandez (Jaouad, 59'), Ricardo, Afejandro (David, 59'), Juan Enrique, Martín (Alejandro, 68'), Jesus, Diego, Michael (Daniel, 59') y Ewan (Jaime Perez, 76').

Gol: 1-0,- (49'): Joel.

Árbitro: José María Aranda Delgado (Comité Andaluz). Amonesto por el rado local a Marco Siverio; y por el vis tante a Luis Fernández y Ricardo

Acan YAIZA

El debutante Unión Sur Yaiza sumó su segunda victoria del curso en el grupo 5 de Segunda RFEF ante el Navalcarnero (1-0), firmando así un pleno de triunfos como local tras derrotar en la jornada inaugural al Illescas por 2-1. Joel Domínguez anotó al comienzo de la segunda mitad el único tanto del partido para dar los tres puntos al conjunto de Maxí Barrera, que se coloca sexto en la tabla rozando los puestos de promoción de ascenso.

A los dos minutos llegó la primera oportunidad de los lanzaroteños. Marco Siverio recupera el balón en el centro del campo y sirve a la derecha para la internada de Traoré, quien centra hacia la posición de Pablo Bolado; este pasa atrás a Moha, que finaliza la acción con un disparo desde el intenor del área que un defensor sacó la pelota bajo palos.

El equipo madrileño replicaba al cuarto de hora. Juan Enrique cruzó el batón en exceso escorado

# Joel Domínguez firma el segudo triunfo del Yaiza

El gol del canterano de la UD Las Palmas tras el descanso certifica la victoria del conjunto lanzaroteño frente al Navalcarnero (1-0)



Fabricio, del Yaiza, controla el balón acosado por dos rivales, con Joel detrás observando la acción. Unión SUR YAIZA

a la derecha. Tres minutos después, Luis Aguado se internó por la banda diestra y cedió atrás para Alejandro, que disparó desviado, El encuentro entraba postenormente en una fase en la que no hubo oportunidades claras. Hasta el tramo final de la primera parte, cuando el visitante Juan Enrique ejecutó un disparo que salió lamiendo el poste; a continuación, el intento de su compañero Ewan que se encontró con la intervención de mérito de Nauzet para conservar el O-O al descanso.

Al regreso de los vestuarios, el conjunto de Maxi Barrera volvió a dar un paso al frente y a los cinco minutos logró ponerse por delante en el marcador. Un contragolpe liderado por Ismael Traoré acabó en el tanto de Joel Dominguez, quien anotó a piacer el 1-0.

#### Los locales, seguros atrás

A partir de entonces, el Navalcarnero asumió la posesión del balón, pero no logró aproximarse al área de un Unión Sur Yaiza muy seguro en defensa que no pasó apuros durante el transcurso de la segunda mitad.

Los seis puntos que han sumado los de Maxi Barrera en casa les sitúan sextos en la clasificación

Ya en la recta final, Pablo cedió a Malick en posición franca para el 2-0, pero un defensor visitante se anticipó en el último instante, mientras que Jaime Pérez protagonizaba la réplica visitante con un golpeo en posición forzada desde el borde del área pequeña pero el remate salió desviado.

Después de brindarle una nueva alegría a su parroquia, el Unión Sur Yaiza tiene ahora por delante el reto de lograr sus primeros puntos como visitante. Tras caer en la salida a Coria, el próximo domingo le toca visitar la capital de España. En el Coliseum le espera el Getafe B, que ocupa la cuarta plaza de la clasificación con siete puntos, uno más que los lanzaroteños, sextos en la tabla.

#### Tercera RFEF

## La primera derrota del Villa llega en el feudo del Marino con un tempranero tanto

Facu Pérez anota al cuarto de hora � Aythami y Óliver, lesionados en el cuadro satatuteño

#### Marino Villa Santa Brigida

Marino: David; Efren (Héctor, 85'), Victor (Pirri, 65'), Facu Perez (Mario Barcos, 55'), Sergio (Kimetz, 85'), Ma XI, Yeray, Lie, Alberto (Facu Valiente, 65'), Dani Arias y Korbla.

Villa Santa Brigida: Jonay: Aytham (Cedrès, 5'), Oliver (Alvaro, 30'), Ramón, Chiqui, Gabri, Pipo (Abraham, 68'), Hector, Camacho (Santi Chihca, 68'), Romero y Ale Gil

Gol: 1-0-. (15'): Facu Pérez.

**Árbitro:** Javier Prado Saavedra, Amonesto a los locales Mario, Barcos y Lie; y a los visitantes Pipo y Alvaro.

Acan

El Marino continúa en los puestos altos de la tabla del grupo canario de Tercera RFEF tras enlazar su segunda victoria, al imponerse al Villa Santa Brigida por 1-0. El equipo de Willy Barroso, que se adelantaba pronto por medio de Facu Pérez, fue supenor a lo largo de la primera mitad, y en la segunda supo mantener su corta ventaja ante el timido intento de los grancanarios por empatar.

El cuadro local asumió el control del balón desde el inicio y se mostró superior a un equipo satauteno condicionado desde los



Acción del encuentro Marino-Villa Santa Brigida disputado ayer. I suvinc

cinco minutos de juego debido a la lesión de Aythami, que fue sustituido por Cedrés.

El equipo aronero buscaba en

los compases iniciales poner en aprietos pronto al marco del Villa, aumque no logró crear peligro hasta pasados los primeros veinte minuto. Lie, el futbolista más activo en el ataque marinista, asistió a Facu para que hiciese el 1-0.

A la media hora llegó la segunda lesión del conjunto de Tino Déniz, que dio entrada a Álvaro en detrimento del lastimado Óliver. Tras ello, el equipo tinerfeño trató de crear peligro a través balones a la espalda de la defensa, pero las imprecisiones en los últimos metros de sus futbolistas evitaron una diferencia mayor al descanso.

#### Mala segunda parte

Al regreso de los vestuanos, el Vilia Santa Brigida dio un paso al frente. Tras la entrada de Santi Chicha logró neutralizar las fuerzas frente a un conjunto de Los Cristianos que se mostró seguro para evitar perder su renta a lo largo de una floja segunda mitad.

Un lanzamiento del local Lie que salió lamiendo la madera y un tiro de falta desviado por la barrera en la otra área fue de lo poco destacable de un penodo que llegó a su fin sin nuevas oportunidades de gol y con el Marino enlazando su segundo triunfo.

Tercera RFEF

# Pleno de Las Palmas Atlético para ser líder

El filial de la UD, tras vencer a un combativo Viera, suma seis puntos de seis posibles

#### Les Palmas Atlético Unión Viera

Las Palmas Atlético: Killane: Vaientin, Alvaro, Carlos, Brian, Yoni (Sergio, 88), José Angel, Ivan (Omar, 88'), Sa Irou (Miguel Angel, 70'), Andy (Fer nando, 61') y Diego (Victor, 70'). Unión Viera: Garate- Pablo (Torres, 46), Iván, Elvis, Yeison, Brito (Killan) 80'), ismael, Loren, Carlos (Nestor 57'), Samue (Abián, 57') y Martin

(Ale, 57'). Goles: 1-0.- (14'): Diego, 2-0.- (53') Ivan 2-1.- (70'): Nestor, 3-1.- (88'): Jo sé Angel

Arbitro: Carlos Santos Ramos, Amo nesto por el lado local a Brian; y por e-lado visitante a Pablo, Samuel, El vis. Ivan y Gárate

AS PALMAS DE GRAN CAMAR A

Las Palmas Atlético firmó su segunda victoria del campeonato en el grupo canario de Tercera RFEF y es lider. Si en la jornada maugural vencía a domicilio al Estrella. esta vez derrotaba a otro recién ascendido, el Unión Viera, al que se impuso por 3-1. Por su parte, los rojinegros, que se mostraron muy combativos en el Anexo, siguen sin conocer la victoria.

El partido comenzaba con mucha intensidad por parte del cuadro visitante. Por su parte, el filial de la UD intentaba controlar la posesión. Los amarillos , poco a poco, fueron tomando la iniciativa y comenzaron a generar peligro a balón parado gracias a Álvaro Na-



Lance del encuentro disputado en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo entre Las Palmas Atletico y el Union Viera, i Roberto en el Anexo 
varro, que vio cómo su remate de cabeza se fue desviado.

Al cuarto de hora, una jugada individual de Sahou terminaba en un rechace que aprovechó Diego con un potente disparo ante el que Gárate no pudo hacer nada.

Pese al I-O. los de Moisés Diaz supieron reaccionar y rozaron el empate tras un disparo de Iván

que detuvo el guardameta Killane en el primer palo.

Tras el descanso, el encuentro transcurnó con el mismo guion. Nada más comenzar el segundo tiempo, el dembo de Yeison sobre Andy terminó en penalti para los de Raul Martin, que aprovechó Ivan Medina para poner el 2-0

Entonces, los visitantes metie-

ron una marcha más. A falta de 20 minutos. Nestor recortaba distancias para el Viera al recoger un baión largo a la espalda de la defensa. El filial se hizo fuerte en defensa durante la recta final para evitar apuros, esperando su momento para hacer dano al contragolpe. Y así sentenció con el tanto de José Angel en el 88°



Fórmula 1

# Piastri, de cine en Bakú

El australiano suma su segundo triunfo del curso después de una brillante defensa ante Leclerc : Sainz se cae del podio tras un duro accidente con Checo Pérez : Alonso, sexto

Laura López Albiac

El GP de Azerbaiyán de Fórmula I prometia sorpresas y emoción en uno de los circuitos más atípicos y exigentes del calendario, el de Bakú. Y las expectativas se cumplieron con creces. Oscar Piastri se revindicó con una gran defensa ante Charles Leclerc para llevarse su segunda victoria de la temporada, después de la que consiguió en Hungria, con igual mérito, pero mayor polémica por las órdenes de equipo.

Fue un día redondo para McLaren. Si la desastrosa clasificación
del sábado hacía presagiar lo peor
para Lando Norns, 15º en parnila,
la carrera fue otra historia. El inglés minimizó daños, remontando 11 posiciones para acabar cuarto. Además, dejó atrás a Max Verstappen, que sigue líder del Mundial a falta de siete carreras, con 59
puntos de ventaja. El resultado de
Piastri y Norris permitió a su escudería consumar el sorpasso a Red
Bull por 20 puntos en el campeonato de constructores.

Verstappen, con problemas de frenos y degradación, vivió una auténtica pesadilla en Bakú. Por una vez, el mejor RB20 en pista fue Checo Pérez, aunque se marchó de vacio tras protagonizar un durísimo accidente con Carlos Sainz cuando ambos peleaban por el podio con Leclerc en la penúltima vuelta. La FIA dejó sin sanción a los dos pilotos al considerar que fue un lance de carrera, pero el ce-



El australiano Piastri celebra en el podio su victoria en el GP de Azerbaiyan. J es

ro dolió y mucho tanto al español como al mexicano, que merecieron una recompensa a su gran actuación. Russell heredó el tercer puesto en el podio y Fernando Alonso, sexto, volvió a sacar petróleo de su Aston Martin tras ejecutar una estrategia perfecta.

Leclerc, que partia en pole por cuarto año consecutivo en Baku, se defendió con solvencia del ataque de Piastri en la salida para intentar poner tierra de por medio con el rapidisimo McLaren. Pérez, el piloto que más veces ha vencido en Azerbaiyan (2021 y 2023), le ganó la partida a Sainz por la tercera posición y Verstappen superó a Russell para situarse quinto. Alonso conservó el septimo puesto.

El líder del Mundial tenía una oportunidad para distanciar a su directo rival por el título, Lando Norns, La penalización a Hamilton, que arrancó desde el pitlane por cambiar de motor, al igual que Ocon, permitió al inglés ascender a la 15ª posición.

#### Ataque a Leclerc

Colapinto abrió el baile de paradas, seguido por Verstappen y Alonso, que no podia contener a los dos Williams y optó por replicar al argentino. Ferrari, después de la exitosa estrategia a una parada de Monza, seguia volando en pista con medios y buscando demorar al máximo su primer paso por boxes. Leclerc amplió a seis segundos su tenta con Piastri, al que tambien avanzó Sainz. En la giro 17 eligió Leclerc hacer su parada. El madrileño lo hizo una vuelta después para regresar a pista pot detrás de Pérez, aunque con neumáticos más frescos que el mexicano de cara a la recta final.

Piastri mejoró con el compuesto duro y lanzó un espectacular ataque a Leclerc para situarse lider después de 20 vueltas. El monegasco, más preocupado por los neumáticos, no pudo responder a la amenaza del australiano, Pérez aprovechó el desconcierto para unirse a la fiesta. Los tres primeros estaban en un puño, separados por apenas siete décimas, con media carrera por delante

Norris paró a L3 vueltas del final para montar medios nuevos y ata-

# O. PIASTRI (Mollaren) th, 32 minutos, 58 segs C. LECLERC (Ferran) a to An Seigundos







#### Asi va el mundial

| 1 Max Verstappen (Red Bull)313  |
|---------------------------------|
| 2 Lando Noms (McLaren)254       |
| 3 Charles Leclerc (Ferrari) 235 |
| 5 Carlos Sainz (Ferrari)        |
| 9 F. Alonso (Aston Martin)58    |

có sin piedad a Verstappen, que no pudo contenerie. Por delante, Piastri consolidaba su ventaja y Sainz lograba acercarse a Pérez. Leclerc estaba contra las cuerdas, sin neumáticos. Checo se echó encima del monegaco y el español vio el hueco para intentar superar a ambos. Pero a la salida de la curva el madrileño no traccionó bien, se puso en paralelo con el mexicano y ambos acabaron en el muro.

«¿Qué hace este loco? Vaya idiota», clamó Pérez por radio. Luego, tras pasar pot comisarios y visionar las imágenes, suavizaría su discurso. «Carlos es la última persona con la que buscaría un contacto», concedió. La FIA no apreció culpables en un incidente para el que Sainz no tenía explicación-«Hice mi trazada. No hice ninguna maniobra extraña, ni nada intencionado para defenderme de Checo, y por alguna razón que todavía no entiendo, chocamos», resumió el de Ferran.

#### Motociclismo

### Jeremy Bernet y Roque Rodríguez se coronan en el circuito de Maspalomas

Campeones del campeonato de velocidad Motoboxes Teo Kurson en Open 1.000 y 600

V.P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Jeremy Bernet, en Open 1.000, y Roque Rodriguez, en Open 600, se coronaron como campeones del campeonato canario de velocidad Motoboxes Teo Kurson-Trofeo Anpa, certamen que puso el broche final a la temporada en el circuito de Maspalomas.

Ante la ausencia del lider del certamen, Bernet, en la última prueba de Open 1.000, Pacuco Bolaños tenía la obligación de ganar las dos mangas para hacerse con el título regional. Conseguia ganar la primera ante la fuerte oposición de Alisae Guillén, quien le hacia forzar la máquina hasta el límite en el trazado sureño.

En la segunda manga, los problemas técnicos de Bolaños le obligaban a ceder la victoria a Alisae, que vencía con autondad; la segunda plaza del cajón, tras las dos mangas, sería para un regular David Vázquez, mientras que Raiko Morán era tercero.

Con estos resultados, Jeremy Bernet se hizo con el título sin disputar la última cita, siendo segundo Bolaños a solo 15 puntos y David Vázquez tercero.



Alisae Guillen, ganador de una de las mangas de Open 1.000, hace un 'caballito' ayer en el trazado de Maspalomas ( 17/10.7

En Open 600, Roque Rodriguez hacía pleno venciendo en todas las carreras de la temporada, consecuentemente obtenia el título del campeonato. Por su parte, la caida de Agustín Suárez en la segunda manga no le impedia ha-

cerse con el subcampeonato Regional. El veterano Teo Kurson, con problemas en la mano, lograba sumar los puntos suficientes para terminar tercero en el certamen regional.

Por su parte, en las categorías

Scooter y Pit, destacar el carrerón de Daniel González, piloto de Mini GP que con tan solo diez años conseguía vencer en la general de ambos campeonatos. Giovanni Perera se impuso en Scooter 100 y en Scooter 70 lo hacía Daniel Ramos.

#### **Artes Marciales Mixtas**

V.P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

casi un millar de aficionados a las Artes Marciales Mixtas (MMA) disfrutaron de una emocionante velada que tuvo como escenario el Centro Insular de Deportes de la capital grancanaria. La cita reunió a peleadores procedentes de España, Serbia, Portugal, Italia, Venezuela, Israel, Republica Dominicana, Brasil y Francia, además de un destacado elenco de luchadores canarios.

Las peleas preliminares dejaton la victoria de Derek Medina (Masaru Club) sobre José Arrieche (Sapartan Team) por sumisión, el triunfo de Kiko (Chedey Jiménez) sobre Ayoub Chatyna (Orlando Araña Team) por KO, y el del francés Florian Samy en su enfrentamiento contra Nestor Jaime (TAZ Jinamar) por decisión unanime. En el único duelo femenino, la victoria cavó del lado de la brasileña Antonia Pereira ante la peleadora galdense Damaris Olivares (TAZ Jinámar) por KO.

El primer y único nulo de la jornada lo firmaron Carmelo Ortega (TAZ Complutvm) y José Luis Zapater (Training Unit) en la disciplina del grappling. Por su parte, Rowan Martin (Romero TEAM) superó por KO técnico al brasileño Bruno Mazinho, mientras el canario Ney Montesdeoca (360 Fight), se impuso al serbio Milos Zeliko por KO en su estreno en las MMA

Además, Israel Borrego (Zen club) derrotó por KO a Reginaldo Teles, el grancanario Jonathan Vázquez (TAZ Jinámar) resolvio por KO su pelea contra el brasileno Hudson Rosa, el israeli Moshe Aladi (Sparta MMA) hizo lo propto por sumisión ante Raul Guz man (Climent Club), Sebas Santana (TAZ Jinámar) se imponía



Uno de los combates disputados en la velada del Centro Insular de Deportes.

# El CID vibra con una velada espectacular

Un millar de aficionados disfruta con 16 combates de alto voltaje en el octágono

por KO a Alex Buyo (Buyo TEAM) y el grancanario Julio Santana derrotó al serbio Alessandro Carpi por KO.

Las últimas cuatro peleas se

saldaron con el triunfo del canano Jonathan Hernández (TAZ Lanzarote) sobre el ucramano Stanislav por KO, la victoria de Jeffry Batista (MR Cage) ante Dejan Zeljko, la superioridad del peleador brasileño Thiago Martins (Carlson Gracie) sobre su compatriota Luca Tenorio (Lucao) por sumisión, y el triunfo por KO del luchador de La Palma, Darwin Rodriguez (Los Álamos MMA) en su pelea ante Miroljub Draganic

*The Battle Championship,* en su versión Back to School, demostraba que los viejos rockeros de las MMA continúan en muy buena forma. Ney Montesdeoca, Jonathan Vázquez, Thiago Martins, Julio Santana, José Luis Zapater, Jonathan Hernandez e Israel Borrego conservan el talento, la pegada, la constancia y la fuerza que les elevó a las alturas de las MMA protagonizando grandes peleas, que se saldaron con un total de seis victorias y un nulo.

#### AUTOMOVILISMO

#### Lesmes salva un error de navegación en Marruecos

Rafa Lesmes y su camión, el ya emblemático Elefante Rosa. completaron la segunda etapa del RallyClassics África en una jornada marcada por los paisajes impresionantes y desafios técnicos. El dia dejó un sabor agridulce debido à un error de navegación que podría costarles algunas posiciones en la clasificación en su categoria. LP

#### VOLEIBOL

#### El Guaguas termina segundo en Tenerife al ganar al San Roque

El Guaguas acabó como subcampeon del Torneo Internacional de Santa Cruz de Tenerife tras imponerse en su último duelo al otro representante grancanano en la cita, el San Roque, por 3-0. Este triunfo resultó estéril para los amarillos, pues el Haasrode Leuven belga logró el titulo al vencer al cuadro local, el Cisneros. LP

#### TENIS



Alcaraz, animando ayer ---

#### España pasa como primera a la final de la Copa Davis

Tres victorias de tres de España para entrar como primera de grupo en la Final a 8 de Málaga, junto a Italia, Australia, Estados Unidos, Alemania, Aigentina, Canadá y Paises Bajos o Bélgica. Sin Alcaraz ni Bautista, el equipo de David Ferrer logró el triumfo final ante los austrahanos por 2-1, que le daba el primer puesto del grupo B. ( E. P.

#### CICLISMO

#### La Marcha Solidaria El Pino recauda un total de 4.250 euros

La décima edición de la Marcha Ciclotunsta Solidaria El Pino, organizada un año más por el Club Ciclonorte-Aterore de Teror reunió a 350 ciclistas, completándose el cupo previsto. Se recaudó un total de 4.250 euros, que se reparten entre Càritas Las Palmas y la Asociación Síndrome de Down. El pelotón partió de la Catedral (Ferobe

Voleibol

## El Heidelberg prepara a conciencia su primera experiencia europea

El equipo colegial viaja a Roma para disputar esta semana la previa de la Challenge Cup « El Beziers francés y el Kiele Socuéllamos, sus rivales

LP / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Semana de debut europeo para el Heidelberg Volkswagen que manana viaja hasta Roma, la capital de Italia, para jugar la previa de la CEV Challenge Cup. El conjunto colegial, tras cuatro semanas de entrenamientos, afronta un torneo que disputan seis equipos. El cuadro colegial está enmarcado en el grupo A junto al Beziers VB francés y el Kiele Socuéllamos español, El grupo B está formado por el equipo local, el Roma Volley, el francés Terville Florange y

el suizo del Volleyball Academy.

El debut de las de Santi Guerra será el miércoles a las 16.00 horas ante el potente Beziers, uno de los clubs históricos del voleibol francés. Al dia signiente, el cuadro isleno afronta el segundo duelo, a la misma hora, contra el otro representante de la Liga Iberdrola.

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para disputar las semifinales del torneo el sábado, mientras que la final tendrá lugar el domingo. El vencedor logrará su clasificación para disputar esta temporada la CEV Challenge Cup. El entrenador grancanario contará con la plantilla al completo para este histórico debut del Heidelberg Volkswagen en Europa, un nuevo hito en la corta historia del conjunto colegial.

Las grancanarias llegarán a Roma tras disputar tres partidos amistosos ante el Sayre, Guía y Olimpico, encuentros que han servido al cuerpo técnico para ir engrasando y conjuntando a un equipo que cuenta con hasta 6 caras nuevas, como son Patricia Aranda, Dayana Segovia, Adnani Vilvert, Blanca Martinez, Sofia Tummino y la joven Agostina Menegozzo, que alternará el primer



Blanca Martinez

equipo con el conjunto de Primera División. Completan el plantel Lola Hemández, Claudia Figueroa, Camila Hiruela, Winderlys Medina, Candela Bernardino y Mireia Guilabert.



#### Violencia machista | La lacra que no cesa



Una mujer, en actitud de defensa, para protegerse con los brazos de una agresión.

#### Patricia Martín

MALE

La agonía que padeció Lorena Terrés, asesinada en Castellon el 1 de septiembre, es de película de terror. A lo largo de su vida fue victima de cuatro parejas violentas. Una de ellas mató a su padrastro e intentó agredir sexualmente a su hija. Ella se salvó porque estaba en un centro de protección para maltratadas. Y fue asesinada por Joaquin Félix Argilés, con quien tuvo una relación tortuosa. Lo denunció en dos ocasiones, una por amenazas y otra por malos tratos entre 2021 y 2022, y éi cumplió ocho meses de prisión por quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Pero no era la primera vez que ingresaba en la cárcel. En 2021 asestó una puñalada a Lorena y se dictó prisión provisional, pero no llegó a ser condenado porque la víctima deciaró después que se había apuñalado ella sola. Cuando falleció, no había ninguna media de protección activa.

Su caso es, por tanto, paradigmàtico de como muchas víctimas no logran escapar de la espiral de la violencia, de que demasiados agresores machistas no se rehabilitan y de los fallos y carencias del sistema de protección, aunque Espana se sitúe a la vanguardia en la lucha contra las violencias machistas. Dos presuntos nuevos asesinatos en las últimas 24 horas «aún en investigación elevan a 36 el número de fallecidas en 2024. Un informe pionero respecto a la reincidencia de los agresores machistas arroja luz sobre un asunto clave- tras seguir a casi 20.000 expresos de 2009 a 2019, determinó que los delitos cometidos en este ámbito tienen un índice de persistencia del 41,6%, el doble de la tasa general, que se si tua en un 20%. Es decir, cuatro de cada diez maltratadores vuelven a entrar en prision por amenazar, golpear, violar o amedrentar de diversas maneras a sus parejas: ya sea la misma o sucesivas.

De forma significativa, se trata del tercer delito con más reiteración delictiva, por detrás de los robos (el 76% reinciden) y los delitos contra la salud pública (es decir, por tráfico de drogas, con una tasa de reiteración del 42,4%, cercana a la que presenta la violencia de género). Por detrás se situa la reiteración en agresiones sexuales, con una tasa del 22%. Además, el 73% de los maltratadores reinciden en los tres primeros anos tras su excarcelación y el 85% durante los cinco primeros años.

Ante esta problemática y fruto del trabajo en varios comités de crisis -el órgano estatal que se convoca cada mes que se superan los cinco ferminicidios-, el Ministerio del Interior puso en marcha el año pasado un protocolo que permite alertar a las mujeres que interpongan denuncia si sus agresores cuentan con antecedentes de comportamientos violentos contra parejas anteriores con el fin de que extremen la vigilancia.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad han detectado 21.499 casos de agresores persistentes, casi el 22% de los 98.188 casos ac tivos a 31 de agosto de 2024 en el sistema de seguimiento y protección a víctimas VioGén. De ellos han alertado a las víctimas en 16.400 casos, segui los datos fa cilitados por Interior

Hay fallos en la rehabilitación de los maltratadores y en la protección de las víctimas

Interior alerta a 16.400 mujeres de que sus parejas han maltratado a otras personas

Los avisos son inferiores al número de reincidentes en el sistema VioGén porque la instrucción dictada, siguiendo el criterio ju dicial, indicaba que el aviso no debe ser sistemático o generalizado, con el argumento de que hay que evitar alarmas innecesarias, sino que depende de la valoración que hagan los expertos policiales de cada caso.

No obstante, si se comunican los antecedentes siempre que ha ya nesgo medio, alto o extremo. Con aviso o sin él, el problema es que muchas víctimas continuan conviviendo con su agresor porque la violencia de género es un complejo problema estructural en el que pesa mucho el miedo o la dependencia emocional, económica o social. A lo que hay que añadir los fallos en el sistema de protección: el asesino de Castellón, por ejemplo y a pesar de acumular antecedentes extremada mente graves, carecía de una orden de alejamiento activa.

La investigación determinará que es lo que no funcionó en este caso concreto, pero en el fondo subyace, segun explica la fiscal Susana Gisbert, que la violencia de género «tiene características propias precisamente por el alto nivel de reincidencia de los maltratadores, que se sustenta en el machismo arraigado, y la vulnerabilidad de las victimas, además de por la dificultad de probar delitos» que, en la mayoria de ocasiones, ocurren en la intimidad del hogar y sin más testigos que la pareja. «Si la victima no denuncia o se acoge a la dispensa [que le permite no declarar contra su pareja], los juzgados no podemos seguir adelante», lamenta.

Además, «existe un problema fundamental, dado que cuando se ha cumplido la pena, solo existe la libertad vigilada, pero también tiene un plazo y se acaba». Como posible solución, la especialista propone que se explore la posibilidad de que las fuerzas de segundad vigilen a los exreos tras cumplir condena pero «sin vulne-rar sus derechos», algo que habría

que articular juridicamente. A su vez, reclama dar «más herramientas» à las víctimas para que «puedan salir del bucle», romper con los violentos y confiar en las instituciones.

#### Violencia «cíclica»

Por su parte, Miguel Lorente exdelegado del Gobierno contra la violencia machista, considera que «falla el sistema y fallamos como sociedad». Por un lado, a su juicio la justicia no logra proteger a todas las víctimas porque «la violencia de género es cíclica y los tribunales la fragmentan y juzgan cada delato por separado», lo que genera ciertos margenes de impunidad y grietas en la ayuda a las mujeres.

Además, «falla la detección a través de las consultas médicas, a las que las víctimas acuden con frecuencia, y también el tratamiento que reciben las afectadas, dado que cuando denuncian se interponen órdenes de alejamiento o se les otorga ayudas económicas, pero no se las tratamédicamente de forma integra, para que puedan salir definitivamente de la espiral de violencia».

En el lado contrario, los programas de rehabilitación de agresores funcionan, dado que baja su nivel de reincidencia, pero no siempre se realizan, bien porque no son obligatorios o porque hay márgenes para flexibilizar el cumplimiento. «La justicia podría interponer más y mejores medidas de reeducación y de seguimiento vigilado», propone Lorente

#### Violencia machista | La lacra que no cesa

Psicólogas, profesoras y fiscales explican que la mayoría de feminicidios tienen un denominador común: la brutalidad del agresor, cuyo objetivo es acabar con su pareja, su posesión.

## Una descarga de ira que busca aniquilar

Los crimenes machistas tienen como denominador común la extrema violencia

Olga Pereda

MADRID

Atropellarla hasta la muerte, asestarie más de 10 puñaladas en el cuerpo, matar a dos mujeres con minutos de diferencia. prender fuego a una furgoneta pensando que su novia estaba dentro... Los crimenes machistas tienen un denominador comúnla extrema violencia que emplean los agresores. Históricamente, siempre ha sido así. Ana Orantes, la víctima que cambió la mirada social frente a los femínicidios en España, fue quemada viva a manos de su mando en 1997 pocos dias después de contar en televisión el calvario que llevaba años sufriendo. Ana, y la mayoria de víctimas mortales del machismo, son asesinadas de manera extremadamente cruel. ¿Tiene alguna explicación semejante salvajismo?

La profesora del máster de Psicologia criminal y forense de la Universidad de Barcelona, Alba Alfageme, explica que los feminicidios, como todos los asesinatos donde hay un vínculo emocional, se caracterizan por tener un plus de agresividad. «No es un homicidio callejero que se produce, por ejemplo, después de una pelea. No es una situación de violencia de un igual frente a un igual. No es un enfrentamiento en el que solo puede sobrevivir uno de los dos. Es un asesinato premeditado y con un objetivo muy claro: acabar con ella, destrozaria fisicamente y aniquilarla. El agresor descarga toda su tra y odio. Es tan viscetal, precisamente, porque hay emociones vinculadas», subraya la psicóloga, especializada en violencia machista.

#### Planificación cruel

Esta semana, la policía detuvo a un hombre en Alicante después de que prendiera fuego a una furgoneta pensado que su mujer estaba dentro. A principios de septiembre, un hombre asesinó a puñaladas a su novia en Castellón. En cuestión de horas, otra mujer fue asesinada en Vallecas después de que su pareja la arrollara con el coche y la estampara contra el suelo.

En agosto, el exnúmero dos de la Policía Nacional en Cataluña mató a tiros en Rubi a su pareja y después condujo hasta Castellbisbal y tiroteó a su exmujer, en un acto sin precedentes en la

historia de los crimenes machistas en España

No son asesinatos instrumentales, en los feminicidios hay voluntad de matar Todo se enmarca en la dominación patriarcal, es una manera de decir 'aqui mando yo'», subraya Gemma Altell, psicóloga especializada en violencias y codirectora de la consultora de genero G-360. «Es un ejercicio de dominación y poder», añade.

«Se trata de un ejercicio de dominación y poder», comenta la especialista en violencias Gemma Altell

«Es un asesinato tan visceral porque hay emociones vinculadas». explica la psicóloga Alba Alfageme

Todas las expertas corroboran que los feminicidios no se producen tras un impulso del agresor sino que responden a una planificación cruel. «Los agresores llevan mucho tiempo haciendo daño a sus víctimas, pero esa violencia no les ha funcionado porque la víctima sigue viva. Sienten que pierden el poder, especialmente cuando la mujer les anuncia su intención de terminar la relación, así que ¿cuál es el último poder que tienen? Matarlas», subraya Isabel Muntané, periodista y coordinadora del Master de género y Comumcación de la Universidad Autonoma de Barcelona (UAB)

Fuera de la esfera del machismo letal, resulta muy raro encontrar un asesino que aseste una docena de puñaladas a su víctima. La crueldad absoluta es una marca distintiva de la violencia de género. «Son casos en los que hay detrás una planificación. Es una manera que tienen los agresores de reafirmarse, se creen con el derecho a matar Hay ita y desquiciamiento. Se observa una carga extra de funa», describe Violeta García, psicóloga especialista en violencias y miembro de la Asociación de Asistencia a las Mujeres Agredidas Sexualmente.

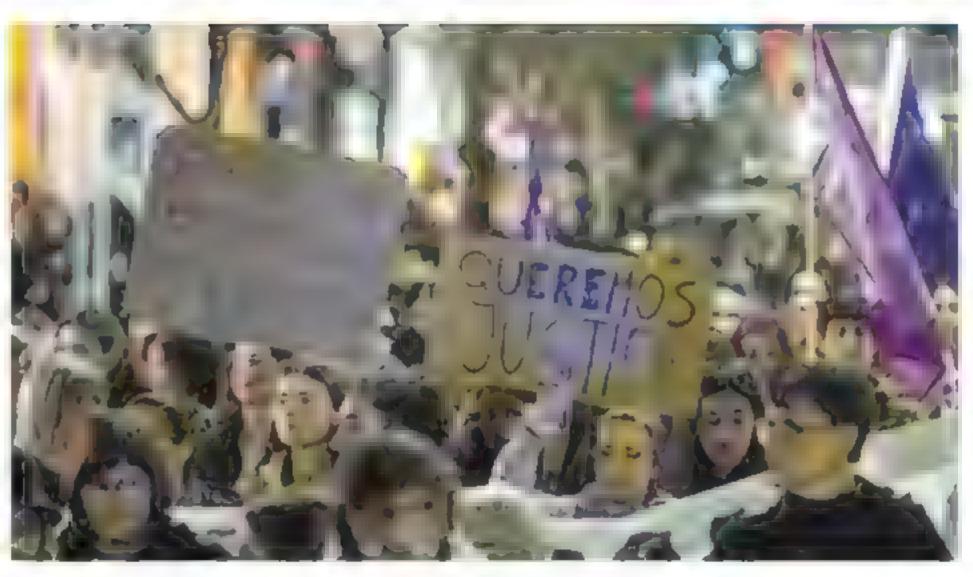

Un grupo de mujeres muestra sus pancartas durante la manifestación del 8M de 2023, Jordi COTRINA

#### «Mi marido prometió que me vería arder»

La historia de María Dangla, de 47 años, es la de una mujer que ha vivido años de violencia en silencio. Una relación abusiva donde la manipulación ha jugado un papel crucial y que alcanzó el miércoles de la semana pasada uno de sus episodios más graves cuando él quemó una cámper en Alicante, pensando que ella estaba dentro mantemendo relaciones sexuales con otro hombre. Cuando Maria comenzó: la relación con su pareja, todo parecia idílico. Ella es-

se reencontraron e iniciaron una feliz relación. El era cariñoso, atento y siempre tenía una palabra amable. 17 años después, su vida es un infierno basado en maltratos físicos, amenazas y abusos emocionales hacia ella y sus dos hijas, «Me promenó que me tha a quemar viva y lo ha intentado», asegura. Por otro lado, la jueza decretó prisión provisional comunicada y sin fianza ayer para Bona Rial, que el sábado trató de acabar en Vigo, presuntamente, con la vitaba enamorada de él desde los ocho años y a los 30 — da de su expareja quemándola viva. **B. Rico** 

## Repensar la masculinidad



Las ideas tradicionales sobre la masculinidad fection un efecto negativo en los chicos adolescentes

1 ste libro propone soluciones y estrate and a conflictos habituales como el acoso escolar, las malastota, clima Lamila violence, hipotherishic para ayudar a los chicos a ser mas felices y alcanzar mejores resultados academicos

de Manie Bora

ALBA .

#### Universidad



La EIIC-ULPGC favorece el aprendizaje y el desarrollo educativo de las niñas y niños de Kilifi. En la imagen, alumnado de la ULPGC en la escuela Timboni. 🚁/🕪

## Agua, luz y ciencia para Kenia

Estudiantes y profesores de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC renuevan las placas solares del Colegio Timboni e instalan un laboratorio científico

María Jesús Hernández LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

«Llevamos un año trabajando juntos, recaudando fondos entre muchas personas, con muchas ideas. y hemos aprendido mucho. Venir a Kenia y ver como todo coge forma es tan bonito que es dificil desembirlo con palabras. Los estudiantes, sobre todo las chicas más mayores, tienen super clara la importancia de la educación y son muy buenas estudiantes, a pesar de la falta de recursos. Me han inspirado mucho y me animan a seguir trabajando para contribuir a que puedan tener una educación y un futuro». Así expresa Laura Déniz, alumna del Master en Ingeniería industrial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, su expenencia en el marco del proyecto de cooperación Mambo Elimu desarrollado por un grupo de estudiantes y profesorado de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC, bajo la coordinación de la catedrática de Ingenieria Quimica Ana Maria Blanco Marigorta, en colaboración con la Universidad de Nairobi Una iniciativa que ha hecho posible dotar de electricidad, agua potable e infraestructura para el aprendizaje científico, a la escuela de Educación Primaria Timboni, en la región de Kilifi, una de las zonas más vulnerables del país.

Blanco y diez estudiantes de la ULPGC han estado en Kenia hasta ayer, 15 de septiembre, para llevar a buen término la segunda edición del proyecto de cooperación en el que lievan trabajando todo el año con el objetivo de dar solución a los complejos problemas a los que se enfrentan los usuarios de la Escuela de Educación Primana Timboni, desde el acceso limi-



Ana Mª Blanco con escolares en Kenia., Prim

tado a la electricidad y el agua potable, lo que obstaculiza las actividades educativas y las condiciones de higiene; hasta la falta de recursos de muchos estudiantes que les impide presentarse a los exámenes estatales y, por ende, avanzar en su educación

La primera edición del proyecto Mambo Elimu culminó en septiembre de 2023 con la instalación de placas solares para proporcio-

Mambo Elimu «continuará»

El proyecto Mambo Elimu, de la Escuela de Ingenienas Industriales y Civiles de la ULPGC en Kenia, cumple dos años arrojando un balance «sumamente gratificante». Coordinado por Ana María Blanco, en 2023 tuvieron la primera toma de contacto con el colegio Timboni y la comunidad local. «Es muy satisfactorio ver como han cuidado las instalaciones habilitadas en la primera edición y que, gracias a que les proporcionamos el acceso a agua potable, las clases están más limpias, benen agua para beber e incluso han tenido la iniciativa de comenzar un huerto ecológico», indicó Blanco. Este año han dado un paso más en la ayuda pero, «aún quedan muchos aspectos por mejorar. Mambo Elimu continuará», anuncia. [M. J. H.

nar energia a una bomba de agua potable y electricidad a un grupo de aulas del citado centro de Primaria. En esta segunda edición, alumnado y profesores de la ULPGC, respaldado por diversos colectivos sociales de Gran Canaria, han abordado la renovación del antiguo sistema de placas solares de la sala de profesores de la escuela, así como la instalación de un laboratorio de ciencias equipado para la enseñanza práctica de las asignaturas técnicas.

#### Objetivos

Junto a Ana Mana Blanco han realizado el proyecto los alumnos y alumnas Rocio Medina, Patricia Hernandez, Amalia Arvelo, Jon Orla y Roberto Luis Real, del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos: Marta Acosta del grado en Ingenieria en Organización Industrial; Nila M. Sicilia del grado en Ingeniería Civil; Laura Déniz del Máster en Ingenieria Industrial; Juanjo Sánchez del Master Universitano en Formación del Profesorado; y Nenna Arakcheeva del Programa de Doctorado de Ingenierias Química, Mecáriica y de Fabricación.

Una de las principales novedades de esta edición, ha sido la colaboración en las clases con actividades didácticas e interactivas, para facilitar la comprensión de conceptos básicos. Gracias a la donación de ordenadores por parte del centro de formación profesional CIFP Villa de Agúimes, los niños de Timboni han tenido su primer contacto con un ordenador.

En cuanto a matemáticas, la heframienta interactiva BAFI, creada por una compañera de Educación Primaria, Esperanza Teixidor, ha facultado la comprensión de figuras geometricas bidimensionales y tridimensionales». Asimismo, en ciencias, se han realizado experimentos prácticos para ilustrar conceptos clave como densidad, conductividad, electricidad estática y tensión superficial.

También se ha enseñado a los alumnos, con la colaboración de la empresa local WISEe (Women in Sustainable Energy Enterprise), el proceso de obtención de electricidad a partir de energia solar Y en la asignatura de inglés, se ha colaborado con los docentes de la escuela en la impartición de clases con nuevas herramientas y materiales didácticos.

El CIFP Villa de Agúlmes posibilita el primer contacto del alumnado keniano con ordenadores

«Las actividades se han extendido también al ámbito deportivo y recreativo. Gracias a la donación del CD San Pedro Mártir de Doctoral, se proporcionó equipación de futbol al Timboni School FC. Además, se organizaron diversas actividades ludicas que fomentaron la convivencia y el desarrollo social de los alumnos (partidos de futbol, juegos al aire libre...). Todo el matenal empleado durante la realización de las diferentes actividades ha sido donado a la escuela para su posterior uso», explicó Ana Maria Blanco, Asimismo, durante estos dias también, por invitación del centro, han realizado actividades de mentoria dingidas a los y las aiumnas de cursos superiores para onentarles en su camino hacia la educación superior.

Todas estas acciones han sido posibles gracias a los fondos recaudados para el proyecto, fruto del esfuerzo de muchas personas y entidades como el Colegio de Abogados de Gerona, el Hotel Playa Park Zensation, Naviera Armas, el Restaurante La Marquesma y Fuerte Tribu Club de Surf. Parte de estos fondos han permitido que un buen número de niñas y ruños en situación vulnerable hayan podido presentarse a los exámenes estatales y continuar con su formación, ya que uno de cada cinco ruños no podia afrontar el gasto asociado al examen, segun informó la catedrática.

También los y las estudiantes de la ULPGC ponen en valor su participación en una expenencia tan enriquecedora. «Ser parte de este proyecto es una bendición, un orguilo y una oportunidad migualable», apuntó Juanjo Sánchez. «Es una experiencia que te convierte en un ser humano más humilde y te obliga a sacar lo mejor de ti tanto a nivel físico como emocional. No puedo medir lo que yo he producido en ellos, pero sin duda, si puedo medir lo que ellos han producido en mí y, con haber sido capaz de llegarles tan solo una décima parte de lo que ellos me han llegado a mi, este proyecto habrá merecido por completo la pena», manifestó el alumno de posgrado de la ULPGC.

#### Ciencia

#### Iván Alejandro Hernández

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Decia José Saramago durante su discurso de aceptación del premio Nobel que el hombre más sabio que habia conocido no sabia leer ni escribir. Era su abuelo. A Fernando Barrio (Las Palmas de Gran Canaria, 1994) le fascinaba ver cada tarde, en un garaje que funcionaba como una herrería en el pueblo de Tenoya (Gran Canaria), a su abuelo solucionar cualquier problema que se le pusiera por delante. Se llamaba Félix y, al igual que el abuelo de Saramago, era analfabeto, pero para Barrio atesoraba una inmensa sabiduria: tan solo con sus manos y su ingenio resolvía todo enigma que se le plantease. Hoy, Barrio, desde un ordenador en Tres Cantos (Madrid), usa sus conocimientos para resolver problemas que contribuyen a mejorar las fabricaciones espaciales de Airbus que observan la Tierra o llevan a los seres humanos a la luna.

Trabaja como ingeniero de industrialización y digitalización y cuenta que su labor «es transver» sal» en el sector espacial de la multinacional, «Trabajo para todos los proyectos de la empresa, todo lo que sea lograr que se adapte de forma fácil a las necesidades de un mercado cambiante y en crecimiento», agrega. Uno de sus principales proyectos consiste en la digitalización de los procesos de fabricación a través de Dock, una plataforma de innovación que promueve el talento joven, «Por ejemplo, herramientas digitales que facilitan la trazabilidad de algo tan complejo como la fabricación de electrónica para que un satélite sea más eficiente, pero a su vez cumpla todos los requisitos de calidad», llustra.

Barrio explica que coordina esta labor con las necesidades de la empresa en el ámbito espacial, «como máquinas que puedan mejorar temas de energia, intentando ser más eficientes» y, sobre todo, que mejoren la calidad de los productos. En concreto, uno de los programas se dedica a la observación de la Tierra e incluye los satélites Sentinel del programa de Observación de la Tierra Copérnico de la Agencia Espacial Europea, que ganó un gran protagonismo en las islas por su contribución al seguimiento del volcán de La Palma.

En este ámbito, detalla que se incluyen otros programas destinados a analizar cambios en los casquetes polares, estudiar la densidad de la nubosidad en distintas regiones o las fotos satelitales que muestran las transformaciones en las mareas. «Airbus aporta mucho en las antenas que hacen mediciones en la superficie de la Tierra», agrega Barrio.

También cita proyectos de exploración humana y científica del sistema solar, «que se mandan para investigar la Luna, Marte o el espacio profundo», como el Módulo Europeo de Servicio A Fernando Barrio (Las Palmas de Gran Canaria, 1994) le fascinaba ver como su abuelo solucionaba cualquier problema con sus manos y su ingenio. Hoy, sigue su ejemplo desde en Airbus.

## De una herrería en Tenoya al espacio

Fernando Barrio trabaja como ingeniero de industrialización y digitalización en Madrid

de la nave Orión de la NASA, que llevará astronautas a la Luna. Además, la responsabilidad en la fabricación y la puesta en marcha «del lanzador europeo por antonomasia que ahora es el Ariane 6», así como la mejora de telecomurucaciones civiles.

Para Barrio, trabajar en el sector espacial en Airbus va más allá de ir todos los dias a la oficina, cumplir un horario y alienarse con los objetivos de cualquier empresa: buscar beneficios al mínimo coste. No siente la apatia al levantarse y repetir sus rutinas porque su labor tiene «un impacto en la sociedad y en la humanidad en general y eso tiene un valor incalculable», porque lo que haga, le sobrevivirá en el futuro.

Durante una conversión telefónica, recuerda que su primer contacto con la empresa ya «fue amor a primera vista». Estaba a punto de volver a España tras su periodo de Erasmus en la Universidad Politécnica de Milán (Italia), cuando vio que Airbus ofertaba becas con un plan de formación orientado a la innovación y al desartollo personal.

«Investigué cómo funcionaba la empresa, me inscribí, hice la entrevista y me cogieron. Recuerdo que aun estaba en Milan y fui a España exclusivamente a hacer esa entrevista», narra Barrio. En 2017 comenzó a trabajar en Getafe en el departamento de calidad de Airbus 350. Allí descubrió que la multinacional fomenta y potencia el talento juvenil. \*Nos daban muchos cursos aparte del trabajo nominal para que nos desarrolláramos en lo que nos gustaba y en lo que creíamos que podiamos aportar valor. Recuerdo la beca con mucho cariño porque aprendi mucho, no solo de oficio, sino de lo que me gustaba», explica.

Durante ese penodo eligió el ámbito de la digitalización y, cuando finalizó su beca, pudo continuar en el mismo proyecto Airbus 350 de aviación comercial, pero en Hamburgo (Alemania), donde estuvo un año y tres meses. Cuando regresó a España, su vida laboral tomó un nuevo rumbo. Su jefa en Getafe le suginó que con su especialización podia encajar en un puesto de mejora de procesos y herramientas en el sector del espacio, en Tres Cantos. «Era algo que había valorado, aunque lo veia como muy enigmático», dice, «pero lo hicieron fácil desde el primer momento y me cautivó desde el minuto uno:

#### Desde Guanarteme

Además de despertar esa vocación como «manitas» por su abuelo, recuerda la influencia que también tuvieron sus padres, ambos sanitarios, gracias a quienes pudo hacer sus primeros pinitos con ordenadores en su adolescencia. Barrio tampoco se olvida de los profesores que influyeron en sus elecciones posteriores. Criado en el Barrio del Guanarteme, cuando cursó bachillerato en el Instituto homónimo, donde sus docentes en Matemáticas y Física le despertaron su interés por esta rama.

«Estuve dudando entre Física e Ingenieria y acabé estudiando Ingeniería Mecánica porque era lo que se parecía a lo que mi abuelo me habia inspirado», añade. Cuando decidió irse de Erasmus en el último año de carrera en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), un profesor de Mecánica de Fluidos le recomendó la Politécnica de Milán para desarrollar temas de simulación en ese ámbito.

«La especialización que más tocaba allí era la de Computación para simulaciones y me dio mucho rodaje. Entendi que me gustaba esa parte, además de la Mecánica», dice Barrio, Además, contaba con un gran sector aeroespacial y descubrió «industnas que ni sabia que existian». Precisamente de esa curiosidad despertada por su abuelo y potenciada por sus docentes, buscando alguna beca de estudios relacionada con la industria espacial, encontró su camino en Airbus.

Su labor contribuye a distintos programas de exploración del sistema solar y de observación del planeta Tierra

«Merece mucho la pena que Canarias apueste por tener lanzadera, centros satelitales o de control»

Por ahora, tiene claro que quiere seguir especializándose en la digitalización, un ámbito en el que ve bastante potencial para la juventud, y seguir aportando su granito de arena en Airbus, Quizá, cuando adquiera más conocimientos, compagine su trabajo con la divulgación científica como el doctor en Física e ingeniero. Javier Santaolalla, de quien se confiesa admirador porque «tiene una forma de pensar que me inspira mucho».

¿Volver a Canarias? «Me gustaria, no me importaria», responde sin dudar Barrio, que se deshace en elogios sobre las características idoneas y excepcionales de las islas para desarrollar distintos ámbitos del sector espacial «Es uno de los lugares de España con mayor espacio aéreo libre, sin ocupación. En Fuerteventura experimentan con satélites de alta altitud. Tenemos el centro espacial de Canarias en Maspalomas, donde se investiga mucho. Además, está el orgullo que todo isleño siente por el Instituto de Astrofisica de Cananas, en La Palma», enumera.

A su vez, considera que «Canarias tiene mucho que aportar,
tanto por la geografía que tiene
como por todos los microclimas
que existen, incluso para pruebas espaciales, como ya se hizo
en Lanzarote. Y creo que merece
mucho la pena que Canarias
apueste por tener lanzaderas,
centros satelitales o de control»,
temata Barrio.



El ingeniero canario Fernando Barrio, en la sede de Airbus en Tres Cantos. 147/01.

#### Música

Hay artistas cuyo legado está más allá del nombre del grupo que les dio a conocer. Músicos que se han labrado una respetada carrera que ha calado en lo más profundo de muchas generaciones. Es el caso de Robe Iniesta (Plasencia, 1962), leyenda de la música que actuará el próximo 1 de noviembre en la Plaza de la Música, en Las Palmas de Gran Canana, y al día siguiente, en el aparcamiento del Palmetum, en Santa Cruz de Tenenfe.

# Robe Iniesta

# «El rock no ha sido nunca un género de mayorías en España»

Juan Fernandez

Cuando sacó 'Lo que aletea en nuestras cabezas', el público se pensaba que era un divertimento hasta el regreso de Extremoduro. A día de hoy, cuatro discos y un directo en DVD confirman que la banda ha venido para quedarse.

Yo también lo pensaba, eh. Daba por hecho que iba a ser una cosa puntual cuando empecé con esto. Hicimos el primer disco sin tener ningun pensamiento de tocar en directo ni de nada. Simplemente de hacer ese álbum y pasárnoslo bien. Luego nos gustó mucho la cosa y vimos la posibilidad de hacer una gira, también como una cosa única. Por eso grabamos el DVD, porque pensabamos que era un directo que nunca más ibamos a hacer y para asi tenerlo de recuerdo.

#### ¿Este proyecto ha cambiado a Robe Iniesta?

No, a mí me ha cambiado la vida. La vida es lo que te va cambiando y las cosas que haces cambian contigo. Lo raro sería que siguiera haciendo las mismas canciones que hace 30 años. Lo normal es que haya una evolución en la manera de componer, aunque yo en eso no tengo mucha mano. No puedo planear qué voy a escribir o sobre qué, pero está claro que lo que sale, sale de adentro y muestra esa evolución que tienes con la vida.

Y si algo rezuma de este proyecto es la importancia de la melodía, que se mantiene en un nivel casi orquestal en las canciones.

Las canciones se podrían hacer de muchas formas, pero estar con esta gente con esa versatilidad y ese buen gusto hace que seamos ambiciosos. Desde el primer disco, que era muy diferente, ya se respiraba. Luego entró Woody (a la guitarra) y ya cambió la cosa a algo más rockero. Pero bueno, seguimos buscando nuestro sonido sin dejar de experimentar.

Abre el último disco el tema 'El hombre pájaro', con claras alusiones a la falta de fuerzas. Algo que podía interpretarse con que no se veía con fuerzas para seguir mucho más en la música. ¿Hay algo de cierto en esto?

Hombre, yo eso no lo tengo pensado ni mucho menos. Eso



Robe Iniesta, durante un concierto de su pasada gira 'Mayeutica', en una imagen de archivo.

cuando ilegue, llegará. De momento estamos con la gira en todo lo alto y los conciertos están saliendo bonitos. La gente creo que lo está disfrutando. Las letras las tiene que interpretar uno mismo. Una canción no habla de lo que el autor diga que habla, sino de lo que le sugiere al que la escucha. Al final, si la canción te sugiere unas emociones y a ti te parece que habla de algo, ¿por qué no? ¿Qué más te da en lo que estuviera pensando el autor cuando lo estaba haciendo?

En este sentido, ¿en qué momento diria que se encuentra ahora mismo?

En un momento muy bueno de mi carrera, con un disco que le ha gustado a todo el mundo y que a nosotros también nos gusta mucho tocar. Si fuera por nosotros, solo hariamos en concierto las canciones del disco nuevo, vuelta y vuelta (rie)

Ha vivido varios cambios en la industria, como la entrada de las plataformas digitales como Spotify o la desaparición de los discos tal y como se conocían. ¿Cómo valora esta evolución?

Pues en algunos sentidos bien y, en otros, no tan bien. Lo de que se hagan singles en vez de discos enteros tampoco es un cambio demasiado grande. Antiguamente, solo se hacían sencillos y luego se sacaban discos largos cuando se tentan un monton de singles simplemente por juntarlos en algo. De alguna manera está bien porque es más accesible

¿Y cuál diria usted que es la mayor diferencia?

Que todo el mundo oye lo mismo al mismo tiempo. No comprendo cómo salen canciones de muchos chavalitos jóvenes que se convierten en todo un fenómeno. Y estos chavalitos tienen muchisimas más escuchas que las que voy a tener yo en toda mi vida. Es algo que me flipa, cómo se ha puesto de acuerdo todo el Carrier Tengo la suerte de que al público le gusta lo que hago porque no sabría hacer otra cosa»

mundo para oir la misma canción en la misma semana

A pesar de eso, cuando sacó el disco, se encontraba en las listas de más escuchados junto a esos artistas jóvenes que menciona.

5í, y me sorprendió porque manejan otro volumen de cifras. A mí que me escuchen un millón de personas me parece algo alucinante, pero para esa gente un millón no es nada.

También es cierto que todo el mundo ha escuchado, aunque sea, alguna canción de Extremoduro. Eso le tendrá que proporcionar una buena dosis de autoestima.

Hombre, claro, autoestima te tiene que dar, pero en su justa medida. Yo siempre lo digo: los artistas necesitamos tener el apoyo de la gente porque en el arte no hay nadie que pueda decir «esto está bien hecho o esto està mal». Tù mismo no sabes si lo que estás haciendo es bueno: necesitas tener ese apoyo y que te lo diga el publico, pero no puede servirte para presionarte y pensar «me han dicho que he creado una obra de arte, así que la próxima debe ser aun mejor». El publico debe servir para animarte y darte fuerzas, pero no para presionarte pensando que eres la hostia.

Podemos decir que no es una persona dependiente de su público.

No, porque para depender del público tendría que establecer un rumbo, y en mí caso no hay ningun rumbo que marcar. Mi carrera se ha construido sin un rumbo fijo. No puedo ni siguiera plantearme que voy a escribir una canción sobre un tema concreto. La cosava al revés, primero sale y luego adivino de qué estoy habiando. Tengo la suerte de que al publico le gusta lo que hago porque no sabria hacer otra cosa. Yo me pongo a componer y ahí no hay ninguna línea que seguir, lo único válido es que lo que salga me emocione Mas de una vez he dicho «voy a hacer una canción alegre» y cuando voy por la mitad digo «coño, ¿dónde se ha torcido esto?»

El otro día le dedicaron una canción en un colegio de Extremadura. ¿Su música es apta para todos los públicos?

No, yo creo que hago música para adultos. Las letras hay que saber entenderlas para darles un significado, no puedes tomar las cosas al pie de la letra. Y un niño no creo que pueda hacer esto.

Y no solo en las letras: con 'La ley innata' introdujeron melodías de Bach y ahora, en 'El Poder del arte', vemos una intro que trasladan al oyente a 'La fille aux cheveux' de Debussy. ¿Le inspiran más los compositores clásicos que los grupos de rock?

No, lo que pasa es que casi todos los componentes del grupo tienen una formación clásica y es más fácil que surjan estas cosas. Yo estoy abierto a todo, no pongo ninguna regla a la hora de hacer las canciones, como te comentaba antes. Es buscar que cada canción sea original respecto a las demás.

¿La música de ahora ha perdido esa originalidad?

No lo sé. Veo mucha música igual, pero también hay sonidos muy diferentes e interesantes. Lo que pasa es que parece que solo existe lo mayoritario, lo que estás oyendo por todos los lados, pero realmente hay mucha música que tienes que ir a buscar porque no te la manda el algoritmo. El rock no ha sido nunca un género de mayorias en España.







# ---- Antártida y Malvinas -----

Rumbo a los confines del mundo Naturaleza y vida salvaje

Informate e inscribete en:

https://www.club-viajar.es/expediciones

expedicionviajai (a) i lubmarcopola es

azulmarino

#### Música

#### La cantante de Lush publica una extraordinaria autobiografía familiar y artística

Ramón Vendrell

BARCELONA

La primera mitad de Cruzando los dedos (Contra) sería una autobiografia igualmente extraordinaria si la firmara una mujet anónima en vez de Miki Berenyi (Londres, 1967), guitarnsta y cantante de Lush. El padre de Berenyi era un hûngaro de familia semiaristocrática exiliado del comunismo en Londres. Su madre escapó de una eminente familia japonesa dedicada a la medicina para reunirse con él. Se habian enamorado por carta. «Mi pareja, Moose [alias de Kevin McKillop, del grupo Moosel, enseña inglés en una escuela de idiomas y ha tenido en los ultimos tiempos algún alumno de origen japonés y húngato. Ya no soy única», dice Berenyi por Zoom.

Ivan era periodista freelance y, sobre todo, un mujenego empedemido. Yasuko Nagazumi inició de chiripa por su exotismo una carrera como actriz de reparto que pronto le reportó buenos dividendos. Dos más dos, la pareja duró poco. A vivir con el padre de Berenyi fue la abuela Nora, mientras que su madre se emparejó con Ray Austin, antiguo doble de acción al que no le ina mai como director de series (Los Vengadores, Hart y Hart) con el que Nagazumi se fue a Hollywood. Miki vivió una adolescencia de la tira de conciertos al año, fancines y promiscuidad. Tardó en relacionar su comportamiento sexual con los abusos que había sufrido.

#### Merkanarias es el autor de las fotos del reportaje 'La guía del punk grancanario'

LP / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Merkananas es el autor de las fotos del reportaje que se publicó ayer domingo en la pagina 72 de la sección Gente y Culturas de LA PROVINCIA sobre el documental de José Maria De Páiz Punk rock en Gran Canana. Merkananas es autor, concretamente, de las fotos de los grupos tres grupos que aparecían en el reportaje, las de Malformaciones Kongénitas, Subresiduos y Represión 24H, que por un fallo técnico no aparecieron con su firma.

#### Historia

Ana Abella

Cual mago con su chistera, reconvertida en mochila, llega el histonador de la ciencia de la Universidad de Cambridge Seb Falk a la entrevista. De ella, sorprende sacando, envueltos en tela, un par de «smartphones de la Edad Media», bromea, dos astrolabios de distinto tamaño, réplicas de estos fascinantes artilugios portátiles multifuncionales antiguos. «Aun sirven hoy. Si tienes un astrolabio tienes el mundo en la palma de tu mano. Lo hace todo. Es un modelo del universo, con la cuadrícula de los cielos, las estrellas... con él, puedes ver como el Sol gira alrededor de la Tierra, puedes orientarte, navegar sin GPS, sabet la hora... Tiene una ciencia y una matemática muy avanzada -explica el investigador británico en perfecto espanol- Creemos que hoy estamos en la época de los gadgets pero en la Edad Media les encantaban. Demuestran el interés de la gente por la ciencia»

Es el astrolabio uno de los puntales del divulgativo ensayo de Falk La luz de la Edad Media (Ático de los libros), donde desmonta los mitos que aun asocian la época medieval con la oscuridad, la decadencia y el atraso científico y tecnológico y defiende que «no deberiamos despreciar un tiempo que dejó tantos libros, objetos como este o edificios como las iglesias, que han durado siglos»

Los eruditos medievales tenian bien asumido ya que la Tierra era redonda, los numeros romanos fueron sustituidos por los arábigos, el calendario juliano por el gregoriano, se construyeron los primeros relojes mecánicos, se inventaron las gafas y se perfeccionó la cartografía gracias a que la era de los descubrimientos, a partir del siglo XV, potenció la elaboración de mapas más sofisticados y fiables, entre otros avances.

«Los mitos de la oscuridad de la Edad Media vienen del Renacimiento, cuando se querian dar importancia diciendo que habían 
rescatado la cultura antigua de los 
romanos y griegos tras una época 
stri importancia, la media. Incluso 
el nombre, la edad que está en medio, indica desprecio», argumenta.

No se queda ahi el origen del tópico. «Tras la Reforma, los protestantes, que querian despreciar a los católicos, propagaban que la época en que la Iglesia romana gobernaba habia sido una era de superstición e ignorancia en la que quemaban a los heréticos y despreciaban y odiaban la ciencia y el conocimiento», «Y es cierto que hubo episodios lamentables y que en una economia mayoritanamente de obreros y campesinos la educación no llegaba a todos ni era obligatoria -continúa Falk-, pero la Iglesia católica no era tan hermética como se ha dicho y apoyó la ensenanza y la fundación de universidades, donde calculamos que aprendieron un millón de estudiantes en Europa, que es mucho en aquella población relatryamente pequeña».

El historiador británico Seb Falk desmonta mitos que aún asocian la época medieval con la decadencia y el atraso tecnológico. Y lo hace en un divulgativo ensayo sobre los logros científicos del Medievo a través de la figura real de un humilde monje astrónomo.

## La Edad Media sin oscuridad

Aunque el Renacimiento despreció la época medieval, justo es decir que se produjeron avances e inventos como las gafas



El historiador Seb Falk, con la replica de un astrolabio en sus manos, en Barcelona.

Seb Falk alaba en su ensayo a Alfonso X el Sabio, quien impulsó la cultura en sus 30 años de remado

El libro, con figuras como Roger Bacon, Tomás de Agumo, Juan de Sacrobosco o Richard de Wallingford o los árabes Averroes y Avicena, destaca la labor de Alfonso X el Sabio, quien en sus 30 años de remado impulsó la cultura y, en especial, la Escuela de Traductores de Toledo. «Fue más que un simple patrocinador -recalça-. Supo reunir a un equipo de cientificos, a los más listos, no solo cristianos sino también musulmanes y judios, que intercambiaban conocimientos y trabajaban juntos haciendo avanzar la ciencia».

Entre otros escritos propios, este intelectual y culto rey de Castilla encargó y supervisó a un selecto grupo de astrónomos cuna obra maestra. Las Tablas alfonsies [1252], que explica cómo funciona el mundo, con conocimientos de medicina, navegación y matemática pura. Se tradujeron a varias lenguas y se divulgaron por toda Europa. Sin ellas ni Copérnico ni Kepler, Galileo o luego Newton habrian podido hacer sus avances».

#### Un protagonista humilde

Falk vehicula su ensayo a través de la figura real pero desconocida de un humilde monje benedictino del siglo XIV, John Westwyk, especializado en astronomía y copista de libros, al que sigue la pista. «Para que el lector aprendiera la complejidad de la ciencia necesitaba un personaje que no fuera alguien ilustre como Galileo. Una biografia interesante que sostuviera una narrativa, un relato, y vieramos el mundo a través de él. La ciencia avanza gracias a los pequeños logros de un ejército de hombres y mujeres cuyos nombres nunca descubrimos».

«Westwyk tuvo una vida algo aventurera pero no tan fuera de lo normal. Era un joven de fuertes inquietudes intelectuales». Estudió en la escuela de abadia de San Albans, en su pueblo natal, donde no remoto e inhóspito en Escocia, donde profundizó estudios astronómicos y, en 1382, se umó «a una cruzada, donde tuvo disentería Son vivencias que me permitían hablar de temas como navegación o medicina», resume el historiador sobre este religioso que legó manuales como La computadora de los planetas y fabricó y perfeccionó un equatorium, un instrumento para calibrar la posición de los planetas.

Habla también Falk del Atlas catalàn, el primer mapamundi que representó la rosa de los vientos, escrito en esta lengua hacia 1375 en Baleares, «centro del comercio mediterráneo y de intercambio de culturas e ideas». «En Cataluna, el monasterio de Ripoll era conocido por sus relojes y astrolabios y recibia la visita de monjes del resto de Europa que aprovechaban para copiar y traducat sus obras», afirma. Con el latin como idioma común, los cientificos religiosos iban de un país a otro a estudiar o dar clases en universidades. «El mundo científico era muy internacional».

#### Literatura



#### Laura Fernández

William Faulknet publicó en 1939, diez años antes de ganar el Nobel, y diez después de editar El ruido y la furia, una novela frondosamente experimental -como todo aquello que escribió- titulada Palmeras salvajes. No podia imaginar, entonces, Faulkner, a quien supuestamente un tipógrafo torpe rebautizó al publicar su primer libro -su apellido era Falkner, y la u se coló en la portada de su primera novela como errata, o eso cuenta la leyenda, y él consideró que aquello solo podía ser una señal, y una buena, y jamás lo comgió-, que esa novela, formada por dos cunosísimas historias de huida, la de una pareja adultera y la de un preso viejo durante una inundación, acabaría por convertirse, misteriosamente, en un amuleto para cineastas.

No es tanto la historia como la forma en que esta se cuenta Faulkner fue un revolucionario, pero uno al que no se tiene en exceso como tal, extranamente, pese a

Existe una novela del Nobel norteamericano William Faulkner (1897-1962) que ha cambiado la vida de cineastas de todo tipo. Se titula 'Palmeras salvajes', construyó la primera película de Agnès Varda y contiene el alma de la última de Wim Wenders: es un alma huidiza, que existe al margen.

## La otra dimensión de Faulkner

La novela 'Palmeras salvajes', inspiración para la primera película de Agnès Varda, es el alma de la propuesta cinematográfica de Wim Wenders

haber dado paso a una ingente cantidad de nuevas formas narrativas-. la que inspiró la primera peticula de la cineasta francesa Agnès Varda, La Pointe-Courte. O eso cuenta ella misma en su autobiografía documental, Las Playas de Agnés. La novela, que fue traducida al español por Jorge Luis Borges, se cita en Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard, cuando Patricia dice que prefiere «el duelo a nada». John Hughes, en un claro homenaje a Godard, extrae la misma cita en Todo en un dia. Tambien es Palmeras

salvajes lo que lee el protagonista de Ghost Dog, de Jim Jarmusch.

#### Limpiador de retretes

Aunque si hay un director que vuelve, una y otra vez, sobre la no tan conocida novela de Faulkner. es Wim Wenders. Aparece, por primera vez, en la pelicula que rodo antes de El amigo americano, una road movie titulada En el curso del tiempo. Lo que ocurría en ella es que uno de los protagonistas, un camionero, siempre estaba leyendo una edición de bolsillo de la no-

vela. Y ocurre lo mismo, 47 años después -aquella cinta es de 1976en Perfect Days, su ultima pelicula, en la que el protagonista, Hirayama, lee hasta caer rendido, una noche tras otra, Palmeras salvajes, La huida imposible que se relata en la novela -el estar atrapado en esto que vemos: el mundo- refleja, a su vez, la única posibilidad real: la de quedar oculto a simple vista, o huir a otra dimensión.

Porque cuando se ha habla de Perfect Days, la historia de un limpiador de retretes publicos en To-

kio, un hombre que claramente ha renunciado a quién sabe cuántas cosas para llevar la clase de vida apacible y aparentemente diminuta que lleva -la visita, en un momento determinado, de su sobrina y su hermana, evidencian que su camino es un camino elegido, y que el, como su hermana, podría estar moviéndose con chôfer por la ciudad-, se habla de una oda a las pequeñas cosas de la vida y parece elogiarse cierto tipo de estoicismo. Pero la forma en que el cine de Wenders piensa el mundo va mucho más allá, y aquí no solo abraza el milagro de estar vivo en un planeta incomprensible sino, aún más interesante, la idea de la rutina como suerte de nirvana.

#### El milagro del mundo

El personaje de Hirayama hace cada dia exactamente lo mismo. Sacaun café en lata de la máquina de vending que tiene delante de casa, sube a su minifurgoneta, se pone una cinta de casete y emborrona la realidad -la eleva: como dejó dicho Nietzsche, da vida sin musica seria un error»- escuchando musica de la epoca en la que aun todo era posíbie -los 60 y 70, los años de su adolescencia y juventud- trasladándose emocionalmente hasta ella por un rato. El que dura el trayecto. Luego da comienzo la jornada laboral, en la que sólo aparece cuando alguien entra al cuarto de baño y puede dedicarse a contemplar el mundo a su alrededor unos minutos, y el resto del día, que casi siempre incluye la visita a unos baños públicos y a un restaurante subterráneo.

Es curiosa la forma en que la rutina aleja al personaje de lo real, y lo coloca en un mundo propio, en el que nada va a rompeise nunca. De alguna forma, lo eleva, apartándolo de aquello que los demás tienen por real, y llevándoselo a un mundo en el que la existencia es casi un estado mental. Nada sabemos del desvio que tomó en su momento Hirayama, lo unico que sabemos es que existe en otra dimensión, y se vuelve visible solo cuando la rutina se rompe. Cuando un compañero de trabajo le pide dinero. Cuando aparece su sobrina, Todo lo que le distraiga de eso que hace a diario supone, para su universo controlado y feliz, un universo en el que puede detenerse a contemplar el milagro del mundo, un atraso, La imposibilidad de existir en otro mundo. Misteno resuelto.













Vanidades

# La histórica misión espacial Polaris Dawn regresa a la Tierra

Una transmisión web en vivo mostró el amenizaje de la cápsula Dragon ayer domingo con la tripulación a bordo en la costa de Dry Tortugas en Florida

Efe

Los participantes en la misión Polaris Dawn, que la pasada semana hicieron historia al completar la primera caminata espacial privada, regresaron ayer domingo a la Tierra, confirmó la compañía SpaceX. Una transmisión web en vivo mostró el amenizaje de la capsula Dragon con la tripulación a bordo hacia las 07.40 GMT en la costa de Dry Tortugas, Flonda.

La misión despegó el martes desde Cabo Cañaveral (Flonda) y marcó también el hito de superar los 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra, el viaje tripulado más lejano desde las misiones Apolo hace más de 50 años.

Durante su misión en órbita, Dragon y la tripulación participaron en la primera actividad extravehicular (EVA) usando trajes especiales desarrollados por SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk.

La primera caminata la protagomizaron la especialista Sarah Gillis y el comandante de la misión, el también multimillonario Jared Isaacman. La misión ha realizado 36 estudios de Investigación y experimentos de 31 instituciones asociadas, diseñados para mejorar la salud humana en la Tierra, y probaron las comunicaciones basadas en láser Starlink en el espacio. Es la segunda vez que Isaac man comanda una mision. Por su parte, Gillis, de 30 años, realizó la misma operación, mientras las cámaras de la Dragon mostraban un paisaje nocturno de lo que, a 614 kilómetros bajo sus pies, era la noche de Nueva Zelanda, Así, se convirtió en la primera mujer en ca-



Momento en el que la especialista Sarah Gillis sale de la capsula Dragon.

Se trata de la primera actividad extravehicular realizada con trajes espaciales SpaceX

minar en una misión privada por el espacio. Los trajes espaciales ideados para la ocasión estaban conectados a un cordon umbilical que les proporcionaba oxigeno.

Durante más de dos décadas, Elon Musk ha enfocado las labores de SpaceX, su empresa de cohetes espaciales, en la meta de toda su vida: llegar a Marte Mientras que, en 2016, declaró que tomana de 40 a 100 años tener una civilización autosuficiente en el planeta, en abril, Musk les dijo a los empleados de SpaceX que ahora prevé que haya un millón de personas viviendo ahí en unos veinte anos. «La urgencia de que la vida sea multiplanetaría es alta», afirmó.

#### 'Libremente' de Amancio Prada

El Auditorio Alfredo Kraus acogió el pasado sábado el estreno en Canarias de 'LibreMente', el aclamado concierto de Amancio Prada. La Fundación Artisophia aprovechó la ocasión para entregar los premios Aglaya a la Cultura de Paz, destacando a Mary Sánchez, Amancio Prada y Anataban de Sudán del Sur por su contribución a un mundo mejor. La interpretación de Prada fue un viaje profundo a través de la emoción y la befleza, fusionando poesía y música en una experiencia única. Poetas distintos vinculados por un canto que es más que la armonía y la palabra, la viva huella de su memoria en su encendida voz. | LP



# ANUNCIOS POR

PRECIO DE CADA PALABRA

0,52 euros de Lunes a Sábado

0,54 euros ei Domingo

Minimo 10 palabras por anuncio

# SERVICIOS PROFESIONALES

#### FONTANERIA

DESATASCOS JUMBO urgencias, cañerias, desa gues, domésticos, industriaes, detectores, camaras equipo de arta presión 928225262

MAS. Fontaneria Desatascos domésticos, industria es, cámaras, detectores Servicio permanente 928222279

#### RESIDENCIAS TERCERA EDAD

#### RESIDENCIAL ALTAVISTA

Ambiente familiar, servicio médico permanente Posibiidad pagar con propiedades. 928255050 928258484

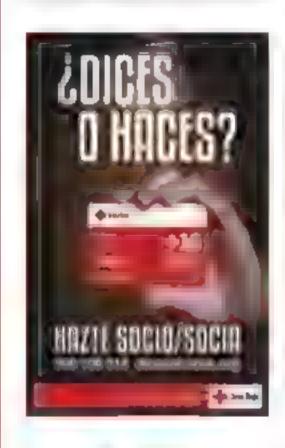



# Un asesor fiscal de Telde, investigado por estafar durante años a sus clientes

El acusado, de 71 años y que ha reconocido los hechos, cobraba cada tres meses 400 euros a los autónomos por las gestiones que no realizaba

Esther Medina/Carlota Barcala

La solicitud de un particular para iniciar los trámites de su jubilación, tras una vida trabajada como autónomo, ha destapado en Telde un caso de presuntas estafas que tiene su sede en una asesoria fiscal del barrio de San Gregorio. La Policía Nacional investiga a un contable por, supuestamente, apropiarse durante años del dinero de sus chentes sin gestionar las obligaciones tributanas para las que lo habían contratado.

La trama explotó a finales de agosto, segun los datos a los que ha tenido acceso LA PROVIN-CIA/Diano de Las Palmas. Un septuagenario, autónomo y vecino de Telde, acudió a la Seguridad Social con el objetivo de gestionar su jubilación y solicitar la pensión. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que no estaba dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Tampoco había pagado las últimas declaraciones trimestrales.

Ni el afectado ni sus familiares daban crédito. Un error del sistema, pensaron, pero nada más lejos de la realidad. El afectado contrató hace años los servicios de un asesor fiscal para que gestionase sus cuentas y las responsabilidades fiscales derivadas de su actividad como autónomo. Creyó que todo íba bien, hasta hace unas semanas

El problema no terminaba aquí: uno de sus hijos, también autónomo, se puso en manos del



Un hombre camina por la calle del barrio de San Gregorio, en Teide, donde se encuentra la asesoria investigada. 🗈/ou-

mismo asesor en octubre de 2022. Desde ese momento, y hasta junto de este año, cada tres meses entregaba, en mano, entre 300 y 400 euros al profesional para que se encargase de realizar los pagos del IRPF trimestral, IGIC, cuota de autónomos... En total, unos 3.000 euros que no han ido a parar a la Segundad Social ni al Estado, sino al bolsillo del acusado. Así lo reconoció el profesional contratado tras ser detenido por la Policía Nacional a principios de la semana pasada, después de que este segundo implicado presentase una denuncia.

Un padre y su hijo, afectados, destapan la trama al tratar de solicitar una pensión de jubilación

El asesor fiscal -natural de Arrecife, de 71 años y sin antecedentes- está siendo investigado por un presunto delito de estafa. En el momento del arresto, reconoció los hechos ante la Policia Nacional, segun ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso. Ante los agentes admitió

que se quedó con el dinero que el cliente le entregaba cada tres meses sin hacer la prestación. El investigado, que tiene su despacho en la calle Doctor Melián, ha quedado en libertad por problemas de salud. La Policía Nacional mantiene la causa abierta en busca de más posibles víctimas,

Los afectados, además del dinero perdido y los perjuicios en la pensión de jubilación, pueden enfrentarse a multas de en tomo a 3.000 euros, en función del importe defraudado, y penalizaciones de hasta el 35% por los recargos e intereses de demora.

#### Hallado el cuerpo sin vida de un turista británico en un parque natural de Lanzarote

LP/DLP

ARRECIFE

Los servicios de emergencia haliaron ayer el cuerpo sin vida de un hombre en un camino de acceso al Parque Natural de Los Ajaches, en la localidad costera de Playa Blanca.

El cadaver corresponde a un varón, de 59 años y nacionalidad británica, que se encontraba de vacaciones en Lanzarote junto a dos amigos. Fueron ellos los que dieron la voz de alarma a las autoridades, sobre las 14.20 horas, tras no tener noncias de la víctima desde la mañana. Al parecer, sobre las 10 horas salió a dar un paseo por la zona de Playa Mujeres y Las Coloradas, pero se le perdió la pista.

El cadáver fue localizado a primera hora de la tarde en la entrada a Los Ajaches, hasta donde se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que solo pudo confirmar el deceso. La víctima no tenía signos externos de violencia que evidencien la implicación de terceras personas por lo que, a falta de la autopsia, todo apunta a una muerte natural.

#### Un pequeño terremoto de magnitud 2,2 se registra en la costa de Mogán

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANAR A

La actividad sismica sigue presente en Cananas. En la madrugada de ayer se registró un terremoto de 2,2 de magnitud en la costa de Gran Canaria, concretamente a la altura del municipio de Mogán, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN)

El seismo se registró a las 05.52 horas y el temblor fue sentido por cierta parte de la población.

El Instituto Volcanológico de Cananas (Involcan) ha indicado que la probabilidad de que un terremoto en la zona del volcán de Enmedio, situado entre Tenerife y Gran Canaria, alcance una magnitud que cause daños a la población es «muy baja».

Esta afirmación se hace tras la reciente serie sismica registrada entre las 20:41 horas del sábado y las 21:07 horas del jueves, con un total de 39 terremotos. Aunque esta actividad sismica no es común, Involcan destaca que «no puede considerarse anormal».

#### Tres motoristas resultan heridos en dos accidentes de tráfico en Canarias

Uno de los afectados colisionó contra un vehículo y los otros dos sufrieron una caída

E.D.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un hombre de 35 años resulto herido a mediodia de ayer en un accidente de tráfico cuando circulaba con su moto por el municipio tinerfeño de Guia de Isora.

El afectado sufrió una colisión con otro vehículo a las 12.25 horas en la carretera de acceso al Parque Nacional del Teide desde la zona de Chio (TF-38), según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El sintestro ocurrió en el punto kilométrico 23 y la sala operativa del 112 envió hasta

alli una ambulancia de soporte vital básico, policías locales de Guía de Isora y mantenimiento de carreteras.

La victima registró varios traumatismos y el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canano (SUC) procedió a su traslado a las instalaciones de Hospiten Sur, en Playa de las Américas. Policías locales de Guia de Isora realizaron el atestado correspondiente.

En el municipio de Arona, dos motoristas resultaron el antes de ayer heridos al caerse del vehículo. Conductor y pasajero, de 18 años, sufrieron policontusiones y traumatismos y tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario.



#### Un turismo se incendia en la GC-1

Un vehículo se incendió ayer, sobre las 12 horas, en la GC-1, a la altura de hian Grande. Hasta la zona se desplazaron bomberos de San Bartolomé de Tirajana y Guardia Civil, que cerraron un tramo de la autovía al tráfico para apagar las llamas, generando retenciones. No hubo hendos. | LP/DLP



# A prisión los policías locales detenidos en Tenerife por cobro ilegal de multas

La Guardia Civil detecta que malversaron durante años y se centraban en turistas

Pedro Fumero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que se encuentra en funciones de Guardia en Icod de los Vinos acordó el ingreso en prisión provisional de los dos policías locales de Buenavista del Norte detenidos el viernes por el cobro ilegal de multas.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Mártit, procedió al arresto de dos oficiales de la Policía Local en dicho municipio del noroeste de Tenenfe, a los que se les acusa de un presunto delito de malversación de caudales públicos, por supuestamente apropiarse de dinero proveniente de sanciones que aquellos imponían a infractores extranjeros no residentes en las islas

La investigación, que ha sido

lievada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Santa Cruz de Tenenfe, y que ha contado con la colaboración del Grupo de Investigación y Accidentes de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Cananas, se inició hace más de cuatro meses, al tener conocimiento de supuestas irregulandades en la actuación de estos miembros de la Policía Local

Uno de los oficiales ejercía como jefe del cuerpo de seguridad, según confirmaron las fuentes consultadas.

Los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial llevaron a cabo una difícil investigación, de forma reservada y discreta, con el fin de detectar las irregularidades denunciadas, lo que les condujo a centrar sus pesquisas en torno a los agentes ahora deteni-



Un agente de la Guardia Civil cuenta parte del dinero intervenido a los acusados de malversación en Buenavista. J.c. o

dos, en las que se constató la existencia de los ilicitos penales. Así lo explicó la Comandancia Provincial del Instituto Armado ayer a través de una nota de prensa divulgada a los medios

Una vez reunidas todas las pruebas, la Guardia Civil materializó las detenciones de los dos funcionarios, practicando varios registros. En ellos se obtuvieron abundante documentación que no solo confirma lo constatado por la investigación, sino que la actividad delictiva se habria realizado de forma continuada muchos años atrás.

Además, los agentes de Policía Judicial intervinieron varias decenas de miles de euros, cientos de boletines de denuncias impuestos a ciudadanos extranjeros y que no habian sido tramitados, así como otros efectos rela-

cionados con los delitos investigados. La investigación ha sido coordinada por la Autoridad Judicial y la Fiscalia Anticorrupción de la Audiencia Provincial, que dirige Jaime Serrano-Jover

Los dos arrestados fueron puestos a disposición de la autondad judicial en la mañana de este domingo y se decretó el ingreso en prisión de ambos, segun confirmó la Guardia Civil.

# Una persecución acaba con 5 policías lesionados y el fugitivo herido de bala

El investigado fue detenido tras abandonar su vehículo y tratar de huir a pie en Valencia • Los agentes sufrieron contusiones leves

H G/T G

VALENCIA

Una persecución policial con tiroteo incluido sorprendió el sábado por la tarde a los vecinos del barno valenciano de Benimaclet, donde un conductor que circulaba a toda velocidad por la ronda norte de la ciudad intentaba darse a la fuga.

La persecución policial se saldó con cinco agentes lesionados, de carácter leve y la mayona por contusiones, y un presunto delincuente de 31 años, herido de bala en un pie.

A las 16.30 horas una patrulla observó un vehículo circulando a gran velocidad y de manera temeraria. Uno de los agentes dio el alto al vehículo que, en lugar de frenar, aceleró, informa Levante-EMV El policía tuvo que saltar y apartarse para no ser atropeliado. Al ver lo sucedido varias patrullas empezaron a perseguir al vehículo, un Ford Escort de color plata. El vehículo siguio circulando de manera temeraria y, en contrasentido, llegando a una zona en la que había gran tráfico de personas y vehículos, porque está cerca del estadio del Levante UD y había partido de liga.

Continuó en contradirección por varias calles del barrio de Benimaclet estando cerca de atropellar a varias personas. En una de ellas quedó bloqueado por un vehículo policial.

En el lugar hubo un forcejeo entre el conductor y los agentes y éste aceleró el vehículo hasta embestir con los vehiculos policiales y los policías que estaban en el lugar Uno de los policías realizó varios disparos al motor y las ruedas, a corta distancia, para detener el vehículo, ya que estaba comprometiendo gravemente la integridad de los policias. El vehículo sahó del bloqueo y circuló por otras calles del barno, alguna de ellas peatonales. Posteriormente abandonó el vehículo y la persecución continuò a pie hasta que fue interceptado, y tras oponer resistencia, detenido.



#### Vuelco en La Aldea de San Nicolás

Un conductor perdió el control de su turismo y volcó en La Aldea de San Nicolas, en la zona de El Pirullo, el domingo de madrugada. Fue atendido aunque no requirió traslado hospitalario. | LP/DLP

# Investigan el posible envenenamiento de un hombre fallecido en Cádiz

Efe

CADIZ

La Guardia Civil investiga la muerte por posible envenenamiento de un hombre de 35 años que fue hallado inconsciente el viernes en San Roque (Cádiz) y que falleció en el hospital al que fue trasladado. Fuentes del instituto armado explicaron que están a la espera de la autopsia para poder determinar las causas de la muerte del varón, que fue hallado de madrugada, a las 2.20 horas.

Los sanitarios fueron requeridos tras el hallazgo del hombre, que estaba inconsciente en el rellano de un edificio.

Fuentes del 112 indicaron que los propios sanitarios solicitaron la presencia de la Policía Local y de la Guardia Civil, ya que en apariencia, el herido se habria precipitado desde cierta altura.

Una vez en el lugar, los agentes del instituto armado que comprobaron el escenario sospecharon de un posible envenenamiento del hombre, que estaba inconsciente, por lo que se ha abierto una investigación. Finalmente, el herido falleció el sábado, por lo que la Guardia Civil está a la espera de conocer el resultado de la autopsia para poder avanzar en la investigación.

#### VALENCIA

## Un joven apuñala en el pecho a su amigo para defender a su novia en la localidad de Beniarjó

La Guardia Civil investiga el apunalamiento ayer de madrugada en Beniarjó (Valencia) de un hombre supuestamente a manos de un amigo para defender a la mujer del primero de un episodio de violencia machista. Los hechos ocurrieron a las 4.30 horas, cuando estaban juntos en una vivienda una pareja y un amigo de ambos. En el intenor, se produjo un forcejeo entre los

dos hombres al parecer por defender el amigo de la pareja a la mujer del otro de un supuesto caso de violencia de género. El presunto autor del apuñalamiento ha quedado detenido, mientras que la mujer ha denunciado a su pareja por violencia de género. El herido por arma blanca es un hombre de 27 años, que ha sido trasladado al Hospital de Gandia. Efe

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### CRUCIGRAMA

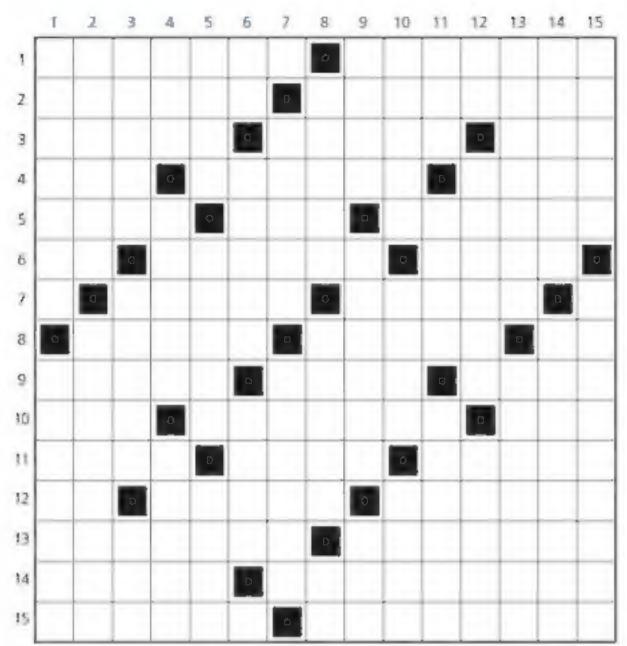

HORIZONTALES. - 1: Voz que emiten la gallina o el gallo. Lastimar, magullar, herir. -2: Emitir, desprender de si. Semejante, análogo.-3: Costales. Molusco gasterópodo que abunda en las costas de Oriente. Hombre valiente.-4: Acudia. Pactó, concertó. Actitud fingida.-5: Cuaderno. De esta manera. Basto, ordinario.-6: Pronombre personal. Anal. Especie de lecho que forman las aves para poner sus huevos y criar los polios.-7: Número neperiano. Canasta, Celebraciones públicas o solemnes. Abreviatura de velocidad.-8: Sonido. Alisar o dar tersura y lustre a algo. Virtud teologal.-9: Parioja de forma aovada. Turbinto, árbol anacardiáceo mexicano. Se dirigian a un lugar.-10: Tejido de maila. El diablo. Animal vertebrado oviparo, con el cuerpo cubierto de plumas.-11: Relativo al ano. Perdia el equilibrio. Poliamida sintética.—12: Símbolo del neodimio. Inacentuado. Cada una de las dos porciones del espacio limitadas por dos semiplanos que parten de una misma recta.-13: Humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de residuos orgánicos. Sereis capaces. -14: Apodo, sobrenombre. Territorio bajo la jurisdicción de un economo.—15: Asar ligeramente un alimento. Consejeras.

VERTICALES, - 1: Cedible. Palos gruesos y fuertes. -2: Afable, complaciente, afectuoso. Existiendo.—3: Confusión en las ideas. Ebna. Que me pertenece.—4: Orificio del recto. Tienes algo por cierto. Personas excesivamente insistentes e inoportunas -5: Lisa. Persona que imita con afectación las maneras de aquellos a quienes considera distinguidos. Trigo chamorro, -6: Simbolo del erbio. Cactus. Noticias vagas de un suceso. Símbolo del roentgen. -7: Símbolo del oxigeno. Orilla del mar. Protesta colectiva, con abandono del cometido habitual, de personas que trabajan en comun.-8: Persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, por ser considerada inferior. Pedazo de la nave naufragada. Negación castiza. 9: Instrumento musical de cuerda similar a la bandurria. De laurel, o de hoja de laurel. Prefijo que significa detrás de o después de .-10: Planta graminea, propia de terrenos muy humedos. Sociedad. Dé.-11: Mono capuchino. Opuesto o contrario. Fusionados.-12: Artículo masculino. A (...), antes de examinar el asunto de que se trata. Inhabitado.-13: Marcas deportivas. Regar con baldes cualquier suelo.-14: Viento regular del Este que sopia en la zona tórrida. Preferida. –15: Atajo. Tóxicos.

#### SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



#### **AJEDREZ**

# bcdetah

Estudio de Pogosiants. Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

¿Qué estás colocando?

# **TOS11**

#### SUDOKU

#### 6 9 4 5 3 6 8 4 3 8 6 9

Dificultad media. Relienar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única,

9

#### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





#### **AUTODEFINIDO**

| DE LA<br>PREHIS-<br>TORIA<br>REVIVIO         | ¥           | CERCANO<br>A LOS<br>TROPICOS<br>PIDIERA | GANGA<br>DMINU-<br>TIVO DE<br>CARA   | ٧                                     | OBJETO<br>INFLEXIÓN<br>DE LA VOZ | ٧                            |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| >                                            |             | ¥                                       | ¥                                    |                                       | ¥                                |                              |
| AXILAS<br>VAGA,<br>PEREZOSA                  | *           |                                         |                                      |                                       |                                  |                              |
| POÉTICO<br>VARIEDAD<br>DE<br>CEREZA          | *           |                                         |                                      |                                       |                                  | EXCESI-<br>VAMENTE<br>GORDOS |
|                                              |             |                                         |                                      |                                       | OXIGENO<br>FLECHA                |                              |
| INDIVIDUA<br>MONQ<br>PEQUENO                 | *           |                                         |                                      | ANTI-<br>MONIO<br>PELO DEL<br>CABALLO | <b>*</b> ¥                       |                              |
| *                                            |             |                                         | SE DE-<br>RRUMBA<br>SOBRE,<br>PREFUO | > ¥                                   |                                  |                              |
| PROVINCIA<br>DE EXTRE-<br>MADURA<br>SARAPICO | >           |                                         | Ť                                    |                                       |                                  |                              |
| MINAS<br>DESAL                               | <b>&gt;</b> |                                         |                                      |                                       |                                  |                              |

#### SOLUCIONES

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1; Cacareo, Lacerar.-2; Emanar, Paralelo -3: Sacos, Cauri, Cid.-4: Iba. Acordó. Pose -5: Bloc. Asi. Zarrio -6: Le. Rectal. Nido -7: E. Cesta. Actos. V.-8: Sueno. Pulir. Fe.-9: Tirso. Peru Iban -10: Red Belcebu Ave -11: Anal. Caia. Nylon.-12: Nd. Atono. Diedro.-13: Compost. Podréis.-14: Alias. Economato. 15: Soasar, Asesoras.

Verticales.-1: Cesible. Trancas.-2: Amable, Siendolo -3: Cacao, Curda. Mia.-4: Ano. Crees. Lapas.-5: Rasa. Esnob. Tosa.-6: Er. Cacto. Ecos. R.-7: O. Costa, Plante -8: Paria, Pecio, Ca.-9: Laud Laurea. Pos.-10: Arroz. Club. Done -11: Cal. Anti. Unidos -12: El. Priori, Yermo -13: Records, Baldear -14: Alisio, Favorita.-15: Rodeo, Venenosos,

#### AUTODEFINIDO

Sólo horizontales,-1: M. S. B. C.-2: Resucitó.-3: Sobacos.-4: Poltrona.-5: Linco -6: Picota. O -7: Tipa. 5b -8: Titi. Cae.-9: Caceres.-10: Zarapito.-11: Sali-

#### AJEDREZ

1-c8=T, Rb2, Z-Ce1, c1=C, 3-TcZ+, Rb1; 4-Txc1+, Rxc1; 5-Cd3+

#### **JEROGLÍFICO**

-Unos trastos. (unos tras TOS)

| 2 | U | 27 | 4 1 | 31 | L | 1 | K | A | 3 |  |
|---|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|--|
| P | 0 | D  | A   | 0  | E | P | R | × | D |  |
| E | 8 | L  | A   | Ä  | L | A | 5 | Н | E |  |
|   |   |    |     |    |   | N |   |   | _ |  |
|   |   |    |     |    |   | 0 |   |   |   |  |
|   |   |    |     |    |   | E |   |   |   |  |
|   |   |    |     |    |   | я |   |   |   |  |
|   |   |    |     |    |   | 0 | - | - | - |  |
| ų | 5 | 1  | 10  | N  | R | A | D | D | R |  |

ACALABAZAS

|   | SUDUKU |   |    |   |     |    |    |   |
|---|--------|---|----|---|-----|----|----|---|
| 1 | 116    | 6 | 7  | 2 | 3   | 9  | 4. | 5 |
|   | 219    | 4 | E  | 3 | 8   | 1  | 2  | 3 |
|   | 315    | 7 | 9  | 4 | 1   | 8  | 2  | 8 |
| 1 | 9 2    |   |    |   |     |    |    |   |
|   | 613    |   |    |   |     |    |    |   |
| l | 911    |   |    |   |     |    |    |   |
| ĺ | 5 4    | 3 | 5  | 1 | - B | Ŧ. | ñ  | 2 |
|   | 711    | 2 | B. | 3 | e.  | 5  | 12 | 4 |

51819 4 1 2 2 1 6

# \*\*\*\*\*\* DIA de septiembre de 2024

#### La suerte

| ONCE  | 10/9/2024          |
|-------|--------------------|
| 79106 | Serie: 013         |
|       | 17/9/2024          |
| B5521 | Serie: 043         |
|       | 12/9/2024          |
| 65316 | Serie: 002         |
|       | Cuponazo 13/9/2024 |
| 43478 | Serie: 017         |
|       | Sueldazo 14/9/2024 |
| 37810 | Serie: 22          |
|       | Sueldazo 15/9/2024 |
| 55459 | Serie: 004         |

PREMIOS ADICIDNALES 16951 Serie: 007 27343 Serie 028 33523 Serie: 043

Mi dia 15/9/2024 3 JUL 1931 Suerte: 9

Serie: 027

#### Super ONCE 15/9/2024

Sorteo 1

84360

05-15-21-29-32-33-44-47-50-53-55-56-58-60-62-63-71-77-78-81 Sorteo 2

19-20-21-24-37-38-43-44-51-55-56-60-62-63-65-66-67-76-78-81 Sorteo 3

02-17-18-21-31-32-49-52-53-54-57-59-60-61-65-70-76-77-81-84 Sorteo 4

04-10-11-13-17-18-27-29-30-36-41-45-49-58-59-62-69-71-76-84 Sorteo S

05-08-10-18-26-27-30-37-41-42-44-48-52-55-60-66-70-76-77-78

| Triplex  | 15/9/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 590       |
| Sorteo 2 | 561       |
| Sorteo 3 | 181       |
| Sorteo 4 | 344       |
| Sorteo 5 | 272       |
|          |           |

Euro Jackpot 13/9/2024 02-03-17-40-44 Soles: 4 y B Eurodreams 12/9/2024 16-27-31-34-38-39

Sueno: 1

| Bonoloto            | 15/9/2024             |
|---------------------|-----------------------|
| 03-08-34-36-38-49   |                       |
| Euromillones        | C-30-R-3<br>10/9/2024 |
| 06-29-46-47-48      |                       |
| El millón: GJR51470 | E 2 y 9<br>13/9/2024  |
| 10-15-17-31-42      |                       |

| La Primitiva      | 9/9/2024  |
|-------------------|-----------|
| 27-31-33-34-40-46 | C:47 R:5  |
| joker: 6 024 829  |           |
|                   | 42/0/2024 |

E4 y 12

El millón: GLJ90382

12/9/2024 C28 R 6 08-10-22-36-44-45 Joker 2 445 600

14/9/2024 C:24 R:8 09-11-19-23-44-46 loker: 1595 178

El Gordo 15/9/2024 02-08-27-40-52 Clave: 4

SE RECOMIENDA COMPRIDBAR LOS DATOS EN LAS PAGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### Nubosidad en el norte de las islas

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET), Elaboración propia.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte: resto poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, con algún ligero descenso en el interior sur y peste. Viento flojo de componente norte, moderado en las vertientes sureste y norpeste. En cumbres, flojo del noroeste. Brisas en costas del suroeste. Fuerteventura y Lanzarote: Intervalos nubosos en el norte y oeste. Viento flojo con predominio del norte, con intervalos en zonas de interior. Brisas en costas. Tenerife: Intervalos nubosos en el norte y nordeste; resto poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente norte. En cumbres soplarà de componente deste con intervalos de fuerte. Brisas en costas. La Palma, La Gomera y El Hierro: Intervalos nubosos en el norte y este; resto poco nuboso con intervalos de nubosidad en el suroeste. Viento flojo de componente norte. En cumbres, flojo de dirección variable. Brisas en costas del suroeste.



#### El mar

Norte o Noroeste 3 o 4, localmente 5 en oeste y sureste y 2 o 3 en el norte junto a la costa, amainando mañana a 2 o 3 en el norte. Marejada, fuerte marejada mar adentro en oeste y sureste, disminuyendo a marejadilla en el norte. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa sur y suroeste. variable 1 a 3 y rizada.

#### Crepúsculo Mareas MATUTINO VESPERTINO HORARIO **ALTURA** NAUTICO 6.57 h. 20.30 h. 20,57 h. QVII. 7.25 h. La Palma

#### liena; martes 24 de septiembre, PLEAMAR 12.52 h. - 00.43 h. 2.62 - 2.33 cuarto menguante; martes 2 de octubre, luna nueva; jueves 10 de BAJAMAR 6.39 h. - 19.11 h. 0.60 - 0.34 octubre, cuarto creciente. Lanzarote Próximos días 250-200 260-200 Martes 240 - 200 La Gomera Miércoles 240 - 200 Jueves Fuerteventura 240 - 200 270-200 Gran Canaria El Hierro Viernes 200170 240 - 210

#### **GUARDIA DE 24 HORAS**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- C/ Juan Rejon, 9 Sector Puerto. 928470317
- C/Candelaria de León, 10 Hoya de La Plata, 928311067 C/Fco. Pedro Rivero, Local 14-15 - Poli-
- gono Cruz de Piedra Ciudad Alta. 928208285
- C/ Escritor Secundino Delgado, 48 -Frente al parque - Las Mesas, 928674818

#### GRAN CANARIA

Agaete: C/ Francisco Palomares, Parcela 16, Finca 9, C.C. Puerto de Las Nieves. 928886004

Agüimes-Ingenio: Avda. Polizón, 24 - Playa de Arinaga. 928124309 (Hasta las 22.00 horas). Avda, de Valen-

cia. 15 - Ingenio. 928780087 Arucas: Ctra. Gral. Visvigue, num. 110 Firgas: (Hasta las 22.00 horas). Pasaje

Las Margaritas - Cambalud, 928623104 Gáldar-Guia: Paseo de los Guanartemes, 14 - Local derecho (Palma de Rojas). 928553495

(Hasta las 22,00 horas). Lomo Guillen s/n.



local nº 2, 1ª Fase de Residencial Las Huertas, finca nº 15 (Guia), 928895047 La Aldea de San Nicolás: C/ Dr. Fleming, numero 123, 928892317

Mogán: Centro Comercial Puerto Rico-Puerto Rico, 928560661

Moya: C/ Pio XII, número 4 - Trujillo San Bartolomé de Tirajana: Avda, de Tenerite, num. 8. Playa del Inglés. 928730585

San Bartolomé de Tirajana (casco): (/ Tamarán, 11 · (Tunte), 928127035 San Mateo: Ayda, Tinamar, nem. 12. 928660466

Santa Brigida: C/ Gonzalo Medina, 5. 928395574

Santa Lucia de Tirajana: C/ Tara, 6 - Vecindario, 928792957 Tejeda-Artenara: C/ Domingo Guerra

Navarro, 25 - Tejeda. 928666072 Telde: C/ Aionso Quesada, núm. 18 Teror: C/ Nueva, numero 2, 928630177 Valleseco: C/ León y Castillo, nº 22

Valsequillo: C/ Juan Carlos I, núm

#### LANZAROTE

El sol

La luna

**FASES** 

Sale a las 7.48 horas.

Sale a las 19.17 horas.

Se pone a las 5.45 horas.

Martes 17 de septiembre, luna

Se pone a las 20.06 horas.

Arrecife: C/ Guenia, Z - Zona Buganvillas. 928805114

Tias: C/ Reina Sofia 28 - Pto del Carmen Yaiza: C/ Vista de Yaiza, mim 60 - Local A. 928830159

Haria: (Hasta las 22.00 horas). C/ Villanueva, 17 - Mala, 928529675 Teguise: (Hasta las 22.00 horas). C/ Miguel Hernández, 13 - Tahiche, 928843452 Tinajo-San Bartolomé: (Hasta las 22.00

horas). C/ Dr. Cerceña Bethencourt, 10, San Bartolome de Lanzarote.

#### **FUERTEVENTURA**

Caleta de Fuste: Local B1 del C.C. El Casti-In. Avda, El Castillo, 928163160 La Oliva: Avda, Ntra, Sra, dei Carmen, num, 44 - Corralejo, 928866020

Morro Jable-Jandia: C/ Las Afortunadas, 1- Locales 54, 55, 56 - Edificio Palm Garden. Jandia, 928540272

Puerto del Rosario: C/ Primero de Mayo, número 43, 928531721 Tuineje-Gran Tarajal: C/ Princesa Tamonante, 24 - Gran Tarajal, 928870117

#### Atentos a...

#### **HERMANOS**

21:45 Antena 3

Kadir, Örner, Asiye v Ernel son cuatro hermanos que saben cómo cuidarse el uno al otro después de perder a sus padres. Paralelamente, Akif, un empresario muy importante y sin escrupulos, tiene un gran poder desde la sombra: un secreto que ocultar a los hermanos.

#### **ENTREVÍAS**

21:50 Telecinco

Tirso Abantos es un exmilitar que regenta una ferretería de barrio. Frío y solitario, Tirso se ve obligado, tras un incidente familiar, a encargarse durante un tiempo de su nieta Irene. una joven de origen vietnamita, contestataria y rebelde a la que la hija de Tirso es incapaz de controlar.

#### CIFRAS V LETRAS

20:30 La 2

Concurso de preguntas y respuestas en el que los participantes deben demostrar sus habilidades con el cálculo y el vocabulario para conseguir llevarse el bote acumulado.

#### MASTERCHEF CELEBRITY

21:50 La 1

Aspirantes famosos deben mostrar su pericia culinaria, oculta hasta hoy y que solo sus familiares y amigos han distrutado, mientras que otros empiezan casi desde cero y deben ponerse a su altura.

#### ¿QUIÉN QUIERE CASARSE CON MI HIJO?

21:50 Cuatro

Cinco madres acompañan a sus respectivos hijos en una emocionante aventura: encontrar a su pareja ideal entre un grupo de candidatos y candidatas que aspiran a conquistar su corazón. Hijos y madres protagonizan una experiencia trufada de ilusiones, emociones, secretos, sorpresas y alguna que otra decepción.

#### DUELO AL SOL

21:00 h. La 2 [\*\*\*] ► Western. 1946. Estados Unidos. Dirección: King Vidor. Intérpretes: Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck, Lionel Barrymore, Herbert Marshall. 146 min. Color.

Una joven mestiza acude al rancho de Laura Belle, una conocida de su difunto padre. La llegada de la mechacha alborota a los hijos de la propietaria, quienes se enfrentan por conseguir su amor.



#### **EL EMPERADOR DE PARÍS**

21:00 h. Paramount [ \* \* \*] ►Aventura, 2018, Francia. Dirección: Jean, François Richet. Intérpretes: Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl, Olga Kurylenko, 120 min. Color.

■ Bajo el reinado de Napoleón, François Vidocq es considerado una leyenda en los bajos fondos parisinos, pues es el único hombre que ha conseguido escapar con vida de las colonias penales más aterradoras del país.

#### La1

05.00 Telediario matinal 07.00 La hora de La 1

09.40 Mañaneros 12.40 Cerca de ti

13.00 Informativo territorial III El gran premio de la

cocina 14.00 Telediario :

14.50 Telecanarias 15.10 Ecominuto

15.15 El tiempo

15.30 Salón de té La Moderna

16.30 La Promesa

17.30 El cazador stars

18.30 El cazador

19.30 Agui la Tierra

20.00 Telediario 2 20.40 La Revuelta

Presentado por David Bioricano. Con la colaboración de Ricardo Cashella, Grison, Jorge Ponce, Sergio Bezos, Lala Chus, Valeria Ros. Yunez Chaid. Pablo Ibarburu,



21.50 MasterChel Celebrity

Talent Show con la colaboración de Pepe Rodriguez, Jordi Cruz y Samantha Valleio-Nügera. Los aspirantes viajan al pasado con un juego, titulado el precio exacto, que trae Anabel Alonso, ganadora de MaszerChef Especial Navidad, A continuación, los concursantes deben elaborar un plato libre en 75 minutos sin cividante de cientas pecendades. especiales de los comeosales. Biblana Fernández, por su parte, es la encargada de traer a los invitados que van a catar los platos-

01.05 Comerse el mundo 02.00 La noche en 24 horas

#### La 2

07.10 El año salvaje en África 08.00 El escarabajo verde 08.30 Aqui hay trabajo

08.55 La aventura del saber 09.55 Documenta2 09.55 Agatha Christie: la reina

del misterio 10.45 Un pais para leerlo ILIS Las rutas D'Ambrosio

12.10 Mañanas de cine "El cahallero del Mississippi"

13.45 Curro Jimenez

14.45 Saher y ganar 15.30 Grandes documentales

15.30 Del amanecer al crepusculo

17.05 Documenta? 17.05 La ciencia de

las emociones 17.55 Grantchester

18.45 Culturas 2 Presentado por Tánia Sarrias. (Estreno de la nueva temporada.)

19.15 La 2 express 19.30 Telecanarias

19.50 Somos & 20.30 Cifras y letras



21.00 Dias de cine clásico Dranies all staff

Una joven mestiza acude al rancho de Laura Belle, una conocida. de su difunto padre. La llegada de la muchacha alborota a loshijos de la propietaria, quimes se enfrentan por conseguir su amor.

23.15 Abuela de verano A de alcaide (T1): El aicalde del pueblo le pide a Exa que escriba. y lea un discurso con motivo de la celebración de las fiestas del municipio

OL35 Metropolis

#### Antena 3

05.00 Ventaprime QS.15 Noticias de la mañana

Presentado por Manu Sanchez. Marina Monzón y Noor Ben Yessel 07.53 Espejo público

Presentado por Susanna Griso. Con la colaboración de Lorena Garcia, Miquel Valls y Genia Lópaz

12.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano 12.45 La ruleta de la suerte 14.00 Antena 3 Noticias 1

Presentado por Sandra Golpe 14.30 Deportes

Presentado por Rocio Martinez, Angle Rigueiro y Alba Dueñas. 14.35 El tiempo

14.45 Speños de libertad 16.00 Y ahora Sonsoles 19.00 Pasapalahra

20.00 Antena 3 Noticias 2 20.30 Deportes 20.35 El tiempo

20.45 El hormiguero

Presentado por Pablo Motos. Con la colaboración de Marron, Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó, Susi Caramelo, Pilar Rubio, Rosa Belmonte, Cristina Pando,



21.45 Hermanos

Cansu se queda impactada al leer la carta, pero no le cuenta nada a Ömer y solo le pregunta cómo munió su padre. Paralelamente, Ayten quiere estar con Ortun. pero él no está preparado para una relación sentimental tras la:

muerte de su mujer 00.00 Una nueva vida 01.15 The Game Show

#### Cuatro

06.00 Love Shopping TV Cuatro 06.30 ¡Toma salami!

07.20 Callejeros viajeros Ruta 66 v Nueva York en las-

alburas 09.20 Viajeros Cuatro

10.30 En seca de todos Presentado por Nacho Abadi 13.00 Numeros Carrier Presentado por Alba Lago

13.55 ElDesmarque Cuatro Presentado por Manu Carreño 14.10 El tiempo

14.30 Todo es mentira Programa de humor presentado

por Risto Mejide 17.00 Lo sabe, no lo sabe Concurso presentado por Xuso

Jones 18.00 (Boom:

Concurso presentado por Christian Gálvez 19.00 Noticias Cuatro

20.05 First Dates

Presentado por Diego Losada y

Monica Sanz 19.45 ElDesmarque Cuatro Presentado por Ricardo Reyes 20.00 El tiempo



21.50 ¿Quién quiere casarse con mi hijo?

100 JO La viela de Maria Duci Mi circulo de confiança. 01.00 ElDesmarque madrugada Presentado por Ricardo Reyes

01.40 The Game Show Presentado por Sofia del Prado, Marc Vila y Germma Manzanero 02.20 En el punto de mira

COVID-19: residencias y Okupas. de la pandemia 54.48 Puris Challes

#### Tele 5

OS.10 Reacción en cadena. Concurso presentado por ton

Aramendi 06.00 Informativos Telecinco

07.55 La mirada critica 09.30 Vamos a ver

14.00 Informativos Telecinco 14.25 ElDesmarque Telecinco Espacio dedicado a la información deportiviz, Presentado por Lucia

Taboada7 14.40 El tiempo 14.45 El diario de Jorge

Presentado por Jorge Javier Väzguez

16.30 TardeAR 19.00 Reacción en cadena 20.00 informativos Telecinco

20.35 ElDesmarque Telecinco 20.40 El tiempo 20.00 Grad Revenuence allima

Presentado por Laura Madrueño (Estreno de la nueva temporada.)



21.50 Entrevias

Gainar todas las guerras (14): Tirso se despierta en el hospital tras dos días inconsciente y al hacerlo no duda en marcharse en contra: de la voluntad de los médicos. Más tarde, ya en casa, se emtera de que ha perdido la ferreteria. A continuación, convencido de que el sistema le ha dado la espalda, decide tomanse la justicia por su mano y toma el local a punta de

imbérion DESRY KANDE STAR MANYIN Consider Selboni OL45 Gran Hermano:

resumen diario

pistola, haciendose fuerte en su

#### La Sexta

05.00 Minutos musicales 05.30 Ventaprime

06.00 Previo Arusenas Presentado por Alfonso Arus

DICCOO JU LINESON. Presentado por Alfonso Arús.

Con la colaboración de Angie Cardenas, Patricia Benitez, Marc Redondo, Tatiana Aniri, Alba Gut errez, Arthur Arus, Roció Cano, Hans Anis y Marc Liobet

10.00 Al rojo vivo 13.30 La Sexta noticias 14

edición

14.10 Jugones 14.30 La Serta meteo 14.45 Zapeando

16.15 Más vale tarde 19.00 La Sexta noticias 2ª edición

20.00 La Sexta Clave Presentado por Joaquín Castellón 20.20 La Sexta meteo

10.25 La Sexta Reportes



21.30 El taquillazo

'Crazy Rich Asians' Rachel Chu, profesora de economia en la Universidad de Nueva York, y su novio Nick wajan a Singapur para asintir a la boda del mejor amigo del joven. A su Begada, Rachel descubre que el hombre del que está enamorada pertenece a una de las familias

00.10 Cine 'El legado absoluto'

más ricas de Asia

02.00 Pokerstars Emisión de los mejores eventos de páquer

02.45 Play Uzu Nights 25 años contigo

#### TV Canaria

06.00 Memoria Isleña 06.30 Lavadoras de texto

06.45 Fuera del agua 07.45 Buenos dias. Canarias

ILOO Hotel El Balneario 12.00 Ponte of dia

Presentado por Wendy Fuentes y Pedro Machin

14.30 Telenoticias I

15.10 El tiempo 1

15.15 TN Deportes 1 15.30 Cogeme si puedes

16.30 Cine Jana y el plioto:

Una decisión en solitario

18.10 Embajadores 19.20 ¡Toda una vida!

25 años contigo 19.55 Como en casa 20.30 Telenoticias 2

Presentado por Pilar Rumeu 21.10 El tiempo 2



21.30 Una hora menos

Presentado por Victorio Pérez 22.30 Toc Toc ¿5e puede?

23.30 Cine

"The Game" Nicholas van Ortov es un poderas o hombre de negocios que tiene todo lo que puede desear. Pero Conrad, su discolo hermano, aún es capaz de encontrar un regalo de cumpleaños que pueda. sorprenderle: su ingreso en un club de ocio capaz de da eñar a su medida arenturas y pasatiempos exclusivos, donde no hay reglas aunque si la posibilidad de

perderio todo 01.30 ¡Toda una vidal

E HSTION E Stilo O A S T E C E O E I A MOOA DECORACIÓN FOTO BEAFIE COMPRAS TODOS LOS MESES CON TU PERIÓDICO

## LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS

Alcalde Ramirez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400



rranco, estoy

En América están de elecciones, y digo en América porque para los estadounidenses América son ellos y el resto es su patio trasero. Se conoce que como el presidente que optaba a la reelección estaba mayor e igual saludaba a un amigo invisible que se montaba en un tiovivo creyendo que era el Air Force One, lo han jubilado a la fuerza y han colocado en su lugar a una mujer negra -o eso dice ella, la verdad es que hasta yo tengo más color tras tres días de playa- para enfrentarse a Donald Trump, Una mujer negra reúne en su sola persona dos de las características identitarias que más se valoran en los tiempos actuales, la del sexo y la del color, con eso tiene media campaña hecha. Si ni siguiera una mujer negra es capaz de derrotar a Trump, para la próxima deberán buscar a una mujer negra, obesa y homosexual, a ver si así. En América, las capacidades de un candidato son lo de menos, ya que las políticas de republicanos y demócratas no se diferencian, lo que cuenta es la imagen y nada más que la imagen (ya es más que lo que cuenta en España y así nos luce el pelo). Y que tenga pasta, claro, eso se da por sabido, no van a meter a un pobre en la Casa Bianca.

Trump tiene pasta y sobrepeso, hasta ahí bien, pero es blanco y hombre, con lo que la ûnica bala que le queda para ser POTUS (a los americanos les encantan los acrónimos) es declararse homosexual, incluso trans, así igualaría fuerzas con la mujer que se dice negra. Tiempo tiene para ello, aunque haría bien en no despistarse, que uno no se da cuenta y llega heterosexual al primer martes después del primer lunes de noviembre. En el debate que sostuvo con Kamala el pasado martes, en lugar de anunciar su nueva orientación sexual. se dedicó a acusar a los inmigrantes haitianos de comerse a los gatos, lo cual sería una gran estrategia electoral en el caso de que los gatos votaran.

No todo van a ser desventajas. Trump sufrió hace poco un atentado, y eso en América es muy útil, sirve igual para reservar mesa en 
un restaurante que para ganar 
unas elecciones. Solo hay algo que 
allí otorgue más prestigio que sobrevivir a un atentado: morir en el 
mismo, lo que ocurre es que eso 
corta de raíz con las posibilidades 
de ganar las elecciones. De cara a

Miel, limon & vinagre

## Donald Trump

CANDIDATO REPUBLICANO A LA PRESIDENCIA DE EEUU



Albert Soler

# El número uno y amigo de los gatos

alcanzar la presidencia es más útil que la bala se limite a rebanarte una oreja, a que te atraviese de lado a lado la cabeza, aunque esto último sea más fotogénico, recuerden a Kennedy. De haber muerto en el atentado, Trump ni siquiera constaría en la lista de presidentes americanos asesinados, que -de momento- se limita a Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy. Por lo menos en eso estamos por delante de la gran potencia, gracias a nuestros Prim, Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero Blanco. Cinco a cuatro

y sin bajar del autobús.

#### Doble literario

Donald Trump recuerda al candidato que retrató John Dos Passos en El número uno, Chuck Crawford, un po-

pulista directo, franco, demagogo, radical, enemigo de las elites intelectuales, con turbias formas de ganar dinero, que llega a bautizar al movimiento que debe auparle hasta la Casa Blanca como Todos Millonarios. Con su pelo anaranja-

El candidato republicano, Donald Trump, saluda, con el puño en alto, antes de subir a un avión, el sábado en el aeropuerto de Las Vegas. En el debate contra Kamala Harris acusó a los do, su pose estudiadainmigrantes mente apolítica y su haitianos de forma directa de hablar, comerse a los

do, su pose estudiadamente apolítica y su forma directa de hablar, simulando ser uno de ellos, Trump dispara al estómago de la América profunda, y con bastante más puntería que

la de su frustrado asesino. «Todos estos hombres y mujeres irán a votar cuando se lo diga y no irán cuando les diga que no vayan. Y si les digo que den aceite de ricino a sus hijos, les darán aceite de ricino; y si les digo que se lancen al ba-

gatos

MEXIBANDON/AP

convencido de que todos se lanzarán al bamanco». Lo dice Chuck Crawford, pero podría decirlo Donald Trump, que cuenta con un electorado igualmente fiel. Como el protagonista de la novela, el candidato republicano tiene problemas judiciales. aunque -cosas que pasan en América- consiguió que el juez que le ha hallado culpable de 34 delitos por el caso Stormy Daniels, aplace la sentencia hasta después de las elecciones. No está claro que eso sea ventaja, una tal vez conseguiría más votos cuanto más duro sea el veredicto, si cosas así han sucedido en Cataluña, bien pueden ocurrir al otro lado del Atlántico. El problema de Trump será que en Estados Unidos no hay un

Pedro Sánchez que venda amnistías a precio de saldo, aunque, de todas formas, tampoco él cuenta con los siete votos necesarios para comprarla.

Trump nos pilla lejos, será porque lo está. Ilusionarse o desilusionarse con la política que se cuece a miles de kilómetros es un lujo, cosa de señoritos. Ilusionarse o desilusionarse desde España con Kamala o con Trump solo pueden hacerlo quienes no tiene otras preocupaciones. Quien pudiera.

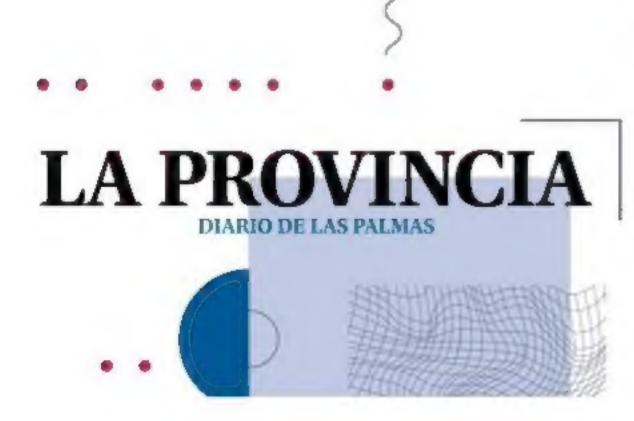

